# LARAZON

DIARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN GENERAL · LUNES 8 DE ABRIL DE 2024 · AÑO XXVI · 9.213 · PRECIO 2.00 € · EDICIÓN MADRID

12

Daniel Sancho: las claves de un juicio a vida o muerte P.40-41



Las normas de inclusión matan la fantasía en el cine P.36-37



Sainz, tercero en Japón, el único piloto de F-1 que ha hecho pleno de podios esta temporada P. 45 a 47

**Elecciones vascas** 

# El PNV podría necesitar al PP para la mayoría absoluta

Bildu, el partido controlado por Otegi, roza el empate técnico con los peneuvistas Es una incógnita aún qué haría el PSE si los herederos de ETA son los más votados

La campaña será decisiva porque PNV y Bildu estarían hoy en situación de práctico empate técnico. El sondeo de NC Report sitúa a los peneuvistas en los 28/29 escaños, con una caída de entre dos y tres diputados con respecto a la posición que tienen hoy. P. 6-7

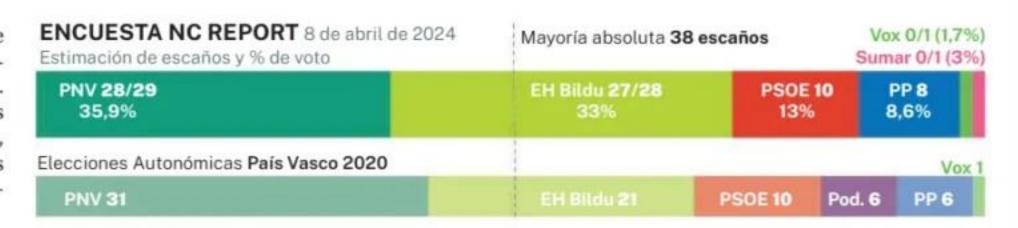

# Israel aplaza la ofensiva en Rafah y retira las tropas

El ejército israelí anuncia por sorpresa el repliegue del sur de la Franja de Gaza

El ejército israelí anunció por sorpresa que había concluido por ahora la etapa de invasión activa de la guerra en curso contra Hamás en Gaza. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de una futura invasión de la ciudad más meridional, Rafah, en el sur del enclave, que Israel considera el último bastión de Hamás y donde se agolpan más de un millón de gazatíes refugiados en diversas ocasiones. Con la retirada de la División 98 de Jan Yunes, solo quedará en Gaza la Brigada Nahal y partes de la Brigada 401 en el norte y centro de la franja. P. 18 - 19



Familiares visitan el memorial por las víctimas asesinadas por Hamás durante el festival de música

# La amnistía y el «caso Koldo» toman la agenda de las Cortes

La oposición buscará acorralar a Sánchez el miércoles en el Senado

Semana de alto voltaje en el Senado y el Congreso en plena campaña electoral en el País Vasco. El Pleno del Senado pondrá en marcha la tramitación del conflicto contra el Congreso por la amnistía ante el Constitucional. P. 8-9

# Illa presiona a Junts y ERC para «vetar a la extrema derecha»

Fuerza a Puigdemont y Aragonès a adoptar una postura sobre Aliança Catalana **P. 10** 

# ENTREVISTA

Teresa Freixes Jurista

La «medida más clara y sensata» para aclarar los efectos de la amnistía es la cuestión prejudicial

«Decir que la ley existe porque se necesitan siete votos para la investidura queda muy feo» P.14 2 OPINIÓN

Lunes. 8 de abril de 2024 • LA RAZÓN

Apuntes

# Como los españoles de antes



Alfredo Semprún

arlos Andrés Pérez tomó posesión de la Presidencia de Venezuela en vísperas del golpe de Estado que derrocó a Alfredo Stroessner, el pintoresco dictador del Paraguay, organizado por su propio yerno, que ya se sabe que en todas la familias cuecen habas. Hablamos de febrero de 1989 y, en la cena oficial de Caracas coincidí con un asesor gubernamental venezolano, cuyo nombre no recuerdo, que trataba de convencerme de que el ron cubano estaba muy sobrevalorado, cuestión en la que coincidimos parcialmente, entre otras razones, porque con mi compadre Elbert Durán, colega en Costa Rica, me había trasegado varias cosechas de Flor de Caña en las calurosas noches de la revolución sandinista. Del ron pasamos a arreglar América y el mundo, y de ahí a los consabidos cantos regionales, con aquel «nací en la ribera del Arauca vibrador», que viene a ser como el «y viva España» de los venezolanos. No recuerdo bien cómo surgió, pero aquel criollo me hizo el mejor elogio patrio que había recibido en la vida : «Con los mexicanos no se puede hablar, porque son como los españoles de antes». En la zona cero de la guerra a muerte desatada Bolívar, sonaba a reconciliación. Si digo que en México hay mucho de España, caigo en la perogrullada, así que prefiero la provocación de afirmar que sigue latente la lucha

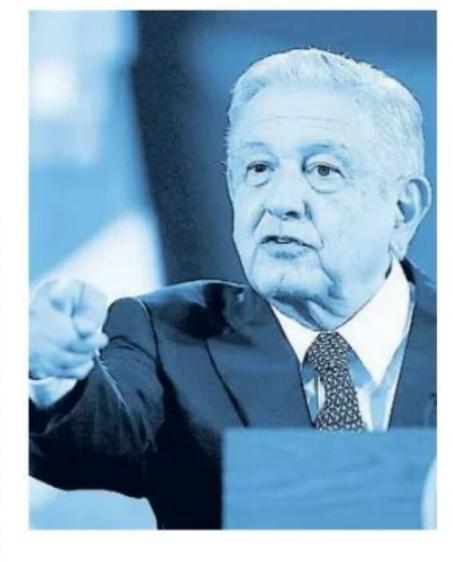

Ya se sabe que, sobre todo en América, la sangre compartida provoca exceso de confianza

de los realistas frente a los independentistas y que la resistencia indígena y el narcotráfico son expresiones vivas del viejo conflicto, como en su día lo fueron el genocidio Yaqui y la guerra de los cristeros, que hay que apuntar en el debe de un tipo como el presidente Plutarco Elías Calles, el protofundador del PRI. No me gustaría

ser mexicano de ahora, no sé si de antes, y se lo dice uno que conoce más rancheras que un mariachi de Hermosillo -hecho confirmado en la pura práctica- y que odia la comida texmexy su exceso de queso, pero es de temer que la suma de la globalización más el peso de la sangre compartida provocan fenómenos coincidentes a ambas orillas del charco, que donde hay confianza, da asco. En España, todavía se guardan las formas diplomáticas, y las barbaridades del populismo, como eso de calumniar a un particular desde el Consejo de Ministros, se queda en lo doméstico, pero en las Américas ya van a cuchillo dialéctico y no solo. El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ha ordenado asaltar la sede de la Legación de México en Quito, ciscándose en el derecho internacional, para capturar a un exvicepresidente, Jorge Glas, al que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) había concedido asilo político. Previamente, AMLO se había despachado a gusto con Noboa, poniendo en duda la legitimidad de su elección e insinuando que había urdido el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. La respuesta, con el asalto a la Embajada, vino tras denunciarse que el tal Glas había sido excarcelado indebidamente por un juez ecuatoriano sobornado por los cárteles de la droga mexicanos, asunto que en un Ecuador bajo ofensiva del narcotráfico pretende justificar lo injustificable. No llegará la sangre al río y, en el camino que marca nuestro presidente del Gobierno, podemos hacer virtud de la necesidad y alegrarnos de que los líos políticos internos y externos de AMLO, «un español de los de antes», no le dejen tiempo para su otra obsesión, trasfundirse, metafóricamente, sangre azteca e insultar a la Madre Patria.

# Las caras de la noticia



Carlos Sainz Piloto

# Podio en el Gran Premio de Japón.

Carlos Sainz (Ferrari)
concluyó tercero el
Gran Premio de Japón,
el cuarto del Mundial
de Fórmula Uno. El
español es cuarto en
el campeonato con
55 puntos, 22 menos
que el neerlandés Max
Verstappen (Red Bull),
que reforzó su liderato
con otra victoria.



Diana Krall Cantante

#### Concierto en el Teatro Real de Madrid.

La cantante de jazz Diana Krall actuará el 29 de julio en el Teatro Real de Madrid dentro de su tour internacional 2024, según ha anunciado la compañía Global Talent Services. La estrella canadiense repasará sus casi tres décadas de larga y exitosa carrera musical.





#### Iberdrola, nuevo patrocinador del fútbol femenino en Portugal.

El apoyo de la compañía española al deporte femenino sobrepasa nuestras fronteras. Iberdrola será el nuevo patrocinador oficial de todo el fútbol femenino absoluto en Portugal tras el acuerdo alcanzado con la federación lusa de fútbol.

«De Bellum luce»

# El balón vasco de Vox será el inmigrante



Carmen Morodo

oxtiene un escaño en el Parlamento vasco. En términos cuantitativos de representación se juega muy poco en estas próximas elecciones autonómicas. Pero ese diputado tiene un alto valor simbólico, después de que el partido confirmara su fracaso en Galicia y sin expectativas de tener buenas noticias electorales próximamente. La sociedad vasca vive en su microclima, con su sistema propio de financiación, acostumbrada a un nivel de protección social del que dicen ya incluso algunos dirigentes del PNV que «a la gente todo se le hace poco», aunque resulten vergonzantes las cifras de algunas de las ayudas.

El espacio vasco deja poco sitio a Vox para ser eficaces con sus mantras más significativos, salvo el de la inmigración. No preocupa por igual en todas las provincias, pero sí han hecho el estudio de campo y han visto que tienen un buen caladero en Bilbao, donde las cifras confirman la sensación social de que los delitos los cometen mayoritariamente extranjeros, sobre todo marroquíes. En un nivel medio-alto de ingresos, la principal preocupación es la inseguridad, y ahí atacará Vox para salvar ese escaño, que los sondeos, cierto es, ya no recogen mayoritariamente, pero en el que les va la vida para poner sordina a la idea de que son un partido en declive.

Este escaño es también muy importante en los equilibrios en el Parlamento vasco porque si le cayera al PP, y este partido consiguiese arañar otro diputado de otros espacios, podría hacer cierta sombra al PSE, al que el último CIS ya se ocupó de regalarle la fotografía demoscópica que más le conviene.

Vox tiene por donde atacar porque entre todas

esas ayudas que salen de Ajuria Enea resalta el efecto llamada que genera la renta mínima de inserción. Una familia con dos hijos puede vivir de las ayudas públicas (hasta 1.500 mensuales), lo que Vox presentará como un despilfarro de recursos públicos que podrían ir a los vascos que se dejan la piel trabajando.

Aun así, lo tienen difícil porque este discurso también estará en la campaña de los populares, perolos de Abascalaprovecharán el campo vasco para calentar el balón de un tema que agitarán de nuevo en las elecciones catalanas y, por supuesto, en las europeas. La migración va a ser uno de los grandes asuntos de los próximos meses y la realidad social acompaña a discursos que oficialmente resultan políticamente incorrectos, pero que, sin embargo, la gente los percibe como un problema real en su día a día. Y si no que les pregunten a los que ven como en su barrio instalan un centro de menores no acompañados y esto hasta deprecia el valor de las viviendas más cercanas.

OPINIÓN 3

OPINIÓN 3

**Editorial** 

# Seis meses de guerra por la supervivencia

an pasado seis meses de guerra en Gaza. Medio año desde que los terroristas de Hamás se infiltraron en territorio israelí y perpetraron una matanza cobarde, desalmada y miserable. Los bárbaros dejaron el mayor y peor rastro de sangre y dolor desde el holocausto con 1.200 asesinados, torturados y violados en un aquelarre de inhumanidad. Decenas de judíos fueron secuestrados y han padecido, y aún sufren muchos de ellos, un suplicio inimaginable en manos de los verdugos. La contienda declarada por el terrorismo a la democracia israelí ha llegado hasta hoy con un balance inasumible sobre el teatro de operaciones en que se ha convertido la franja. La devastación es abrumadora y la crisis humanitaria crítica pues la guerra hoy, y menos la urbana, no puede ser quirúrgica ni siquiera parecerlo. La experiencia es amarga y atroz, pero quedarse tan solo en ese trazo grueso sería hacerle el juego a la poderosa propaganda antisemita, fomentada y alimentada desde púlpitos internacionales sectarios y de reconocida inquina al estado hebreo, y depararía conclusiones tan simplistas como injustas. Israel nunca ha deseado ni ha buscado este conflicto, sino que le ha sido impuesto por grupos terroristas palestinos, con el concurso de la teocracia iraní y distintos feudalismos árabes. El propósito de estos no ha sido la victoria militar ni la conquista del territorio, sino el exterminio de todos los judíos. La misión de todo ese orbe fanático, con Teherán como

eje y motor, se reduce a acabar el trabajo de Hitler y los nazis. Hamás, Hizbulá y demás grupos no luchan por la libertad, la vida y la prosperidad de los palestinos de la calle, a los que mantienen sojuzgados bajo un yugo infernal, sino que atizan el fuego de la guerra para que la hoguera del odio, el miedo, el hambre y el dolor de las víctimas alimenten su poder. Conviene recordar ahora para calibrar la firme y decidida respuesta de Tel Aviv a la carnicería de sus conciudadanos inocentes que no hubo voces palestinas ni árabes que condenaran el calvario del 7 de octubre, sino al contrario, lo festejaron. En occidente, la ONU y demasiadas cancillerías, como la española para oprobio nuestro, entre los terroristas de Hamás, que despachan elogios a Pedro Sánchez, y el único régimen de derecho de la región, se esconden cobardemente en la equidistancia para maquillar su pulsión antisemita, tan arraigada en buena parte de la izquierda, especialmente la española, que frivoliza hoy con el reconocimiento impostado de un estado que nunca existió porque así lo quisieron sus naturales. Hamás nunca admitiría manifestaciones como las que se desarrollan en Israel contra el Gobierno por el fin del conflicto y el acuerdo para el retorno de los rehenes, ni sancionaría a altos mandos por errores fatales en el campo de batalla. Seis meses de guerra son seis meses de fracaso y suplicio, pero Israel cumple con el deber legítimo de proteger a sus ciudadanos mediante la derrota de los verdugos que únicamente desean su aniquilación.

# **Puntazos**

# Larga vida a Madrid

Casi nada en la vida sucede por casualidad. Los fenómenos espontáneos en la mayor parte de los órdenes de la existencia son pasajeros y de alcance y consecuencias efímeros. Si la Comunidad de Madrid es hoy la locomotora de España y uno de los territorios europeos más pujantes y atractivos no se debe al azar o a la contingencia. Tampoco que sea elegida la quinta mejor urbe del mundo, que la renta per cápita sea un 17% superior al promedio de la UE, mientras otras 14 comunidades se mantienen por debajo o que sus hospitales gocen de reconocimiento y prestigio en Europa. Hoy sabemos además que, según los últimos datos de Eurostat, Madrid es la región europea con mayor esperanza de vida al nacer (85,2 años), y por tanto del mundo. Así que entendemos que el éxito del territorio capitalino, que es el de una acción de gobierno rigurosa, liberal y competente, liderada por Isabel Díaz Ayuso, se le atragante a ese sanchismo soberbio e intolerante al éxito de la presidenta.

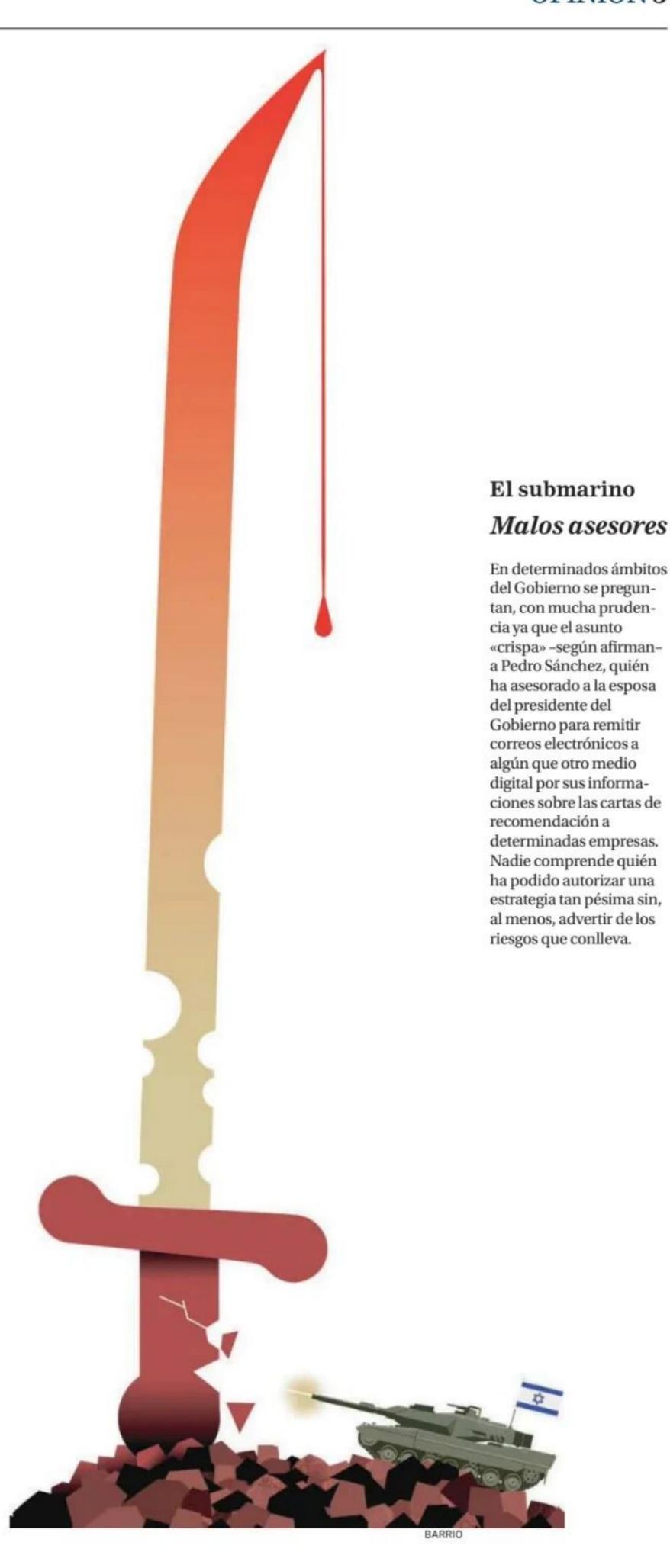

4 OPINIÓN

Lunes. 8 de abril de 2024 • LA RAZÓN

# **Fact-checking**

María Jesús Montero

Vicesecretaria general del PSOE y vicepresidenta primera del Gobierno



#### La información

### Montero: «En política no se puede mentir. En política, si uno se equivoca, si uno miente, tiene que dimitir»

La vicepresidenta Montero ha denunciado que «la señora Ayuso ha mentido al conjunto de los madrileños, y al conjunto de los españoles, y en política no se puede mentir. En política, si uno se equivoca, si uno miente o si uno convive o disfruta del enriquecimiento que otros producen a través del fraude fiscal, tiene que presentar la dimisión». Ha acusado a la familia de la presidenta madrileña de enriquecerse en la pandemia.

#### La investigación

Hay que leer varias veces las manifestaciones de la vicepresidenta para constatar que
no es una broma ni un chascarrillo ni una
licencia. No. Que este gobierno hable en
esos términos grandilocuentes e incluso
lapidarios sobre el ejercicio de la dignidad
política solo es posible cuando el descaro
alcanza dimensiones siderales y la falta de
respeto a los españoles va de la mano. Si los
mentirosos en la vida pública dimitieran en
este país, Montero y su jefe estarían fuera
desde el minuto uno de su mandato.

#### El veredicto



FALSO. Es obvio que la teórica la domina, pero la práctica le cuesta. La administración más tramposa y faltona de la democracia sobrevive porque no tiene moral ni principios más allá de aferrarse al poder mediante el engaño.

# Letras líquidas

# Comisiones, ruido e investigación



Alejandra Clements

o sé si porvestigios del patriarcado o por rescoldos imperialistas (romanos, claro) la mujer del César, su ser y su parecer, han irrumpido en los ritmos de la conversación pública. Aunque de acuerdo con la igualdad imprescindible en los tiempos contemporáneos sería más preciso referirse a la pareja del César, por aquello de que encaje mejor en todos los supuestos posibles, lo cierto es que el protagonismo de estos asuntos viene a alterar una larga tradición española, bien digna, de separación de los asuntos más íntimos de otros que atañen a lo de todos. La única excepción, evidente, que justifica su relevancia radica en la conexión con el ejercicio del cargo de alguno de los implicados y ahí es la Justicia, más que la opinión pública, quien debe llevar el peso de la actuación. Yes, precisamente, esta derivada judicial la que resume la complejidad de la convivencia entre política, Justicia y medios. Ni más ni menos que la piedra de toque de un Estado de derecho.

Y ahora que las comisiones de investigación en las Cortes se han convertido en el eje de la vida parlamentaria se reedita el debate sobre su pertinencia. Más allá del chascarrillo («si quieres que algo no se resuelva, monta una comisión»), la realidad es que su escaso prestigio se fundamenta en el cómo se han ejecutado y se ejecutan en España los controles parlamentarios: más de una treintena en democracia y escasos resultados. No se trata de cuestionar su sentido en el organigrama constitucional, por supuesto que la fiscalización del Poder Legislativo es pieza clave del engranaje, pero su finalidad esclarecedora ha resultado inexistente cuando no se ha demostrado, directamente, como foco de confusión.

La gravedad del «caso Koldo» y la relevancia de auditar las adjudicaciones de las distintas administraciones durante la pandemia exigen todos los exámenes que sean necesarios, pero el asunto del asesor de Ábalos ya se investiga en los tribunales (en Francia, por ejemplo, se prohíbe esa duplicidad para evitar interferencias entre los poderes del Estado) y el de las contrataciones de material sanitario no solo llega con cuatro años de retraso sino que además incumple el compromiso de recurrir a una comité de expertos independientes. Nos quedan por delante semanas de comparecencias e intervenciones llamativas, declaraciones cruzadas, teatralizaciones varias y nos dirigimos a la repetición de esa tradición española de comisiones ineficaces en unas Cortes cada vez más calderonianas.

Nota aclaratoria: Les confieso que me encantaría errar en el pronóstico y tener que escribir un artículo de rectificación. El trípode

# Como hace 40 años, los «Leones» vencedores



Jorge Fernández Díaz

ras 40 años de sequía de «los Leones» que eran por antonomasia el equipo favorito y representativo de la Copa, –entonces «del Generalísimo» y ahora «del Rey», y siempre «de España» – han vuelto a ganarla, en una final jugada en Sevilla, con la ciudad tomada por una multitud de seguidores del Athletic y del Mallorca.

Desde luego ha sido un magnífico pórtico para la campaña de las elecciones autonómicas en el País Vasco a celebrar en apenas 13 días. El cambio generacional quedó reflejado de diversas maneras y muy en especial en la diferencia de aquel Athletic copero, con jugadores solo de la cantera y con 16 apellidos vascos, y el actual, con la estrella del equipo Nico Williams, que no parece tener esas autóctonas credenciales euskaldunes, aunque es nacido en Pamplona cuya alcaldía Sánchez se la ha regalado a Bildu. En las elecciones vascas, el candidato socialista y el exlehendakari Pachi López, ahora reconvertido en ferviente sanchista tras enfrentarse a el en las Primarias y decirle que no sabia lo que era una nación en el debate central, han afirmado que no van a hacer lehendakari

al candidato de Otegi. Lo que significa lo que ya es conocido por todos, dado el acreditado valor de la palabra de los discípulos del sanchismo. En cuanto a las elecciones catalanas, el ministro de las mascarillas Salvador Illa, afirma que «hay que pasar página» y «dar por terminado el tiempo del Procés». Precisamente de pasar página de la Historia no parece muy legitimado para hablar su líder supremo, que ha debutado en este «bimestre electoral» retratándose nada menos que rodeado de calaveras v restos de fallecidos en la guerra civil. Es una imagen que nos retrotrae a aquella trágica época en que los milicianos -ya muy «progresistas» ellos- se fotografíaban con los esqueletos profanados de monjas y religiosos desenterrados de lugares sagrados. Resulta muy significativo que ahora comience la tri campaña electoral el jefe del PSOE con ese mismo escenario, por evocador de aquel diabólico guerracivilismo practicado por su partido junto a los anarquistas y comunistas alimentados por las sectas. El 23J fue convocado por Sánchez para subsistir al previo desastre electoral en las municipales y autonómicas, y pese a su derrota quiso seguir en la Moncloa y el Falcon, echándose en los brazos de Puigdemonty Junqueras, indultándolos y que ahora necesita amnistiarlos. Desde entonces, España está instalada en el desgobierno más absoluto. Ahora es la hora de su otra pareja de baile, la de Bilduyel PNV. Todo «progresista» ymuy futurista. Como hace 40 años.

# **LARAZON**

© Copyright Audiovisual Española 2000, S.A. Todos los Derechos Reservados. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública, tratamiento o utilización comercial, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, por cualquier sistema o medio, sin autorización expresa y escrita del editor, incluida su utilización para hacer reseñas, recopilaciones, resúmenes o revistas de prensa con fines comerciales a las que el editor se opone expresamente conforme a los artículos 8 y 32.1 de la L.P.I. Presidente:

Mauricio Casals

Director: Francisco Marhuenda

Director adjunto: Sergio Alonso Subdirectores: Pedro Narváez, Alfredo Semprún,

Aurelio Mateos

Adjunta al director: Carmen Morodo Delegaciones: Andalucía:

José Lugo; Castilla y León: Raúl Mata; Valencia y Murcia: Alicia Martí y Mari Cruz Guillot Jefes de redacción:

C. L. Lobo, E. Cascos, A. L. de Santos, A. Clements, E. Estival, R. Colomer, M. Ruiz, J.R. Platón, E. Villar

Secciones: J. A. Alonso, R. Coarasa, P. Navarro, C. Bernao, E. Arroyo, R. Ruiz, J. M. Martín, E. Montalbán, P. Rodríguez, II. Carrasco Consejero Delegado: Andrés Navarro

Director de publicaciones: José Antonio Vera Directores: Juan Castro (Técnica), Rafael López (Marketing), Javier Pérez Parra (Publicidad), Manuel Torres (Publicidad), Noemí Herreruela (Distribución) y Miguel Ángel Martínez (Financiero). TRIBUNA 5



# El voluntariado incentiva la acción social



# Guadalupe Muñoz Álvarez

caba de publicarse la noticia sobre la muerte de siete personas del equipo del Chef José Andrés que fueron a Gaza a entregar alimentos a los que se encuentran hambrientos, sin poder recibir ayuda alguna. El gran cocinero se ha mostrado sumamente afligido por tan terrible pérdida. La acción voluntaria es un planteamiento de solidaridad sin ánimo de lucro que realiza en todo el mundo un gran servicio humanitario.

A principios del mes de noviembre comienza todos los años en nuestro país una campaña de recogida de alimentos que se distribuyen entre las familias menos favorecidas. Realizan los repartos miles de voluntarios que con un gran sentido social apoyan este proyecto. Es admirable la dedicación de cientos de seres humanos que incluyen actos muy completos en cualquier grupo social. Algunas Comunidades han publicado sus propias normas especiales como la de Extremadura, que estableció una regulación en la que se desarrollaban los aspectos más importantes de esta prestación, con una forma de realización de valioso apoyo social que, como señala su Preámbulo, nace del diálogo para atender las necesidades de la ciudadanía.

El maestro José Andrés ha demostrado durante años su gran generosidad consiguiendo con una perfecta organización que miles de personas se entreguen al bienestar de los demás invirtiendo su tiempo y actividad en trabajos no remunerados con el fin de ayudar a los necesitados. Unos lo hacen por sus creencias religiosas y otros por su bondad natural que les inclina a invertir su actividad en atender a los menos favorecidos en cualquier circunstancia, bien sean los que van a misiones en lejanos países atendiendo a niños, ancianos y asistencia sanitaria en poblaciones carentes de los mínimos cuidados médicos, así como los que sin desplazarse, tanto particulares como entidades públicas, tienen la decisión de ser útiles al colectivo social.

La práctica de estos cocineros se emplea en procurar alimentos a los que por razones generalmente inicuas no disponen de medios para aplacar el hambre y la miseria. Por otra parte muchas personas se ofrecen a visitar a enfermos y acompañar a los que viven solos y necesitan atenciones que alivien su soledad. Igualmente hay que señalar la cantidad de jóvenes que sin limitación alguna realizan trabajos muy útiles y profesionales médicos que aportan colaboración gratuitamente. Es excelso el trabajo que realizan los llamados Bancos de alimentos repartiendo a diario enseres y comida a aquellos que no tienen medios para comprar lo más elemental y a los que se aplica el término eufemístico de personas vulnerables.

No hace mucho tiempo se publicó un ensayo extraordinario sobre la Acción Voluntaria. Su autor, Demetrio Casado, un sociólogo muy involucrado en el desarrollo de las prácticas sociales, analizaba la solidaridad y participación ciudadana tanto de carácter individual como público. Se relaciona en esta obra la importancia de fundaciones

como la de Teresa de Calcuta y la organización Cáritas con extensión internacional ocupándose especialmente de los problemas de los enfermos y encuentros en los que convoca a personas que están solas para aliviar su soledad. Con esta forma de colaboración las personas interesadas en dar su esfuerzo reciben a la vez el agradecimiento y la buena disposición.

En Extremadura hay que señalar la gran labor de una entidad cristiana «Los esclavos de María y de los pobres», un centro que recoge a indigentes sin ninguna clase de requisitos.

Las leyes del voluntariado suplen el vacío de una economía frágil a la que no se puede o no se quiere aliviar de forma oficial. Recordar que se ha declaró un día internacional del voluntariado propagando la oportunidad que se ofrece en estas campañas de ayuda que lleva a cabo un trabajo extraordinario. Unicef ya había comenzado esta campaña en el año 1950.

El Día Internacional puede servir de entrañable recuerdo y en esos periodos trágicos de tan crueles guerras hay que destacar la importancia de estos cocineros voluntarios que sin temor a sufrir ataques intentan paliar el hambre de los civiles que no tienen ni un triste trozo de pan aunque en esta triste situación les ha costado la vida por la iniquidad de otros seres humanos. De hecho nos enseñan los medios de comunicación la cantidad de niños que están muriendo de inanición por falta de alimento y de agua.

Guadalupe Muñoz Álvarez es Académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

# Bonus Track Gobernante



Ángela Vallvey

n buen gobernante

une al pueblo, no lo enfrenta. Gobierna para toda su nación, no solamente para quienes le votan. Su objetivo es el bien común, no el egoísta poder personal, por eso desea no sembrar cizaña en la sociedad que dirige. Los grandes líderes de la humanidad que han dejado huella en la historia, los mejores -de Martin Luther King a Mahatma Gandhi-, han creado caminos de concordia, han exhibido la unión y la justicia por banderas, contribuyendo a desarrollar el mundo. Los malos líderes desde la noche de los tiempos han hecho del odio el producto básico, el mínimo común denominador, de su legado. El buen gobernante busca hacer el bien entre sus gobernados sin esperar a cambio prebenda ninguna, incluida la de ostentar el propio poder, que es la máxima. Los buenos gobernantes, llegado el caso, han renunciado a ejercer el poder cuando consideraban concluido su cometido de contribuir al bienestar de su pueblo. Según Tomás Moro, el buen gobernante posee una virtud principal: busca la verdad, defiende la verdad, por contraposición al tirano, que la oculta y la niega, que infama y degrada la verdad para lograr sus propósitos. Estos ejes: el beneficio personal por oposición al beneficio general, la verdad como objetivo o la mentira como instrumento, definen de manera certera al gobernante, y permiten distinguir a quienes son buenos líderes de los pésimos gobernantes que hacen daño y perjudican a la ciudadanía. Laverdad, manipulada por un mal gobernante, es el principio de la esclavitud. No existe la libertad si no está cimentada en la verdad. La mentira solo es la antesala, el preludio, del camino a la servidumbre. Nuncaha sido difícil distinguir a un mal líder de un buen gobernante. Únicamente la fe ideológica ciega el juicio. Por razones de adscripción política, los creyentes ideológicos justifican cualquier desmán en un gobernante (siempre que sea de los «suyos»). Aunque, como último recurso, cuando quedan dudas, hay un método infalible para saber si el gobernante es bueno o malo: «Por sus hechos lo conoceréis».

# Elecciones vascas

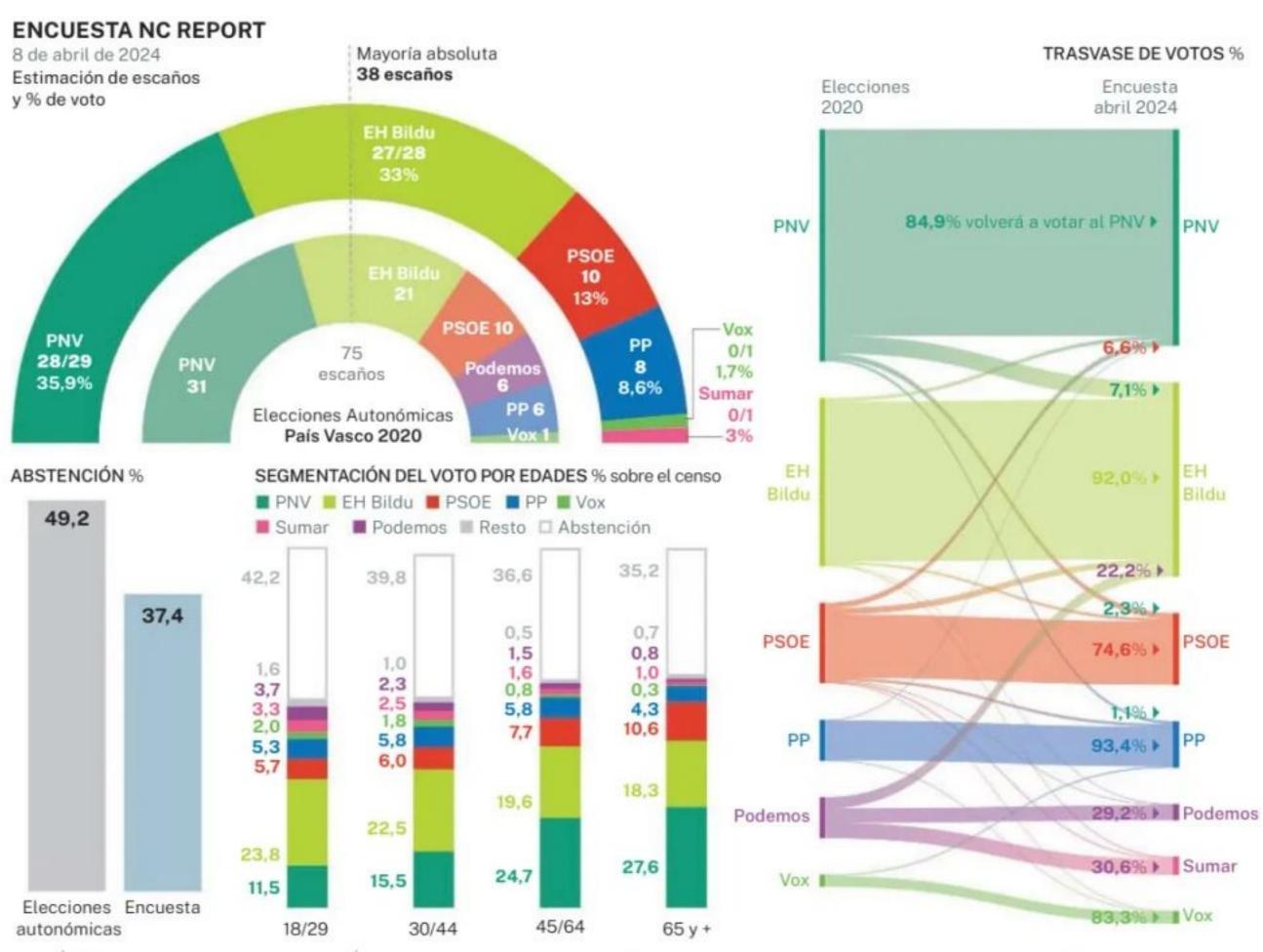

CLASE AT PROPERTY OF THE PROPE

FICHA TÉCNICA: Universo: Españoles con 18 años y más. Ámbito: País Vasco. Muestra estratificada: 1.000 entrevistas con margen de error aproximado de 3,17% para los datos globales y un nivel de confianza de 95,5% dos sigma y p/q=50/50. Muestreo: selección aleatoria proporcional de los municipios y de los entrevistados por tablas de números aleatorios y ponderación de edad, sexo y hábitat. Metodología de las entrevistas: 50% telefónica, mix fijos y móviles (CATI) y 50% Internet (CAWI). Trabajo de campo: 25 de marzo al 5 de abril de 2024. Empresa que realiza el estudio: NC REPORT

**Encuesta NC Report.** Los peneuvistas podrían sumar la mayoría absoluta con el PP si Vox se queda fuera del Parlamento. Es una incógnita aún qué haría el PSE si el partido de Otegi fuera la fuerza más votada el 21 de abril

# Bildu roza el empate técnico con el PNV

Carmen Morodo. MADRID

a campaña vasca será decisiva porque PNVy EH Bildu estarían hoy en situación de práctico empate técnico. El sondeo de NC Report sitúa a los peneuvistas en los 28/29 escaños, con una caída de entre dos y tres diputados con respecto a la posición que tienen hoy en la Cámara. Es el partido de Arnaldo Otegi el

que más crece con respecto a las elecciones autonómicas de 2020. En votos, 115.228, que en escaños les elevan a los 27/28, entre 6 y 7 más que en la actualidad. El PNV alcanza el 35 por ciento de los votos, y los abertzales llegan al 33 por ciento.

Esta radiografía deja un marco lo suficientemente abierto como para que no se pueda descartar que la formación de Arnaldo Otegi sea la ganadora de las elecciones. El PNV tiene un problema de desmovilización de su electorado, que intentará corregir en los días que quedan hasta la votación con advertencias sobre la agenda oculta de EH Bilduy también denunciando que detrás de la «operación de maquillaje» de sus dirigentes, quienes siguen mandando son Otegiy Sortu. Sin embargo, EH Bildu tiene movilizado al máximo a sus posibles votantes y ahora falta por ver el efecto en la inclinación final del votante que tienen los actos de campaña y el ruido que lle-

gue de Madrid, así como la presencia sobre el terreno de dirigentes nacionales.

Estas elecciones están condicionadas por varios interrogantes. Quién tiene la hegemonía dentro del ámbito nacionalista-independentista. Qué pasará con el PSE, más bien cuál sería la orden que dé Moncloa, si fuera EH BIldu la fuerza más votada. El sondeo deja a la candidatura socialista en los diez escaños, los mismos que ya tiene, con una discreta mejoría en voto de 21.464. El PNV ya gobierna con el apoyo del PSE no solo en Ajuria Enea, sino en diputaciones y ayuntamientos, y el juego de equilibrios entre el País Vasco y Madrid lleva a dar por hecho que se mantendrá la alianza después de estos comicios. Pero Pedro Sánchez ya ha sorprendido en más de una ocasión a los del PNV por no ajustarse a la palabra dada, y el partido que preside Andoni Ortuzar se resiste a dar por hecha esa continuidad de la alianza. La batalla está en las urnas. Por otra parte, en estas elecciones vuelve a librarse una batalla dentro del centroderecha con relevancia autonómica, pero todavía con más trascendencia en las futuras legislativas. El PP, con la candidatura de Javier de Andrés, subiría dos escaños, hasta los 8 diputados, y con 34.421 votos más que los que consiguió en el último examen electoral. Con este ascenso es muy relevante lo que ocurra con Vox, que hoy ocupa un escaño en el Parlamento y que se enfrenta a la amenaza de poder perderlo. Su estrategia para coger impulso en un contexto social en el que no

ESPAÑA 7



Carteles electorales para el 21A en San Sebastián, ayer

funcionan sus principales líneas ideológicas, sobre todo su discurso sobre violencia de género o más españolista, será la inmigración un problema que empieza a dejarse sentir en las capitales de provincia, especialmente en Bilbao. Los de Vox atacarán fuerte por este flanco, pero tampoco les será fácil morder ahí por el rechazo que provocan en general en el electorado vasco y porque es un tema que también ha incluido el PP en su agenda de campaña. Los populares buscan recoger el malestar de una clase media, y con más recursos económicos, que está viendo cómo los programas sociales de ayuda de Ajuria Enea están sirviendo de foco de atracción de una migración, sobre todo del norte de Áfricay marroquí, que socialmente se vincula con el incremento de los índices de inseguridad. Si el escaño de Vox fuera al PP, y llegaran a los 9 diputados, el partido de Feijóo estaría en condiciones de sumarmayoría, los 38 escaños, con el PNV si éste alcanzara su horquilla más alta. Los peneuvistas están comprobando en sus propias carnes la escasa rentabilidad que están sacando de su pacto en Madrid con el PSOE, una vez que Moncloa está colaborando activamente en el lavado de imagen de la izquierda abertzale. Sin ETA, el partido de Otegi ha emprendido una operación de renovación en dos planos, el de la organización internay también su papel en las instituciones.



El juego de equilibrios hace pensar que se mantendrá la alianza entre PNV y PSE

Caer también en esta cita acentuaría la sensación de que Vox es un partido que está en declive

# «Al PNV se le han agotado las baterías»

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, afirma que al PNV «se le han agotado las baterías» y ya «solo se deja caer, y de paso deja caer al país por la cuesta del declive», mientras EH Bildu, que se define como «gran novedad», es «lo más antiguo bajo la faz de la tierra». Por su parte, el candidato a lendakari por el PSE, Eneko Andueza, llama a «impulsar un a verdadera política industrial» en Euskadi porque el gobierno vasco «no puede ser un mero acompañante de la empresas». Durante un acto ayer en Santurtzi junto a la vicelendakari Idoia Mendia y el candidato a lendakari, Patxi López, aludió a quienes afirman que «las elecciones son cosa de dos» de que los socialistas demostrarán que «nunca hay dos sin tres, sobre todo cuando el tercero es el que decide».

Esto, unido a la tendencia del voto más joven en el País Vasco de buscar el cambio en las siglas batasunas, es lo que explica que hoy estén en condiciones de disputar la victoria al hegemónico PNV.

El PNV está atrapado en su discurso de que con el PP no puede llegar a ningún acuerdo mientras en medio de la ecuación esté Vox, por el rechazo general de los vascos a los de Abascal. Pero es un discurso en el que se hacen trampas y sobre el que hay alguna división de opinión dentro del partido. Vox no se juega mucho en términos cuantitativos, solo un escaño, pero sí simbólico, porque caer también del Parlamento vasco acentuaría la sensación de que es un partido en declive.

La movilización de la izquierda abertzale se refleja en la fidelidad de su votante, que se eleva al 92%. La del PNV está en el 84 por ciento, y hasta un 7,1 de votantes de 2020 aseguran que hoy cambiarían el sentido de su papeleta para dar su apoyo a los de Otegi. No obstante, el partido con más fidelidad de su electorado es el PP, del 93,4%.

# De Andrés: «Todo el mundo sabe que no pactaré con Bildu»

Pagaza su apoyo y le traslada que tiene en el PP «un aliado leal y ético»

F. de la Peña. BILBAO

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, acusó ayer al PNV de hacer «prevalecer la ideología sobre el servicio público» y de «no gestionar bien, con errores, duplicidades y costes innecesarios». En un acto político en Ribavellosa (Álava), en el que tomaron parte también parte el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, así como el presidente del PP alavés, Iñaki Oyarzabal, De Andrés denunció, entre otras cuestiones, que Euskadi «no cuenta con los servicios públicos que merece».

Asimismo, se refirió a la entrevista concedida a «El Mundo» por la eurodiputada de Cs Maite Pagazaurtundúa, quien pese a indicar que no es del PP, pide a los vascos que voten a la formación liderada por Javier de Andrés por ser «lo más decente que hay en el País Vasco». «Nosotros no tenemos que andar diciendo todos los días que no vamos a pactar con EH Bildu porque la gente se fía de nosotros, como se fía Maite Pagaza», expresó De Andrés. Según defendió, Pagazaurtundúa sabe que tiene en el PP vasco «un aliado leal y ético que respeta a las víctimas del terrorismo, que respeta su palabra y que actúa con los criterios éticos y morales que los demás se han saltado».

El aspirante popular felicitó además al Athletic por su triunfo en la Copa del Rey y destacó que el conjunto rojiblanco «escoge a los mejores, promocionando a lagente de la cantera». «Hay una cosa que no hace... porque para que el Athletic ganara la Copa del Rey no ha hecho una selección por perfil lingüístico. Lo que ha hecho ha sido escoger a los mejores, por sus méritos, por su talento, pero no por el perfil lingüístico. Si hubiera cogido a la

gente por el perfil lingüístico no estaría en Primera División, no estaría ganando la Copa del Rey», añadió.

En este sentido, subrayó que quiere esa misma política para la Sanidad y para la Educación vasca donde, por contra, se «ponen filtros que nos llevan a la Segunda División», en referencia al euskera. «Me gusta muchísimo el Athletic, me gusta su filosofía y me gusta mucho que juegue en la Liga española. Porque si en vez de jugar en la Liga española jugara en la Liga vasca pues ya no sería mucha liga. Y esas cosas tienen significado», añadió.

De Andrés, que apostó por que Euskadi vuelva a ser «líder», lamentó que los jóvenes deban marcharse fuera a buscar «oportunidades», frente a lo que ocurría en el pasado. Asimismo,

«El PP respeta su palabra y actúa con los criterios éticos y morales que los demás se saltan»

# El candidato de Génova acusa al PNV de hacer «prevalecer la ideología sobre el servicio público»

defendió que el PP es «el partido de los agricultores» y lamentó el perjuicio que les va a suponer la Ley vasca de Transición Energética acordada en el Parlamento y que obliga a «adelantar cinco años las exigencias que Europa va a imponer en todo el continente».

Asimismo, advirtió de que aunque el secretario general del PSE y candidato a lendakari, Eneko Andueza, siga diciendo que no alcanzará un pacto de gobierno con EH Bildu «todos sabemos que no tiene credibilidad». Del mismo modo, consideró que tampoco el PNV tiene «ninguna credibilidad», en contraposición de un PP que «no se salta sus compromisos».

8 ESPAÑA Lunes. 8 de abril de 2024 • LA RAZON

# La amnistía y el «caso Koldo» toman la agenda de Congreso y Senado

La oposición buscará acorralar a Sánchez en su comparecencia del miércoles en la Cámara Baja

Javier Gallego. MADRID

Semana de alto voltaje en el Senado y el Congreso en plena campaña electoral en el País Vasco. El Pleno del Senado pondrá en marcha la tramitación del conflicto contra el Congreso por la amnistía ante el Tribunal Constitucional mientras que PP y Vox buscarán que Pedro Sánchez dé explicaciones sobre el «caso Koldo» y la relación con su entorno más estrecho en la comparecencia del presidente en la Cámara Baja.

En concreto, el miércoles está previsto que se debata y se vote el conflicto de atribuciones en el Senado, que supondrá el primer choque entre la Cámara Alta y la Cámara Baja desde que entrara en vigor la Constitución de 1978. Tras la votación de esta semana en el Pleno del Senado, se dará al Congreso un mes para decidir si retira o no la proposición de ley de amnistía.

Cabe recordar que la iniciativa de plantear un conflicto entre Senado y Congreso es del PP con el objetivo de frenar la amnistía. El argumento que van a aducir los populares ante el Tribunal Constitucional es que la amnistía es una «reforma encubierta de la Constitución» y, por tanto, el Congreso está invadiendo competencias del Senado: en caso de una modificación de la Carta Magna, ambas cámaras actúan en pie de igualdad. En el caso de la amnistía, al tramitarse como ley, se hace vía procedimiento legislativa y eso reduce al Senado a una mera Cámara de «segunda lectura». El PP cuenta con el duro informe que han elaborado los letrados del Senado cuando la ley se admitió a trámite el pasado 19 de marzo.

El Congreso tiene un mes de margen para responder al Senado, aunque puede optar por el silencio y eso sería sinónimo de que mantiene la ley de amnistía en tramitación. Ante ese posible escenario de silencio, el PP ha registrado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) en la que pide que se

retire la amnistía: de esa manera, cuando se debatay se vote esa PNL (no será en el Pleno de esta semana), quedará constancia de la postura de la Cámara Baja en caso de que no responda al Senado.

La amnistía cuenta este mismo lunes ya con un debate en el Senado ya que la Comisión General de Comunidades Autónomas abordará el informe que ha elaborado la Ponencia sobre el impacto autonómico que tiene la amnistía. En ese debate pueden estar presentes miembros del Gobierno -finalmente, según la agenda oficial del Ejecutivo, ningún ministro acudirá hoy- y presidentes autonómicos; Pere Aragonès ya ha anunciado que estará. Del PP habrá ocho presidentes autonómicos, encabezados por Isabel Díaz Ayuso: estarán Fernando López Miras, Jorge Azcón, Carlos Mazón, María

Ocho barones del PP y Aragonès marcan hoy el debate sobre la amnistía en el Senado sin ministros

La Cámara Alta vota el miércoles el primer trámite para llevar la medida de gracia ante el TC

Guardiola, Juan José Imbroda y Alfonso Fernández Mañueco.

Mientras la amnistía continúa en el centro de la agenda del Senado, en el Congreso comparecerá el presidente del Gobierno para dar cuenta del último Consejo Europeo y, a petición del PP, de su última reunión con Mohamed VI el 21 de febrero. Los populares quieren saber «cómo se organizó su reciente viaje oficial a Marruecos, las razones de que no se informase hasta 24 horas antes y sobre los asuntos abordados». Si bien, por mucho que esos dos motivos sean los que han empujado a Sán-

chez a comparecer, lo cierto es que se puede esperar algún tipo de anuncio (como ya es prácticamente habitual) para dar impulso a su candidato Eneko Anduezay, sobre todo, tratar de desviar el foco del «caso Koldo» y su entorno más inmediato.

Sin embargo, el PP y la oposición no permitirán que Sánchez selimite a hacer una comparecencia autocomplaciente y ahí tendrán la oportunidad de forzarle a dar explicaciones sobre el «caso Koldo» y las relaciones con su entorno más inmediato. Alberto Núñez Feijóo ya ha dicho que quiere evitar citar a Begoña Gómez en la Comisión de Investigación del «caso Koldo» en el Senado, pero para ello exige que Sánchez dé explicaciones: por tanto, la sesión plenaria de este miércoles se convierte en una oportunidad para los populares.

Además, en la sesión de control del martes en el Senado, el PP formulará tres preguntas sobre el «caso Koldo» después de que la semana pasada el Gobierno rechazara responder (en esta ocasión, el Ejecutivo rebaja el número de ministros ausentes a cinco, tras varios Plenos encadenando ocho en cada sesión). Tan solo 24 horas después, el mismo miércoles, se reúne la Comisión de Investigación del Senado sobre el «caso Koldo» y ahí se aprobará el plan de trabajo: es decir, los comparecientes que va a solicitar el PP que vayany teniendo en cuenta que tiene mayoría absoluta, no tendrá problemas para citar. Por tanto, el Ejecutivo va a tener que lidiar esta semana tanto en el Congreso como en el Senado con la presunta trama de corrupción que golpea al PSOE, nacida en el Ministerio de Transportes.

El mismo martes, pero en el Congreso, también se someterá a debate una iniciativa del PP bastante relevante, ya que será la primera vez que se debata y se vote sobre el «cupo catalán». Ahí, el PSOE tendrá que posicionarse con claridad sobre la exigencia planteada por Esquerra de finan-



Elías Bendodo, ayer, en un acto electoral en Álava

ciación singular para Cataluña, lo que supondría la recaudación de todos los tributos autonómicos, algo que ha levantado ampollas (incluso dentro de las propias filas socialistas porque hay líderes territoriales que ya se han posicionado en contra, mientras María Jesús Montero mantiene una calculada ambigüedad).

Además de la amnistía y del «caso Koldo», que marcarán la próxima semana en las Cortes, entre Congreso y Senado se someterán a debate y votación tres leyes, pero no hay ninguna del Gobierno, que sigue bajo mínimos a nivel legislativo. En este sentido, el PP lleva al Senado una modificación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local para que los concejales puedan participar por vía telemática en los plenos municipales. En el Congreso, está en el aire la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar a medio millón de migrantes que están trabajando en España, ya que los impulsores (más de 700 organizaciones sociales, entre las cuales hay asociaciones católicas) siguen tratando de convencer a los principales partidos políticos para que den su sí y la ley se pueda tramitar.

ESPAÑA 9

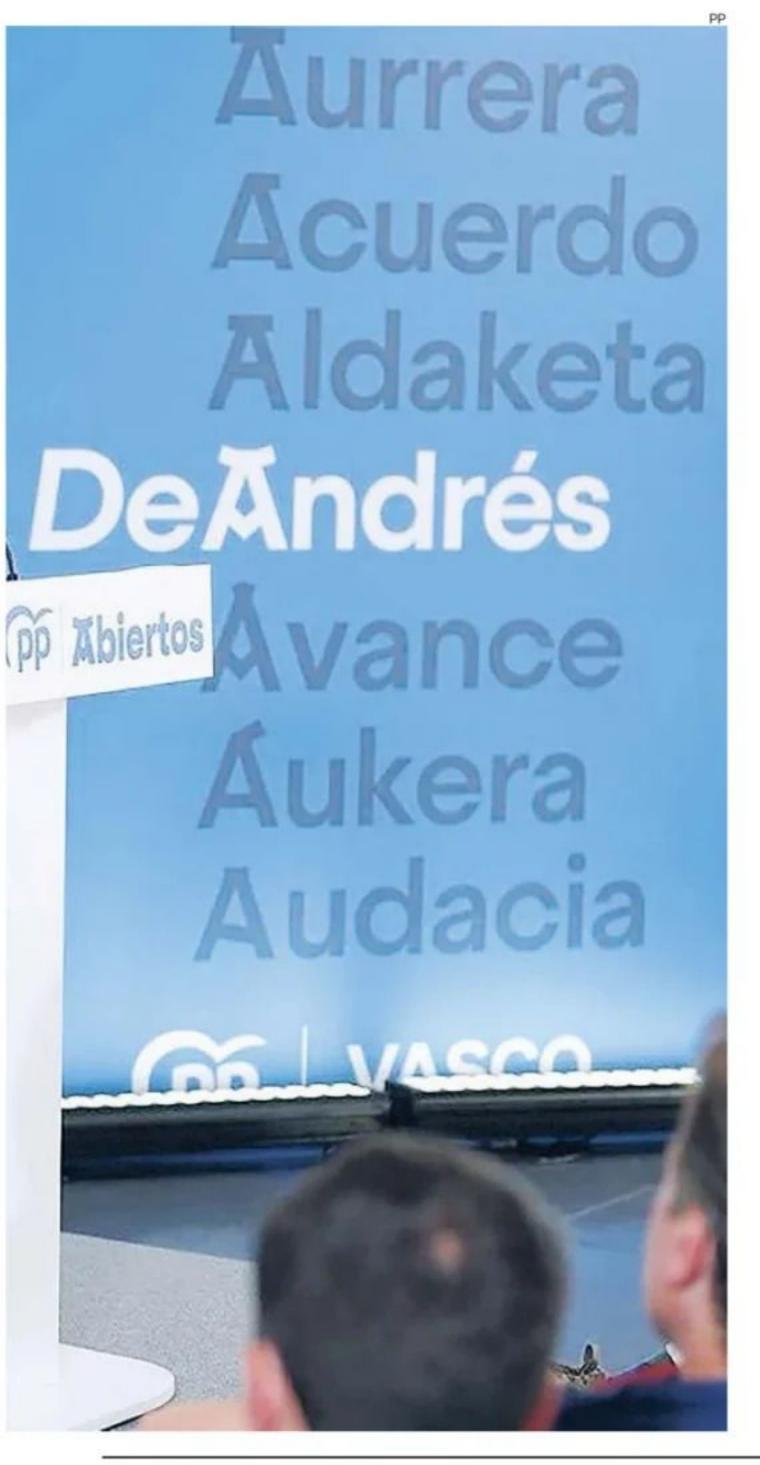

# El PP prepara un listado amplio en la comisión de investigación

Bendodo acusa a Sánchez de «pagar» los negocios de Begoña Gómez a través del Consejo de Ministros

J. G. MADRID

El PP continúa a la carga contra el PSOE y Pedro Sánchez por el «caso Koldo». En este sentido, Elías Bendodo advirtió ayer de que están preparando un listado «amplio y abierto» de comparecientes en la Comisión de Investigación del Senado, que echa a andar el miércoles, y acusó a Sánchez de «pagar» en el Consejo de Ministros los «negocios» de Begoña Gómez. «Queremos saberlo todo», afirmó Bendodo, quien explicó que están tramitando la petición de documentación al Gobierno sobre todos los casos que aparecen en la investigación judicial que está llevando a cabo la Audiencia Nacional.

Bendodo ironizó sobre la mujer del presidente del Gobierno por definirse como «especialista en captación de fondos»: «La mujer del presidente conseguía negocios y el presidente los pagaba aprobándolos en el Consejo de Ministros», señaló el dirigente popular en un acto electoral en Ribavellosa (Álava) junto al candidato Javier de Andrés. En este sentido, los populares son conscientes de que el «caso Koldo» puede desgastar al PSOE justo ahora en pleno ciclo electoral y están apretando y mucho con esta cuestión.

Este miércoles echará a andar la Comisión de Investigación del «caso Koldo» en el Senado y está por ver a quién cita el PP (de momento, ya se ha anunciado la intención de llamar a Salvador Illa, candidato del PSC en las elecciones catalanas), mientras que la investigación parlamentaria de las mascarillas impulsada por el PSOE en el Congreso todavía no tiene fecha. Sí es cierto que este martes se reúne la Mesa de la Comisión para dar un paso más, pero, previsiblemente, se convierta en un espacio de trabajo que se desarrolle de forma reactiva a lo que vaya sucediendo en el Senado. En este sentido, cuando se sepa a quién cita el PP en el Senado, el PSOE tendrá margen para responder en el Congreso. Los socialistas han amagado ya con citar a Isabel Díaz Ayuso en la Comisión de la Cámara Baja.

Mientras el PP y la oposición tratan de denunciar la supuesta trama de corrupción que afecta al entorno de Sánchez, el presidente del Gobierno busca válvulas de escape. «Cada vez que

El miércoles echa a andar la investigación parlamentaria del «caso Koldo»

La comisión del Congreso sobre mascarillas va más rezagada y reúne a la Mesa el martes Pedro Sánchez tiene un problema o se va al extranjero o se va al Valle de los Caídos. Esta vez ha hecho las dos cosas a la vez: Una gira por Oriente Medio que nadie le había pedido y nada más aterrizar ir a Cuelgamuros», señaló Bendodo, en referencia a los viajes que ha hecho el presidente del Gobierno en la última semana para tratar de promover el reconocimiento de Palestina como Estado y la visita a Cuelgamuros, fotografiándose con restos humanos.

El dirigente popular, que ha sido nombrado portavoz del PP en la Comisión de Investigación de las mascarillas en el Congreso, también quiso advertir de los dos modelos que hay en juego en las elecciones del 21 de abril en el País Vasco: el andaluz, donde el PP llegó a la Junta tras 35 de gobiernos socialistas y la gestión está yendo bien con una mejora de la economía; o, el catalán, donde la autonomía ha perdido todo su capital económico tras el «procés».

«Hay que dejar paso al cambio, otra Euskadi mejor es posible», aseveró Bendodo, quien advirtió de la posibilidad de «un procés a la vasca con crispación, retroceso económico y pérdida de oportunidades». «Votar a PNV, Bildu y PSE es lo mismo porque se van a poner de acuerdo. Junto con Sumar conforman un cuatripartito que se blanquea entre sí», argumentó el dirigente de los populares, antes de asegurar que la gestión del PNV y el PSOE se ha traducido en «peores resultados de educación, más impuestos y carga fiscal, una bajada de autónomos y de músculo industrial».



10 ESPAÑA

Lunes. 8 de abril de 2024 • LA RAZÓN



# Illa presiona a Junts y ERC para «vetar a la extrema derecha»

PSC fuerza a
Puigdemont y
Aragonès a adoptar
una postura sobre
Aliança Catalana

Toni Bolaño. BARCELONA

Salvador Illa, el candidato socialista a la presidencia de la Generalitat, lleva días avisando del papel del populismo en las próximas elecciones y, sobre todo, su posible influencia en la investidura del futuro presidente. En las últimas horas ha redoblado su presión sobre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana para «vetar a la extrema derecha» porque alimenta «el discurso del odio».

Illa ha sido claro: «Me gustaría que Junts y ERC dejaran claro que vetan el paso al discurso del odio que representan aquellos dos partidos», ha señalado en una

entrevista. Las encuestas están dando una composición parlamentaria endiablada. La presencia de Vox está garantizada según los sondeos aunque puede perder algún diputado quedándose con una representación de entre 7 y 9 diputados, frente a los 11 actuales. Pero, Aliança Catalana de Silvia Orriols, una formación independentista, xenófoba y racista que está llevando a cabo una campaña muy activa en las redes sociales puede obtener representación. Los analistas demoscópicos auguran un diputado por Gerona y dan como muy posible su irrupción en el Parlament con tres parlamentarios por Barcelona.

¿Esquerra y Junts serán capaces de recabar los votos de la extrema derecha para lograr que la Generalitat siga teniendo un presidente independentista? Esto es lo que se pregunta Salvador Illa y, de momento, no tiene respuesta ni por parte de Aragonés ni por parte de Puigdemont. Orriols sí ha contestado y de forma muy beligerante. «Si quieres cerrar el paso a los dis-

cursos de odio empieza por cerrar las mezquitas salafistas», dijo en las redes. La incógnita no es baladí porque Silvia Orriols es alcaldesa de Ripoll ya que la mayoría alternativa del resto de formaciones no se pudo concretar al impedirlo los tres regidores de Junts per Catalunya. En Ribera d'Ondara, ERC expulsó a tres regidores que pactaron con Aliança Catalana una moción de censura para echar al alcalde socialista. «Si nos expulsan, que nos expulsen. Nosotros trabajamos para el pueblo», dijeron los ediles ya de ERC.

Estos hechos desatan las alarmas en los constitucionalistas y el PSC lo ha verbalizado. Los independentistas saben que el discurso anti islámico y xenófobo de Orriols cuaja en una buena parte de su electorado que se refugia en «los catalanes primero» en materia de servicios y apuesta por la mano dura con la inmigración y la seguridad con frases como estas: «Permitir la entrada masiva de inmigrantes musulmanes es un error que podemos pagar muy

caro, pueden acabar imponiendo, cuando sean mayoría, la sharía, la misoginia y la homofobia»; «en una Cataluña islámica habría violaciones en grupo, mutilaciones genitales y matrimonios forzados»; «intentar preservar el grado de civilización que hemos conseguido con tanto esfuerzo y sacrificio no es racismo sino sentido común»; «la situación amenaza la continuidad de la identidad catalana», o «las instituciones fomen-

El partido de Orriols puede obtener escaño en el Parlament y ser decisivo para ERC o Junts

Ni Aragonès ni Puigdemont se han pronunciado sobre si van a aceptar votos de Aliança Catalana Salvador Illa, en un acto preelectoral reciente

tan el racismo desviando los recursos a la población migrada y desincentivando la natalidad autóctona». Eso sí, dicen no ser ni racistas ni xenófobos.

Sin olvidar que Aliança Catalana conecta también con todos aquellos que consideran que ERC y Junts han claudicado ante el Estadoy han incumplido sus promesas independentistas. Carles Puigdemont sabe que este discurso cuaja y Junts per Catalunya se afana por poner un discurso férreo contra la inmigración para evitar una vía de agua en su electorado y en marcar una posición altamente reivindicativa. ERC, a tenor de lo sucedido en esta pequeña población de Lérida, también.

En la campaña el enfrentamiento entre el mundo independentista por esta cuestión será duro, pero
el día después todo puede cambiar y ERC y Junts pueden aceptar
el voto de la extrema derecha independentista para mantener el
poder. Lo hicieron en 2015, 2017 y
2021 pactando con la extrema izquierda anticapitalista porque
eran independentistas.

Las mayorías parlamentarías son complejas y, según los resultados, Junts y ERC podrían necesitar a Aliança Catalana para mantener la Generalitat aunque pierdan las elecciones. ¿Prescindirán de estos votos? De momento, el silencio es la respuesta. Si rechazan estos votos los independentistas el escenario de repetición electoral es posible. Junts tiene posiciones cercanas con Aliança Catalana, pero ERC no, lo que podría abocar a los republicanos a enfrentarse a una trilogía de vértigo. Aceptar los votos de la extrema derecha independentista y gobernar con un presidente independentista; no aceptarlos y bloquear un gobierno del PSC forzandounarepetición de las elecciones; o no aceptarlos y dejar que el PSC gobierne en minoría, algo que hoy les rompe las costuras. Junts podría situarse en un escenario similar y ambos deberían dilucidar antes si apoyan como presidente a la lista más votada en el mundo independentista. «Se tendrán que mirar en su propio espejo», comenta un politólogo. La envenenada situación que denuncia el líder socialista será con seguridad uno de los vectores de la campaña y tarde o temprano Aragonés y Puigdemont deberán retratarse, cosa que se hace difícil porque la extrema derecha puede ser su tabla de salvación.



12 ESPAÑA

Lunes. 8 de abril de 2024 • LA RAZÓN

#### Ricardo Coarasa, MADRID

El Senado tendrá que hilar muy fino en la argumentación del conflicto de atribuciones que tiene previsto plantear ante el Tribunal Constitucional (TC) - la decisión, no obstante, no está aún tomada a la espera de lo que acuerde la Mesa de la Cámara Alta del martes y de la votación del Pleno 24 horas después-por lo que considera una invasión de competencias por parte del Congreso en la tramitación de la ley de amnistía. El PP, que hace valer su mayoría en el Senado, considera que esa tramitación es, en realidad, una reforma encubierta de la Constitución, por lo que la Cámara Baja le estaría hurtando sus atribuciones en una modificación de la Carta Magna. Sin embargo, fuentes del TC se muestran reticentes respecto a la anunciada iniciativa -que el PP sustenta en un informe de los letrados del Senado- y hacen hincapié en que no basta con argumentar una hipotética reforma constitucional, sino que la Cámara Alta deberá precisar las competencias que habría invadido el Congreso con la tramitación de la polémica medida de gracia al independentismo.

Por un lado, las fuentes consultadas cierran la puerta a una posible suspensión cautelar que, insisten, solo es posible - amparada por lo que determina el artículo 161.2 de la Constitución-cuando es el Gobierno el que impugna una disposición de una comunidad autónoma por considerar que se atribuye competencias estatales. «Un conflicto de atribuciones va al Pleno y en todos los asuntos competencia del Pleno la única cautelar prevista es la del 161.2», recalcan respecto a la posibilidad de que el Senado reclame por analogía, con el objetivo de evitar un perjuicio irreparable, la adopción de esa paralización cautelar de la tramitación legislativa.

Y, por otro lado, advierten de que la corte de garantías –de mayoría progresista– podría no entrar a valorar siquiera la adopción de esa suspensión de la tramitación de la ley de amnistía si finalmente no admite a trámite el 
conflicto de atribuciones planteado, en su caso, por el Senado.
«Puede inadmitirse de plano si se 
considera que no plantea un verdadero conflicto competencial», 
subrayan.

Los plazos también juegan en contra de esa iniciativa del Senado para frenar la ley de amnistía en el Tribunal Constitucional. En primer lugar, porque el Senado todavía no ha planteado el reque-

# Reticencias en el TC respecto al recurso del Senado por la amnistía

Descartada la suspensión, fuentes del tribunal cuestionan incluso que el conflicto de atribuciones pueda admitirse a trámite

rimiento al Congreso -lo hará, como pronto, la próxima semana-, y desde ese momento la Cámara Baja tiene un mes de plazo para contestar al mismo, transcurrido el cual el Senado podrá dirigirse ya al TC.

Una vez planeado ese conflicto de atribuciones, si la corte de garantías rechaza la suspensión cautelar pero sí lo admite a trámite, se abre un periodo de alegaciones no inferior a dos meses, durante el cual está previsto que entre en vigor la ley de amnistía. Eso daría pie, según las fuentes consultadas, a que el TC presidido por Cándido Conde-Pumpido argumentase

que el recurso ha perdido su objeto con la ley ya aplicándose.

Y es que si el Senado no puede retener el texto más allá del 16 de mayo -cuando se cumplen los dos meses tras los cuales, como máximo, debe devolverlo al Congreso para su aprobación definitiva-, la norma se aprobaría previsiblemente en la segunda quincena de mayo, todavía sin que el TC se haya pronunciado sobre ese choque competencial Congreso-Senado. No obstante, esa decisión -que eludiría el pronunciamiento del tribunal- difícilmente sería unánime, y de salir adelante sería con votos en contra

Si la Cámara Baja plantea la iniciativa deberá precisar qué competencias ha invadido el Congreso

Con la ley en el BOE, el PP tendrá vía libre para plantear un recurso de inconstitucionalidad de la minoría conservadora.

De ahí que en el TC apunten que el paso al frente del Senado, si finalmente se lleva a cabo, «no va a paralizar la tramitación de la ley» –cuestión distinta es que el Senado lance un órdago y no prosiga con la tramitación a la espera de que el Constitucional se pronuncie—. Y precisan que, «si se admite el conflicto de atribuciones, la tramitación llevará varios meses y la decisión tardará en conocerse más de un año».

Además, con la ley publicada en el BOE el PP tendrá vía libre para plantear (en un plazo de tres meses) un recurso de inconstitucionalidad contra la normativa, una iniciativa que -señalan- «se solapará» con el conflicto de atribuciones del Senado. Todo apunta a que la formación de Alberto Núñez Feijóo acompañará ese recurso de una solicitud de suspensión cautelar. Pero los precedentes no juegan a favor de esa paralización. Cuando el PP solicitó la suspensión cautelar de la ley del aborto, el Pleno se negó (por un estrecho margen de 7 a 5) argumentando que el tribunal no puede suspender la función legislativa que la Constitución reconoce al Parlamento.



Composición actual del Pleno del Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido

ESPAÑA 13

# Sumar: jornada hoy en el Congreso por la reversión de inmatriculaciones de la Iglesia

El Gobierno insistió en una respuesta a IU en que no tiene ninguna obligación pendiente

B. García. MADRID

Sumar organiza este lunes en el Congreso una jornada específica sobre la necesidad de revertir las inmatriculaciones de bienes inmuebles de la Iglesia. El acto contará con la intervención del dirigente de IU Enrique Santiago, y del portavoz parlamentario, Íñigo Errejón, además de sus compañeros de bancada Nahuel González (IU) y Julia Boada ('comunes')

Junto a los parlamentarios de Sumar también desfilarán representantes de la sociedad civil y colectivos para la recuperación del patrimonio de Navarra, Andalucía o Aragón. Por ejemplo, participarán en el foro Asunción Villaverde (Europa Laica), Miguel Santiago (Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba y plataforma en defensa del patrimonio de Andalucía), Cristina Contreras (Plataforma en Defensa del Patrimonio de Navarra) o Belén Boloqui (APUDEPA Aragón), entre otros ponentes. El evento terminará con la lectura de un manifiesto final sobre el asunto de las matriculaciones.

Recientemente, el Gobierno indicó, en una respuesta parlamentaria del mes de febrero, que ha cumplido en esta materia al remitir el listado de las inmatriculaciones de la Iglesia, como mandató el Congreso mediante una proposición no de ley en 2017, y en consecuencia no tiene ninguna obligación pendiente sobre este asunto. Por su parte, los diputados de Sumar y dirigentes de IU, Enrique Santiago y Toni Valero, demandaban en sus iniciativas declarar nulas de pleno derecho dichas inmatriculaciones, al remarcar que son inconstitucionales al amparo de la Ley Hipotecaria.

Entre otras cuestiones, los diputados requerían también conocer la posición del Gobierno sobre si piensa pasar a titularidad pública la Mezquita-Catedral de Córdoba. Mientras, el Gobierno a través de su respuesta remarca a los dipu-

También

desfilarán

durante el debate

representantes de

la sociedad civil

tados que la inconstitucionalidad de las normas debe producirse con arreglo a los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico.

«Yni el Tribunal

Constitucional declaró la inconstitucionalidad del artículo 206 y concordantes de la Ley Hipotecaria, respecto de la inmatriculación de bienes mediante certificación eclesiástica, ni se planteó cuestión al respecto por parte de alguno de los tribunales que conoció de causas en la que se aplicó dicha norma», explica en su respuesta. Aparte, desgranaba que la inmatriculación en virtud de certificación eclesiástica fue derogada por la Ley 13/2015, de 24 de junio, de reforma de la Ley Hipotecaria. «El Gobierno remitió el listado completo de inmatriculaciones que dispuso la PNL de 4 de abril de 2017, cumpliendo la obligación

> que le impuso el Congreso respecto del espacio temporal que acotó la misma iniciativa, no existiendo pendiente obligación alguna al respecto», remachaba el Gobierno.

A su vez, en diciembre de 2023 el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró que desde que enviaron a los municipios españoles el listado de 1.000 bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia católica, no han recibido «prácticamente ninguna reclamación».

Los dos parlamentarios vinculados a IU exponían mediante sus preguntas que la Ley Hipotecaria de 1946 permitía a la Iglesia católica registrar a su nombre bienes inmuebles con el simple procedimiento de certificación propia, otorgándole potestad fedataria pública y «equiparando a la Iglesia con la administración pública».

Dicha normativa, remarcan, se modificó en el año 1998 por parte del Gobierno entonces dirigido por el PP, ampliando esa potestad al permitir a la Iglesia registrar también los bienes de culto, que conllevó a un «incremento sustancial de inmatriculaciones».

Luego, con la ley que entró en vigor en 2015, se anuló y para los diputados del grupo plurinacional supone la «inconstitucionalidad de la ley anterior» y la exigencia a la Iglesia desde entonces de la misma carga documental ante el Registro de Propiedad que a cualquier otra entidad física o jurídica. Tanto Santiago como Valero han agregado que en enero de 2022 el Ejecutivo dio a conocer un informe, junto a la Conferencia Episcopal, donde se estipulaba que de los casi 35.000 bienes inmuebles a nombre de la Iglesia entre 1998 y 2015, un total de 1.027 se inmatricularon.



14 ESPAÑA

Lunes. 8 de abril de 2024 • LA RAZÓN



Ilier Navarro. MADRID

eresa Freixes (Lérida, 1950) es una de las juristas más activas en divulgar los riesgos para el Estado de derecho que entraña la aprobación de una ley de amnistía de la manera como lo está haciendo el Gobierno. Hace unas semanas, Facebook, donde publica análisis de diversos acontecimientos de la política catalana, ocultó tres de sus artículos por ser supuestamente violentos. «Miré y había una foto de Salvador Illa. Esto parece humor negro. A ver si los controladores de Facebook se esmeran un poco», cuenta a LA RAZÓN en tono irónico. Lo atribuye a activistas, pero reivindica su derecho a la crítica argumentada y rigurosa.

### ¿Mejorará la convivencia en Cataluña tras la amnistía?

A alguien se le ocurrió este invento para justificar que existiera la ley. Porque decir que la ley existe porque se necesitan siete votos para la investidura queda muyfeo. La misma Comisión de Venecia dice que cuando se afirma una cosa así, se tienen que aportar pruebas empíricas. Falta un estudio de impacto. Afirmar eso es un eslogan, pero no es algo que esté Teresa Freixes Catedrática de Derecho Constitucional

# «Las enmiendas de la ley de amnistía son inoperantes»

La jurista insiste en que se utiliza el eslogan de la convivencia porque «decir que la ley existe porque se necesitan siete votos para la investidura queda muy feo»

fundado. Es más, con la controversia que hay no se favorece precisamente la convivencia.

# ¿Por qué no cabe en el ordenamiento jurídico español?

En abstracto, la amnistía es de muy difícil justificación. En la Asamblea Constituyente no se olvidaron de incluirla, sino que rechazaron explícitamente que se pudieran dar amnistías. La ley de amnistía de 1977 era la ley con la que se facilitaba el paso de la dictadura a la democracia, amnistiando. Los constituyentes pensaron que, hecha esta amnistía, que era muy amplia y a la que se acogió muchísima gente, no había ninguna justificación para que en el futuro pudiera haber otras. Por eso la Constitución no la regula y dice que se prohíben los indultos generales. Se autorizan los particulares

y se prohíben los generales. Hay una posición de la Constituyente que para mí es clara, por lo que es muy difícil justificar que se pueda mantener otra opinión.

#### ¿Y en el europeo?

Lo más importante es el dictamen de la Comisión de Venecia sobre la ley, que constata su adecuación a los estándares europeos de respeto del Estado de derecho. Hay una gran cantidad de indicadores que se ven vulnerados. Se adopta por una mayoría muy exigua, la simple mayoría absoluta. Y en estas leyes de relevancia constitucional, la Comisión de Venecia pide que sean adoptadas con un consenso grande. Se debe aprobar tras un amplio debate social, que no ha existido en España. Se ha intentado tramitar por el procedimiento de urgencia y sin los dictámenes del Consejo General del Poder Judicial, la del Consejo de Estado o la Fiscalía. También chirría la imprecisión en los delitos amnistiables, sobre todo con relación al terrorismo y la malversación, que están regulados por el Derecho de la Unión Europea. Las imprecisiones no dan seguridad jurídica.

#### También habla de las víctimas...

Tampoco se regulan de una manera debida las compensaciones



La 'medida más clara y sensata' para aclarar los efectos de la norma es la cuestión prejudicial»

a las víctimas de los delitos. Porque si estamos hablando de amnistía, estamos hablando de que se aplica a delitos. Y en los delitos hay autores y hay víctimas. Aquí han cuidado muy bien a los autores para que les encaje perfectamente, pero la amnistía olvida completamente a las víctimas de estos delitos. Eso no es de recibo porque también tenemos en la Unión Europea las directivas sobre el trato que hay que dar a las víctimas de delitos, sobre todo cuando son violentos.

#### ¿Y sobre la facultad que tienen los jueces?

En eso también chirría. La ley de amnistía pretende una aplicación automática de la norma. Eso no se puede dar, la aplicación de la amnistía siempre tiene que ser bajo control judicial, con medidas cautelares controladas por los jueces. Es otro caso en el que tampoco hay seguridad jurídica.

### Reynders confirmaba el efecto suspensivo de las cuestiones prejudiciales hace unos días...

Los jueces lo que tienen que hacer es suspender la aplicación de la ley española y presentar la cuestión perjudicial ante el Tribunal de Luxemburgo. Es la medida más más clara y sensata para que sea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que decida sobre la aplicabilidad o no de la ley de amnistía por su oposición o no al derecho de la Unión Europea. Es elemental. Hace más de 30 años que lo explico a los estudiantes. Parece mentira que exista este desconocimiento o un intento de tergiversación del Derecho de la Unión Europea.

#### ¿Qué opina de las enmiendas que intentan anular ese efecto?

Las enmiendas de la ley de amnistía son inoperantes. Con independencia de lo que diga la ley de amnistía, se aplica el derecho de la Unión Europea porque tiene primacía. Ya puede decir la ley interna lo que le dé la gana, no puede controlar ni la elaboración, ni el cambio, ni la aplicación del Derecho de la Unión Europea. ESPAÑA 15

#### Celia Maza, LONDRES

Fabian Picardo celebraba hace tan solo un año la victoria que le garantizaba un cuarto mandato como ministro principal de Gibraltar. Pero ahora acusa a sus críticos de intentar usurparlo para que los llanitos sean gobernados directamente desde Londres y denuncia ser víctima de «juicio mediático» y difamación. El político es uno de los protagonistas de la investigación independiente del «caso McGrail» que comienza hoy ante una gran expectación. En declaraciones a «The Times», adelantó que el público solo podría creer que se ha cometido un delito si «cayera en la trampa de creer genuinamente que el político nunca es capaz de actuar honestamente».

Fue el 4 de febrero de 2022 cuando el propio Ejecutivo de Picardo convocó una investigación independiente sobre las «razones y circunstancias» que llevaron al comisario de policía Ian McGrail a jubilarse anticipadamente.

La clave está en la llamada «operación Delhi». El comisario estaba al frente de la investigación policial sobre «el presunto pirateo y sabotaje» del Sistema Centralizado de Inteligencia de Seguridad Nacional del Gobierno del Peñón y una supuesta conspiración para defraudar a Bland, la empresa privada que opera el sistema. McGrail alega que el desacuerdo entre el fiscal general y Picardo con sus métodos llevó a que lo «expulsaran».

Pero el Ejecutivo de la Roca lo niega y asegura que el entonces gobernador en funciones, Nick Pyle, (quien representa al monarca británico en el Peñón y que es el responsable de la policía) había perdido la confianza en el comisario por incidentes de los años anteriores. La confianza se acabó completamente cuando supuestamente McGrail no informó adecuadamente sobre el grave incidente internacional en el que un jurado forense determinó que dos españoles habían sido víctimas de homicidio imprudente cuando su barco fue embestido por una patrulla del Peñón.

La investigación ha acaparado gran atención en Londres. Pero se acusa al Ejecutivo del Reino Unido de estar haciendo la vista gorda a todo lo que está ocurriendo parano poner en peligro las actuales negociaciones post-Brexit.

Han pasado ya ocho años del histórico divorcio, pero el estatus en el que queda ahora Gibraltar -cuya «frontera» es la única terrestre, junto con la Irlandesa, que divide ahora al Reino Unido de la UE-sigue sin resolverse. Alrededor de 30.000 personas cruzan a diario

# Gibraltar: Picardo denuncia difamación en el «caso McGrail»

Comienza en Londres la investigación en la recta final de las negociaciones post-Brexit para determinar el estatus del Peñón



El estatus en el que queda Gibraltar sigue sin resolverse

la verja. Entre ellos, 15.000 trabajadores, de los cuales 10.000 son españoles. Ambas partes hablan de la importancia de encontrar una «solución pragmática de convivencia». Pero el tema de la soberanía siempre está ahí. Una caída del Gobierno de Picardo supondría un auténtico mazazo para la fase crítica de estas negociaciones que, a priori, se quieren concluir antes de las elecciones europeas de junio.

En mayo de 2020, como parte de la «operación Delhi» se llevó a cabo un registro en Hassans, uno de los principales bufetes de abogados de Gibraltar. También en la casa del socio principal, James Levy. Acaparó titulares, ya que Picardo estuvo trabajando 20 años en el bufete y es aún socio (mientras está de excedencia por cargo político) y amigo de Levy.

Hassans iba a ser el beneficiario potencial de una empresa que prometía grandes contratos de Seguridad. Lo que supuestamente Levy no sabía es que las personas que estaban detrás de la suculenta oferta acabarían siendo acusados de delitos informáticos y conspiración al intentar apropiarse del software perteneciente a Bland (la compañía para la que trabajaban encargada del Sistema Centralizado de Inteligencia de Seguridad Nacional del Gobierno de Gibraltar).

Según el equipo legal del ya excomisario de policía, se le denegó investigar más el caso porque Picardo tenía intereses económicos. Pero estelo niega, diciendo que él mismo ayudó a instigar la «operación Delhi» y dejó claro por escrito que el contrato de seguridad no iría a parar a la empresa vinculada a Hassans. Insiste además en que no tuvo ningún problema con que el comisario de policía investigara a Levy, quien nunca fue acusado, ya no es objeto de investigación policial y ha negado haber actuado mal.

Picardo dice que el comisario lo engañó (éste lo niega) y, sin hacer caso a la Fiscalía, usó una orden de registro en lugar de una orden El comisario alega que el desacuerdo entre el fiscal general y Picardo llevó a que lo «expulsaran»

Según el abogado de McGrail, el ministro principal estuvo implicado en la «operación Delhi» de presentación (una solicitud legal para pasar documentos y otro material) que no habría sido tan «mano dura».

El 9 de junio de 2020, el comisario de policía acabó anunciando su jubilación anticipada. Sus abogados aseguran que fue «una decisión extremadamente difícil sucumbir a las presiones que estaba recibiendo». Pero sus críticos consideran que, viendo que iba a salir a la luz las razones por las que había perdido la confianza de las autoridades, decidió jubilarse antes de ser expulsado, lo que le habría dejado sin pensión.

Enestos últimos años, McGrail se ha enfrentado a una serie de acusaciones de irregularidades por parte de colegas policiales a quienes el Gobierno les dio cartas de garantía de que si hablaban y sus posiciones sevolvían insostenibles, podrían ser transferidos con el mismo salario y condiciones a otros departamentos gubernamentales. Algunos policías que se presentaron han sido arrestados y acusados de dar declaraciones falsas después de recibir las cartas, que no parecen tener ningún fundamento en la legislación sobre denuncia de irregularidades.

Aunque Picardo insiste en que las cartas son un proceso de «excelente Gobierno» que ofrece la protección adecuada, que debe estar en ellas su firma como jefe de una administración pequeña y que desconoce los detalles de cada caso.

El pasado 1 de marzo, Peter Openshaw, juez retirado del Tribunal Superior del Reino Unido y presidente ahora de la investigación independiente, anunció que investigaría las acusaciones de que se ofrecieron incentivos a cambio de aportar pruebas para la pesquisa.

Por otra parte, el Gobierno de la Roca ha sido criticado por aprobar tan solo días antes de que comience la investigación una nueva ley que puede detener, modificar o afectar el proceso de la pesquisa. La nueva normativa actualiza la legislación de 1888 relativa a la Comisión de Investigación para igualarla a los estándares actuales del Reino Unido. Incluye la posibilidad de restringir cierta información únicamente a los participantes en la investigación. Desde el Ejecutivo defienden que se trata de una medida normal para cubrir cuestiones que afectan a la seguridad nacional, pero que en ningún caso obstaculiza la actividad de la Investigación.El Gobierno se ha comprometido a no clausurar la investigación. Pero el líder de la oposición, Keith Azopardi, responsable de los social demócratas -cuyos diputados votaron en contra de la ley-asegura que «Picardo busca secuestrar el proceso».

16 ESPAÑA

Lunes. 8 de abril de 2024 • LA RAZÓN

# Los sindicatos dicen ¡basta!: «Necesitamos medios»

Un motín en el CIE de Aluche tensa la situación tras el caos migratorio de Barajas: «Pedimos seguridad jurídica»

#### Susana Campo. MADRID

Sucedió el viernes. El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche de Madrid fue el escenario de un nuevo motín, protagonizado por aproximadamente 79 internos, que volvió a evidenciar la vulnerabilidad de los policías, en un contexto marcado por la violencia y la falta de medios adecuados para garantizar la seguridad. Los alborotadores arrancaron váteres de las instalaciones y rompieron cristales, usando ese material para amenazar después a los nueve agentes que custodiaban el centro. Hasta el lugar acudieron agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y de la Unidad de Prevención vReacción (UPR), que controlaron la revuelta, sin necesitarse ningún tipo de intervención más.

Se trata del enésimo capítulo de rebelión protagonizado por migrantes contra las fuerzas de seguridad, que pone de manifiesto la debilidad de las fuerzas del orden en algunos escenarios críticos. Lo sucedido en Aluche, de hecho, recuerda al descontrol en las salas de asilo del aeropuerto de Barajas el pasado mes de enero.

Fuentes del Sindicato Unificado de Policía (SUP) aseguran a LARA-ZÓN que ambos episodios tienen algo en común. «Estos hechos no son producto del azar, sino de una política migratoria que venimos arrastrando desde hace tiempo, siendo el mejor ejemplo Barajas, donde sufrimos esa avalancha de solicitudes masivas de asilo. La mayoría de estos asilos realizados en fraude de ley que colapsaron esas salas y provocaron esa entrada masiva de forma irregular».

La situación es crítica. La llegada irregular de personas a nuestras costas no cesa y registra números históricos. La gestión de estos flujos está tensionando unos recursos de acogida, que llevan años colapsados. Con el mismo número de plazas en los CIEy sin medidas urgentes para proteger a los agentes, muchos migrantes se siente impunes y protagonizan acciones violentas sin que la Justicia caiga sobre ellos. «Son precisas medidas más robustas en los CIE, ya que estas instalaciones carecen de las más elementales medidas de seguridad. Las infraestructuras tienen que ser fuertes y no endebles como en este caso», aseguran estas mismas fuentes. Las imágenes, a las que ha tenido acceso LARAZÓN, muestran la destrucción de mobiliario, puertas yventanas. Asimismo, desde el SUP critican la difusión de vídeos durante el motín en los que se escuchan amenazas a los agentes a través de una cristalera por parte de un grupo de internos.

«El suceso ha revelado, una vez más, las irregulares de los CIE -en este caso el de Aluche- y la nula seguridad jurídica y física de nuestros policías. Este motín ha puesto en peligro la vida de los policías y de los propias internos, en un contexto marcado por la violencia desmedida y la falta de medios adecuados para garantizar la seguridad de todos», describen a este medio fuentes del sindicato.

Si bien es cierto que el incidente fuerápidamente neutralizado - tan solo uno de los implicados se autolesionó con varios cortes con cristales rotos- desde el SUP reclaman «la provisión urgente de chalecos antibala individuales y material antidisturbios actualizado porque el actual es insuficiente y está descatalogado». Paralelamente, ponen el acento en la seguridad jurídica. Insisten en que algunas ONG «fomentan la tensión y desobediencia en los CIE», una situación que, sumada a «las nulas consecuencias» de los episodios de rebelión en estos centros de internamiento o en el aeropuerto de Barajas a principio de año, propicia un entorno volátil y peligroso que fomenta «una alta rotación en la unidad». «Ningún policía quiere trabajar en estas condiciones y abandona en cuanto puede», concluyen.



Internos del CIE de Aluche rompieron cristales para usarlos como arma contra los agentes

# La polémica

# El CIE de Aluche, en el punto de mira tras la orden de reapertura de Marlaska

En plena crisis en el aeropuerto de Barajas por el hacinamiento de inmigrantes en la sala de inadmitidos a principio de este año, se procedió a la reapertura del CIE de Aluche, muy criticado durante el mandato de Mariano Rajoy. El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, decidió reabrirlo, pese a que se encontraba en obras como parche al caos en el aeródromo madrileño. El centro tiene 214 plazas, 30 de ellas para mujeres internas. El límite de estancia en un CIE son 60 días y allí reciben asesoramiento. Desde el SUP critican las prácticas de algunas

ONG porque aseguran que favorecen la inmigración irregular y el efecto llamada. «A diario van a entrevistarse con los internos para que les cuenten cómo va el día a día y sacar lo mínimo para hacer una denuncia contra el centro o los policías, aun a sabiendas de que esa denuncia no tenga ningún tipo de recorrido», critican desde el SUP. Sin ir más lejos, en febrero un juzgado de Madrid abrió una investigación tras recibir la denuncia de tres ONG que señalaron presuntas agresiones de los policías a los internos en Aluche.

# **PUBLICIDAD**

Pedimos al PSOE y PP que este martes tomen en consideración la Iniciativa Legislativa Popular para una Regularización de personas extranjeras en España.

- 1. La toma en consideración no implica su aprobación. Posibilita el debate.
- 2. La no consideración de esta Iniciativa Legislativa Popular, con el mayor número de firmas de la historia de España, supondría un desprecio a la democracia, impidiendo la única vía legal de democracia participativa que permite la legislación española.
- 3. Supondría además una falta de respeto a las más de 700.000 personas españolas que han firmado, a las 900 organizaciones sociales y a las 14.000 personas voluntarias que la han hecho posible.

La dignidad de casi 500.000 personas migrantes en situación irregular exige, al menos, la toma en consideración de la iniciativa.





partido político por un mundo más justo



# Escalada en Oriente Medio 🏵



Maya Siminovich. TEL AVIV

lejército israelí anunció, para sorpresa del público, que había concluido por ahora la etapa de invasión activa de la guerra en curso contra Hamás en Gaza. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de una futura invasión de la ciudad más meridional, Rafah, en el sur del enclave, que Israel considera el último bastión de Hamás y donde se agolpan más de un millón de gazatíes refugiados en diversas ocasiones. Con la retirada de la División 98 de Jan Yunes, solo quedará en Gaza la Brigada Nahaly partes de la Brigada 401 en el norte y centro de la Franja.

Si bien un alto mando militar dijo que este movimiento nada tenía que ver con la presión internacional, sucede pocos días después de la muerte de siete cooperantes de la organización World Central Kitchen que trabajaban en Gaza transportando ayuda humanitaria. Los cooperantes murieron por fuego de un dron israelí que una comisión investigadora ha concluido que sucedió por una cadena de desafortunados errores. En la última semana el presidente estadounidense, Joe Biden, condicionó la ayuda armamentística a Israel a acciones israelíes firmes relacionadas con la ayuda humanitaria a los gazatíes y una reducción en las víctimas civiles.

Dos días antes de esta retirada de las fuerzas terrestres Israel abrió el cruce de Erez (fuertemente dañado en la invasión del 7-0) y el puerto de Ashdod para transferir ayuda humanitaria al enclave palestino. Así, Israel mantiene cortado el acceso entre el centro y norte de Gaza con el sur, lo que significa que los palestinos no pueden moverse del sur al norte y que más de dos millones de personas, más de la mitad de los cuales son residentes del norte de Gaza, permanecen separados de sus comunidades en el sur. Además, entre 150.000 y 300.000 permanecen en el norte de Gaza porque nunca se fueron.

Después del 27 de octubre, cuando el Ejército israelí entró por tierra, tenía cinco divisiones, entre 30.000 y 40.000 tropas terrestres, en lo profundo de Gaza, así como fuerzas aún mayores rodeando el enclave. Esas fuerzas se redujeron significativamente a mediados de enero, cuando Israel declaró que había logrado el control operativo del norte de Gaza y se licenció de la zona a la División 63 que regre-

Nueva fase de la guerra. El ejército israelí anuncia por sorpresa el repliegue de las fuerzas terrestres del sur de la Franja, pero advierte a Hamás de que responderá en cualquier momento si intenta reconstruir sus bases

# Israel aplaza la ofensiva en Rafah y retira las tropas

só a sus tareas habituales en la frontera norte. Sin embargo, desde diciembre hasta abril, la División 98, que en algunos momentos contó con siete brigadas, estuvo ocupándose de desmantelar a Hamás en Jan Yunes (una brigada tiene entre 3.000 y 5.000 combatientes). Hamás declaró inmediatamente que la retirada israelí de enero, incluso parcial, era una victoria.

Este domingo, horas después de la retirada de los israelíes se lanzaron cinco misiles desde Jan Yunes hacia las comunidades israelíes del sur, que empiezan a repoblarse poco a poco con los habitantes

desplazados. Un militar israelí dijo al ente de radio televisión estatal Kan que la retirada de Jan Yunes se puede interpretar también como una invitación a cientos de miles de palestinos que se encuentran ahora en Rafah a regresar. Y para reforzar el argumento de que no es una retirada definiti-

va, el comunicado militar decía que su reciente operación de toma del Hospital Shifa por segunda vez (después del asedio del pasado mes de noviembre) demuestra que pueden penetrar en Gaza y derrotar rápidamente a Hamás si intenta reconstituir sus unidades militares.

En el día en que se marcan los seis meses del inicio de la guerra en curso, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos emitió el siguiente comunicado a la prensa al conocer la retirada de las tropas israelíes del terreno: «Ante las noticias sobre la retirada de las fuerzas terrestres de Gaza, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos nos recuerda que las FDI entraron en Gaza después del 7 de octubre para lograr una victoria completa del Estado de Israel. La decisión del gobierno de retirar las fuerzas terrestres de Gaza y pasar a la defensa actual demuestra que las FDI pudieron aportar a Israel muchos logros y victorias en el ámbito militar y socavar las capacidades de Hamás. Primer ministro y Gabinete de Guerra: ¡es hora de llevar al Estado de Israel a la



Soldados israelíes en un puesto de control en la frontera de Israel con el sur de la Franja de Gaza, el pasado domingo

INTERNACIONAL 19

victoria absoluta! La salida de las fuerzas terrestres debería ser el primer paso del acuerdo. ¡Ahora los rehenes en Gazano deben quedarse atrás!».

Al menos 33.137 personas han muerto en Gaza, según Hamás, si bien esta organización no distingue civiles de combatientes y tampoco a las víctimas por misiles fallidos de las diversas milicias islamistas del enclave.

El ataque sin precedentes de Hamás en más de veinte comunidades el 7-O se saldó con 1.170 israelíes y extranjeros muertos, muchos de ellos torturados antes, la mayoría de ellos civiles, según un recuento basado en cifras oficiales israelíes.

Si bien Hamás se ha negado a decir cuántos combatientes ha perdido, Israel afirma haber matado a más de 12.000 y que entre ellos había cinco comandantes de brigada y 20 comandantes de batallón.

El Ejército israelí informó este domingo que han fallecido unos 600 soldados desde que comenzó la guerra, 260 de ellos muertos en desde la entrada terrestre.

# «Sin la vuelta de los rehenes no habrá tregua»

Benjamín Netanyahu reiteró ayer que no habrá un acuerdo de tregua si no vuelven a casa los 133 rehenes que siguen en manos de Hamás, y añadió que Israel no cederá ante las «exigencias extremas» de los islamistas. «Dejé (algo) claro a la comunidad internacional: no habrá alto el fuego sin el regreso de los secuestrados. Simplemente no sucederá», afirmó en un discurso antes de reunirse con su gabinete, y recordó que la Administración del presidente norteamericano, Joe Biden, comparte su misma opinión. «Ceder a las exigencias de Hamás le permitirá intentar repetir los crímenes», concluyó.



El asentamiento de Ma'ale Adumim en Cisjordania, en una imagen tomada el pasado mes de marzo

# «Made in Cisjordania», el otro pulso Biden-Netanyahu

EE UU quiere señalar en las etiquetas si un producto procede de un asentamiento

Mamen Sala. NUEVA YORK

La Administración de Joe Biden planea exigir que los productos que hayan sido hechos en los asentamientos judíos de Cisjordania reflejen en su etiquetado dicho origen, de manera que los consumidores estadounidenses tengan información suficiente para decidir si quieren comprarlos o no. La medida, que posiblemente provoque el descontento de Israel, estuvo a punto de salir adelante el mes pasado, después de que el ministro de Finanzas de extrema derecha israelí, Bezalel Smotrich, quien es además colono, anunciara la mayor apropiación de tierras en Cisjordania en los últimos años, algo que no sentó nada bien al gobierno estadounidense actual. En febrero, el presidente Biden señaló que la expansión de los asentamientos de Israel «era inconsistente con el derecho internacional». Según el grupo israelí de derechos humanos B'Tselem, 620.000 colonos judíos viven en Jerusalén Este y en Cisjordania, tierras ocupadas por Israel desde 1967.

Este etiquetado ya está presente en Europa. En 2019, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que los alimentos que procedan de los territorios ocupados por Israel debían informar de ello, y si fuera el caso, especificar que se trata de una colonia israelí. Mientras el resto del mundo apostaba por mostrar los asentamientos ilegales, la Administración de Donald Trump siempre tendió a legitimarlos y borrar la diferenciación entre Israel y Cisjordania. El exmandatario fue presionado por varios miembros dentro del Partido Republicano que aseguraban que esta decisión «evitaría que futuras administraciones diferencien entre Israel y Cisjordania». En diciembre de 2020, poco antes de salir de la Casa Blanca (va con la derrota electoral en la mano), Trump aprobó la norma de que los bienes producidos en Cisjordania se etiquetaran como «made in Israel» (hecho en Israel). Ahora, Biden podría revertir esta medida.

Precisamente eso han tratado de conseguir desde 1967 los presidentes demócratas anteriores.

Este etiquetado, que se usa en Europa, ya lo implantó Obama, pero Donald Trump lo suprimió

Traslafirma en 1995 de los Acuerdos de Oslo, Bill Clinton trató de que los productos de los asentamientos se etiquetaran como «hecho en Cisjordania», pero las directrices nunca se llegaron a aplicar. No fue hasta la llegada de Barack Obama, que impuso multas a quien no siguiera las reglas de etiquetado, cuando se empezó a tomar en serio esta idea. Biden pretende hacer lo mismo para presionar a Israel y que su socio entienda el descontento por cómo está manejando la guerra en Gaza.

Desde que Biden llegó a la Casa Blanca, en enero del 2021, varios grupos judíos liberales estadounidenses han estado presionado para que imponga el etiquetado cisjordano.

La cuestión ha vuelto a saltar a la palestra justo cuando las relaciones entre Joe Biden y su viejo amigo Benjamin Netanyahu se están enfriando porque el primero no comparte la manera en que el segundo está manejando la guerra en la Franja de Gaza, sobre todo tras la muerte de 7 voluntarios de la ONG del chef español José Andrés, World Central Kitchen, que repartían comida. Entre los fallecidos hay una víctima con doble nacionalidad estadounidense y canadiense, lo que ha despertado aún más la ira de unos norteamericanos que apoyan cada vez menos la alianza de EE UU con Israel.

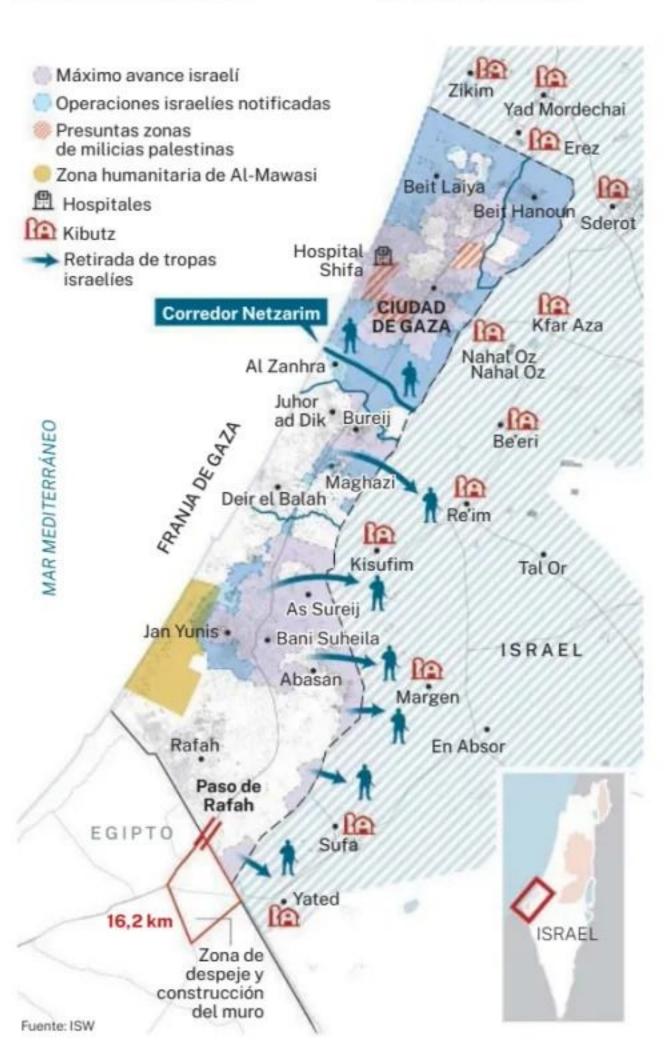

20 INTERNACIONAL

Lunes. 8 de abril de 2024 • LA RAZÓN

# Torturas y desapariciones en la Ucrania ocupada

La matanza de Bucha, de la que se cumplen dos años, fue solo el principio de una sistemática política de abusos

#### Rostyslav Averchuk. LEÓPOLIS

El Ejército ruso se retiró hace dos años de las zonas ocupadas en el norte de Ucrania tras fracasar en su intento de capturar la capital, Kyiv. Pero los ucranianos tuvieron poco tiempo para celebrar. Pronto se hizo evidente la magnitud de los crímenes contra la población civil cometidos por las fuerzas de ocupación.

Las tropas ucranianas encontraron decenas de cadáveres de civiles, con heridas de bala, dispersos por la otrora tranquila ciudad de Bucha. Descubrieron fosas comunes y una hilera de coches quemados y restos calcinados de familias enteras que intentaron huir sin saber que los soldados rusos estaban matando a todos los que cruzaban una de las carreteras centrales del país. Solo en la región de Kyiv, parcialmente ocupada durante casi un mes, más de 1.200 civiles han sido encontrados muertos y más de un centenar siguen desaparecidos.

Miles de investigadores, defensores de los derechos humanos y periodistas han recopilado una abrumadora cantidad de pruebas que confirman que el asesinato en masa en Bucha y otras zonas del norte de Ucrania no ha sido un incidente aislado, señala Olga Reshetilova, de la ONG Media Initiative for Human Rights. «La forma en que actuaron los militares rusos, ya sea en Bucha, Borodyanka o Irpin, fue consecuencia de la política general de Rusia contra la población civil», afirma en declaraciones a LA RAZÓN.

Sus compañeros han observado el mismo comportamiento en todas las regiones que estuvieron ocupadas o que permanecen bajo control ruso. «Siempre hacen lo mismo. Saben que tienen que capturar civiles, mantenerlos en determinados lugares. Los torturan de la misma manera», subraya Reshetilova. Solo en el norte, 300 civiles detenidos fueron trasladados a Rusia. Los secuestros continúan en otras zonas ocupadas. Sus familiares no tienen noticias sobre el paradero y las condiciones en las que se encuentran sus seres queridos.

Iryna y Oleksandr Levchenko, una pareja de 62 años, fueron secuestrados por los rusos en la primavera de 2023. Entonces, la ciudad sureña de Melitopol llevaba más de un año ocupada. Ellos no querían huir. Estaban seguros de que los invasores no estaban interesados en los «pensionistas comunes» y que el Ejército ruso no los tocaría. Se equivocaban.

La última vez que se vio a Iryna, hace casi un año, estaba rodeada por soldados rusos en la calle. Su hermana Olena supone que a los rusos simplemente no les agradaba la familia Levchenko y los capturaron. Lo que pasó después es casi una incógnita. Según Olena, Oleksandr pudo enviar solo la nota desde la prisión de Melitopol. Escribió que vive en condiciones inhumanas, duerme sobre un suelo de cemento y casi no tiene comida. Se cree que todavía se en-

# Los privilegios de tener pasaporte ruso

Según el informe de la coalición de defensores de los derechos humanos Ucrania 5 AM, el hecho de no tener la ciudadanía rusa conlleva una serie de restricciones al derecho al trabajo, a los derechos de propiedad, al acceso a la educación y a la asistencia social y médica. Tales acciones violan las normas del derecho internacional humanitario y representan «signos del crimen de genocidio». Junto con la propaganda masiva y la supresión de cualquier punto de vista proucraniano, incluso en las escuelas, dicha política tiene como objetivo eliminar cualquier rastro de identidad ucraniana.

cuentra en la ciudad mientras no se sabe nada sobre Iryna. Se teme que estén siendo torturados en uno de los cientos de centros de detención de las zonas ocupadas. «La tortura contra civiles por parte de las autoridades rusas en Ucrania y en la Federación de Rusia ha sido generalizada y sistemática», concluye un informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, presentado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El archivo documenta también muchos casos de violencia sexual. En octubre de 2022, en la provincia de Zaporiyia, las autoridades rusas registraron la casa de una mujer de 50 años, cuyo marido sirvió en las fuerzas armadas ucranianas. Durante el interrogatorio la golpearon, la estrangularon con un alambre y le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza. También la desnudaron completamente, la tocaron y amenazaron conviolarla. La víctima afirmó que estaba «temblando de vergüenza». En enero de 2023, las autoridades rusas la trasladaron a otro sitio y la obligaron a cavar trincheras. Dos soldados rusos la violaron al menos cinco veces.

Aunque no existen datos fiables sobre el número de víctimas, es probable que al menos decenas de miles de personas se hayan visto afectadas. «Según nuestras estimaciones, los rusos arrestaron y detuvieron en algún lugar del territorio de la Federación Rusa al menos a 10.000 ciudadanos de Mariúpol, civiles que, según los rusos, representan una amenaza para el régimen ruso durante la ocupación», traslada a este periódico Petro Andriushchenko, asesor del legítimo alcalde de la ciudad ocupada. Los sospechosos de tener una posición proucraniana son arrestados y simplemente desaparecen. «En el mejor de los casos, nos enteramos de que reciben largas penas de prisión. En la mayoría de los casos no sabemos casi nada sobre ellos», afirma Andriushchenko.

Quienes permanecen en las zonas ocupadas tienen miedo de hablar de sus experiencias. Temen que sus comunicaciones puedan ser interceptadas. «Estos crímenes ocurren todos los días. La única posibilidad de detenerlo es empujar a los rusos más allá de las fronteras ucranianas y devolver a toda nuestra gente a casa», concluye Reshetilova.

Algunos de los cuerpos hallados en Bucha en 2022 I.A RAZÓN • Lunes. 8 de abril de 2024



# El ocaso del patriarca Le Pen

La Justicia francesa deja bajo la tutela de sus tres hijas al fundador del Frente Nacional, de 95 años, ante el deterioro de su salud y a las puertas de un juicio por malversación

Carlos Herranz. PARÍS

El padre de Marine Le Pen e histórico líder de la ultraderecha francesa, Jean-Marie Le Pen, ha sido puesto «bajo régimen de protección jurídica», según el vicepresidente del Reagrupamiento Nacional (RN), Louis Aliot, exmarido de Marine Le Pen. «Es un hombre de su edad, que está cansado. Ahora se encuentra bajo un régimen de protección legal y son sus hijas quienes participan en la gestión de sus asuntos», subrayó Aliot, el alcalde de Perpiñán en la emisora de radio RMC.

Esta disposición civil, comparable a una tutela, fue activada por petición de la familia ante la Justicia después de que una visita médica constatara la ineptitud de Le Pen actualmente, que ha cumplido 95 años y a quien esperaba un próximo proceso judicial en otoño sobre sus asistentes en el Parlamento Europeo.

Es por ello que esta medida puede tener implicaciones jurídicas relevantes, ya que cabe que por incapacidad evite comparecer ante un tribunal que debería juzgarlo por malversación de fondos públicos al haber utilizado de forma supuestamente indebida los asistentes parlamentarios cuando era eurodiputado.

Su abogado ha querido puntualizar que esta medida de protección no es el objetivo de protección jurídica para él. De hecho, habrá una audiencia en julio para ver si Le Pen puede o no responder los interrogantes de la Justicia. Jean-Marie Le Pen es uno de los encausados en ese proceso en el que se sentarán en el banquillo otros antiguos eurodiputados del Frente Nacional, que luego se transformó en el actual RN, incluida su hija Marine.

Lo que sí que queda establecido es que a partir de ahora sus intereses están a cargo de sus tres hijas mujeres: Marine, diputada y abogada, Marie Caroline y Yann Le Pen, solas o en conjunto. El círculo más cercano a Jean-Marie cuenta que su salud ha disminuido enormemente después de un ataque cerebral y cardíaco en 2023.

Jean-Marie Le Pen fue un veterano condecorado de los paracaidistas franceses de la Legión ExJean-Marie Le Pen se sienta en el banquillo en otoño por un supuesto fraude como eurodiputado

Conmocionó en 2002 a Francia al pasar por primera vez a la segunda vuelta de unas presidenciales Jean Marie Le Pen fundador del Frente Nacional, abraza a su hija Marine Le Pen

tranjera en Indochina, Suez y Argelia. El fundador del partido de la ultraderecha gala comenzó su carrera política cuando fue elegido diputado por París en 1956 (el más joven en aquel momento) para la Asamblea Nacional francesa.

En 1972 fundó el Frente Nacional, pero fue a partir de los años
80 en sus feudos de la Costa Azul
cuando los resultados electorales
empezaron a crecer realmente. Le
Pen se presentó a las elecciones
presidenciales de 1974, 1988 y
1995, con mediocres resultados,
sin embargo en las elecciones del
año 2002 logró colarse en segunda
vuelta dejando fuera al socialista
Lionel Jospin en un episodio que
quedó marcado a fuego en la memoria colectiva de los franceses.

La decisión judicial de su tutela se produce a dos meses de unas elecciones europeas para las que los sondeos vaticinan una gran victoria del Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen, y de su joven candidato, Jordan Bardella, que sacan unos diez puntos a la lista de Macron.

La amenaza rusa y el papel de Francia en su apoyo a Ucrania podrían ser el eje de la campaña en las próximas semanas. Marine Le Pen, de 55 años, se crio en el Frente Nacional, un partido indisociable de su familia y que, en las últimas décadas, ha obligado a Francia a mirarse en el espejo identitario en muchas ocasiones fomentando la culpabilidad del de fuera como origen de todos sus males de nación fracturada y de clases irreconciliables.

Con una imagen más afable que la de su padre y sin los deslices antisemitas de su progenitor, Marine ha ido normalizando al RN como un elemento más de la vida política francesa y ha conseguido que cada vez más franceses rompan el tabú de verbalizar que votan a la ultraderecha. Un proceso acelerado durante el quinquenio de Macron, pero que comenzó en cuanto Marine Le Pen tomó las riendas del Frente Nacional en 2011.

El toque definitivo lo dio en 2018, cuando cambió a Reagrupamiento Nacional el nombre del partido que había heredado de su padre y fundador. De él ya se había deshecho en 2015, al expulsarlo de la formación tras constantes comentarios antisemitas. Un parricidio político del que todavía se habla en Francia. 22 INTERNACIONAL

Lunes, 8 de abril de 2024 • LA RAZÓN

# La crisis de la embajada abre otro frente político para Noboa

La oposición inicia su ofensiva por la detención de Glas tres meses después de la revuelta de las bandas criminales

Víctor Amaya. CARACAS

Sobre el gobierno de Daniel Noboa en Ecuador se posan muchas miradas después de que decidiera irrumpir con la Policía Nacional de su país en la embajada de México en Quito para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas (2013-2018) condenado por corrupción y acusado por supuestos nexos con el narcotráfico. El mandatario asumió el riesgo político e internacional y ahora su país no tiene relaciones diplomáticas con la ad-

ministración de Andrés Manuel López Obrador y sigue recibiendo condena tras condena, o al menos manifestaciones de «preocupación», de otras naciones de la región, incluyendo a Estados Unidos y la Unión Europea en la voz de Josep Borrell. México, que defiende haberle dado el asilo al exfuncionario, impidió que Glas cumpliese con la obligación de presentarse ante tribunales semanalmente, por lo que terminó «contraviniendo el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros estados», dijo el gobierno de Noboa.

Mientras tanto, las miradas en Ecuador vuelven a dirigirse a las cárceles. La crisis en esos recintos, iniciada en enero, dio pie a la declaratoria de un estado de excepción en el país por razones de seguridad. Las prisiones, dominadas especialmente en la provincia de Guayas, por carteles del narcotráfico se alzaron contra el gobierno. Noboa declaró como terroristas a 22 organizaciones del crimen organizado en el marco de un «conflicto armado interno».

Tres meses más tarde, los penales están más tranquilos y militarizados. El estado de excepción, extendido en dos oportunidades, no será renovado este 8 de abril por límite constitucional pero muchas de sus medidas se mantienen vigentes, según informó la ministra de Gobierno, Mónica Palencia. «Hay posibilidades y otras formas de resolver los temas para continuar bajo otro marco jurídico, que es la presencia de los militares en las calles, en las cárceles y donde sean necesarios», puntualizó.

Dentro de unas de esas cárceles ahora está Jorge Glas. El tiempo que el exvicepresidente estuvo encarcelado, casi cinco años hasta 2022, transcurrió para él en una cómoda celda de Cotopaxi. Ahora El exvicepresidente permanece en una austera celda en la cárcel de máxima seguridad de La Roca

Desde el exilio, Correa impulsa un juicio político contra tres ministros del Gobierno permanece en un cuarto con menos de tres metros cuadrados, con un colchón sobre una base de cemento y un inodoro. Nada más. Es una de las celdas estandarizadas de la cárcel de máxima seguridad La Roca, a donde ha sido recluido. Allí también son enviados los cabecillas de bandas criminales y cárteles de drogas, así como jueces y políticos vinculados con el narcotráfico.

Y el problema del narcotráfico es clave, incluso en la ruptura de relaciones entre México y Ecuador. Desde hace varios años se vienen evidenciando lazos entre el cártel de Sinaloa y Los Choneros, una de las bandas más violentas del país andino; y luego en este último lustro se supo de alianzas entre el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con los grupos ecuatorianos Los Lobos, Los Pipos, Los Tiguerones y Los Chone Killers, ahora declarados terroristas por el gobierno. Ahora, Daniel Noboa deberá hacer frente a las represalias de la diplomacia internacional sobre sus decisiones, explicando todos estos elementos mientras atiende las consecuencias internas de lo ocurrido esta semana en su capital.

Por ejemplo, para este 10 de abril han sido citados a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador los ministros de Gobierno, Defensa y Relaciones Exteriores, Mónica Palencia, Gian Carlo Loffredo y Gabriela Sommerfeld, respectivamente, para dar explicaciones por el asalto de la Policía y las Fuerzas Armadas a la Embajada de México en Quito. El partido de Glas, Revolución Ciudadana (RC), que encabeza desde el exilio el expresidente Rafael Correa, anunció que impulsará la realización de juicio político contra Loffredo, Palencia y Sommerfeld en el parlamento.

Entretanto, el personal diplomático mexicano en Ecuador terminará de salir del país y la embajada de México cerrará indefinidamente. Tampoco habrá servicios consulares que puedan atender a las más de 1.600 personas mexicanas registradas como residentes en Ecuador, que deberán hacer sus gestiones ante los despachos de países vecinos como Colombia, Perú o Chile. En México, por su parte, la embajada de Ecuador permanece con custodia policial y se espera también el retorno de su personal a Quito próximamente.



Un hombre protesta al paso del coche donde es trasladado Glas AGENDA 23

**El retrovisor** 

1971

Hoy se celebra el «Día Internacional del Pueblo Gitano» en recuerdo del 8 de abril de 1971 cuando se instituyó en Londres la bandera y el himno de la comunidad gitana. A España llegaron hacia 1415 y en realidad nunca fueron muy buenas sus relaciones con las autoridades. Ya en 1469, las Cortes de Castilla dieron a los gitanos dos meses para que tomaran un domicilio fijo, adoptaran un oficio y abandonasen su forma de vestir, sus costumbres y su idioma, so pena de ser expulsados. En 1594 se ordenó separar a gitanos y gitanas para la extinción de la raza. Hoy, son la minoría étnica más importante de la UE. POR JULIO MERINO



Madrid Récord de participación en el Movistar Medio Maratón El keniano Mike Kipkorir y la etíope Aberash Shilima Kebeda se han adjudicado la victoria en la vigésimo tercera edición del Movistar Medio Maratón de Madrid, marcado por el récord de participantes con 21.000 corredores y la presencia como padrinos de la portuguesa Rosa Mota y el etíope Haile Gebrselassie.

Kipkorir se llevó el triunfo en la categoría masculina tras un ataque final que no encontró respuesta entre sus perseguidores. El primer español fue Ayad Lamdassem, décimo. En categoría femenina Kebeda dominó la prueba con bastante solvencia. La madrileña Clara Simal acabó en el noveno puesto de la general.

# La Rioja La fiesta del Ciruelo en Flor reivindica el medio rural

Nalda, en pleno Valle del Iregua, ha celebrado una nueva edición de la fiesta del Ciruelo en Flor para celebrar la «explosión» de flores de este frutal que se suma a la paleta de colorido de la zona, para convertirla en uno de los reclamos visuales de La Rioja en el inicio de la primavera. La jornada festiva quiere ser también una reivindicación por el medio rural y por la importancia de la economía solidaria.



Obituario Joe Lieberman (1942-2024)

# Exsenador demócrata e independiente

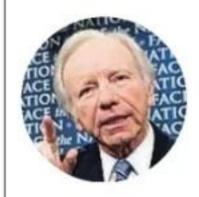

l exsenador federal demócrata y excandidato a la Vicepresidencia de Estados Unidos Joseph Lieberman murió en Nueva York por complicaciones tras una caída, según informó su familia. Lieberman, que representó a Connecticut en la Cámara Alta (1989-2013), tenía 82 años. El recordado político fue el compañero de papeleta de Al Gore, entonces vicepresidente de EEUU, en las controvertidas elecciones de 2000, que finalmente ganó George W. Bush después de un prolongado y criticado recuento.

#### Hombre de principios

Nacido en el seno de una familia judía del estado de Connecticut, Liberman cursó la licenciatura en derecho en la Universidad de Yale. Tras diez años sirviendo en la legislatura local ocupó el cargo de procurador general en su Estado. En 1988 ganó un escaño en el Senado de su país y desde esa fecha se ha distinguido por sus posiciones conservadoras hacia el interior de la bancada demócrata. El exsenador, que fue defensor de los derechos civiles, de la comunidad LG-BTQ, del derecho al aborto y las causas ambientales, buscó la nominación presidencial demócrata en 2004, pero desistió después del resultado de las primeras primarias. Su último periodo en el Senado lo hizo como independiente y nunca tuvo reparos en alejarse de la línea del Partido Demócrata.

El dato

0,52

euros el megavatio hora será la media de la luz hoy lunes

Estará casi todo el día en cero euros, incluso con valores negativos Costará cero euros desde el arranque del lunes hasta las 20 horas, con dos excepciones, de 7 a 9 y de 21 a 22, cuando se cotiza a 3,25 euros el MWh.

-0,01 euros el MWh será el



precio entre 16 y 17 horas

La empresa



Naturgy abona el martes de 0,4 euros por acción Con el dividendo en metálico de 0,4 euros se completa la remuneración a los accionistas por el ejercicio 2023 alcanzando los 1,4 euros por título, un 16,7% más que en 2022. La balanza



YPF busca socios inversores para 55 bloques YPF, controlada por el Estado argentino, ha iniciado el proceso de búsqueda de compañías interesadas en adquirir sus derechos sobre 55 áreas de hidrocarburos convencionales en Argentina.



El Gobierno quiere un comprador industrial para Alcoa en A Mariña El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, aseguró que el Gobierno estará «vigilante» para que el comprador de Alcoa San Cibrao sea «solvente» y mantenga la producción de aluminio.

Según un estudio de Atlas Analytics, la opción incrementaría los stocks disponibles en Madrid y Barcelona en un 1,35 y un 1,3%, respectivamente

# Oficinas vacías: una solución para ganar 93.000 viviendas

R. L. Vargas. MADRID

s obvio que la falta de oferta es uno de los factores que influyen en la subida casi perenne que sufre el precio de la vivienda en los últimos años. El año pasado se terminaron aproximadamente 85.000 viviendas y se cerró con apenas 132.000 visados de obra nueva, en una tendencia decreciente marcada por los altos tipos de interés y la creación de más de 210.000 hogares anuales, como recordó hace unos días el presidente de la patronal de la construcción (CNC), Pedro Fernández-Alén.

Para poner remedio a esta carestía, el Gobierno ha lanzado un plan con el que pretende movilizar 184.000 viviendas de carácter social en los próximos años mediante la construcción de nuevas unidades y tirando también de las que tiene Sareb, la sociedad pública que gestiona los activos inmobiliarios de los que se desprendió la banca tras la crisis de 2008. Pero hay una alternativa con el potencial de sumar la mitad de esa cantidad a la oferta en las grandes ciudades, la conversión de oficiLa periferia, la ubicación más factible

La ubicación es uno de los elementos que determinan el precio de la vivienda y su atractivo para el comprador. En este punto es en el que la potencial conversión de oficinas tendría uno de sus flancos más débiles. Atlas subraya que, en los casos de Madrid y Barcelona, estarían fundamentalmente en zonas periféricas. Como explicaba hace unos días en un encuentro con medios de comunicación del consejero delegado de Knight Frank España, Humphrey White, el mercado de oficinas en el centro de las grandes ciudades españolas funciona en estos momentos a pleno rendimiento y las opciones de conversión a viviendas prácticamente no existen.

nas en desuso en viviendas. Según Atlas Real Estate, esta opción podría sumar 93.000 residencias en las grandes ciudades.

A pesar de que España registra una mayor tasa de presencialidad laboral en comparación con otros países, Atlas asegura que el mercado de oficinas «se halla en una situación de vulnerabilidad» por la evolución del trabajo remoto, los cambios en las preferencias de ubicación empresarial, y la reconfiguración de las dinámicas laborales post-pandemia, los cuales han impactado significativamente en la demanda y valoración de los espacios de oficinas.

#### Estrategia beneficiosa

Este contexto en el mercado de oficinas, combinado con la intensa falta de vivienda en España, genera la posibilidad de convertir espacios de oficinas en residenciales como una estrategia potencialmente beneficiosa social y económicamente, según afirma Atlas. Pero, como añade el informe, no todos estos activos son susceptibles de conversión.

Para determinar el alcance real de la medida, la firma de análisis inmobiliario ha evaluado el mercado de oficinas de Madrid, Bar-

celona, Málaga y Valencia. Su objetivo ha sido determinar aquellas zonas con mayores caídas de movilidad laboraly, por consiguiente, en las que más se podrían resentir los mercados de oficinas. Madrid y Barcelona son, según sus conclusiones, las áreas metropolitanas más castigadas por esta casuística, con alrededor de un tercio de su stock de oficinas localizado en distritos con movilidad laboral menguante. No obstante, no todas las oficinas potencialmente transformables ubicadas en estos distritos son susceptibles de la citada conversión. La experiencia, asegura Atlas, «demuestra que las recon-

versiones son más satisfactorias en los edificios de mayor edad. Además, el diseño de la planta de los edificios y su disposición estructural presentan condicionantes que solo pueden ser analizados individualmente activo a activo».

Atlas concluye que existe un potencial para crear cerca de 93.000 viviendas nuevas en las áreas metropolitanas de Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia. El análisis asegura que un 68% de las viviendas potenciales podrían considerarse conversiones favorables y que llevar a cabo estas conversiones aumentaría el stock de vivienda disponible en estas áreas me-



LA RAZÓN • Lunes. 8 de abril de 2024

# Opinión

# Estás despedido

## Juan Carlos Higueras

icen que las penas con pan son menos penas, pero cuando te enfrentas a un despido y te ofrecen una indemnización que no cubre los gastos hasta encontrar empleo, esas palabras reconfortantes parecen desvanecerse. El número de despidos en nuestro país muestra una tendencia creciente en los últimos años ya que durante 2023 hubo 991.265 bajas por despido, un dato que es un 22% mayor respecto del año anterior y un 83% sobre 2021. Del total, el0,14% fueron improcedentes mientras que más de la mitad fueron disciplinarios. Y solo en los dos primeros meses de 2024 la cifra total suma 177.623 que proyectada podría suponer más de un millón de despidos este año. Además, cerca del 20% de dichos despidos afectan a mayores de 54 años, que reciben una indemnización media de 17.794€ frente a los 8.250€ de media del total o los 21.896€ de los despidos colectivos. Cabe destacar que casi la mitad de dichos despidos corresponden a empresas con menos de 10 trabajadores.

Algunos políticos y sindicatos, apoyados en la Carta Social Europea, abogan por una indemnización por despido que sea suficientemente reparadora y proporcional al daño que genera al trabajador la pérdida del empleo, un traje a la medida de cada empleado que buscaría cuantificar el daño individual sufrido.

El problema radica en medir algo tan subjetivo como el daño generado a cada persona, lo que obligaría a legislar con una serie de baremos irrealistas. Aunque Europa pretenda adaptar la legislación de los países sobre despido a la Carta Social Europea, que no es vinculante, la realidad económica del mercado de trabajo de cada país no permite las políticas de café para todos, pues endurecer la indemnización por el despido en el país con la mayor tasa de paro y precariedad laboral de Europa, puede ser la puntilla final para un mercado de trabajo rígido, con unos costes laborales insoportables, promoviendo la automatización y sustitución de trabajadores con algoritmos y robots que carecen de costes por despido. No se puede soplar y sorber a la misma vez. La balanza entre la protección de los empleados y la flexibilidad de las empresas es un delicado equilibrio que debe ser cuidadosamente considerado en la implementación de políticas laborales que deben buscar el pleno empleo sin morder la mano que da de comer a los trabajadores.

J. C. Higueras es profesor del EAE Business School



El año pasado se cerró con apenas 132.000 visados de obra nueva

tropolitanas un 1,04%. Barcelona y Madrid serían las áreas metropolitanas más favorecidas, con aumentos del stock del 1,35% y 1,3% (29.000 y 62.000 viviendas respectivamente).

Atlas Analytics añade que cerca de un tercio de las viviendas potenciales a raíz de la reconversión de oficinas pueden ser consideradas conversiones menos favorables, bien por tratarse de activos con plantas complejas, bien por ser activos modernos. Incluyendo estas viviendas en el total potencial, el stock disponible en las zonas analizadas por la consultora aumentaría un 1,54%.

# La mitad de España paga hasta 1.154 euros por su piso

El 51% de los españoles destina entre el 40% y el 60% de su sueldo al alquiler o al pago de la hipoteca

#### Inma Bermejo. MADRID

La vivienda ya desestabiliza las finanzas de los hogares españoles. Más de la mitad, el 51%, reconoce que destina entre el 40% y el 60% de sus ingresos mensuales al alquiler o al pago de la hipoteca, según la segunda edición del «Índice de Bienestar Financiero» del banco online N26 elaborado por AdvantereSchoolofManagement. Este rango del presupuesto familiar destinado a la vivienda se sitúa por encima del 30% que recomiendan la mayoría de estudios para evitar sobreendeudarse. Teniendo en cuenta que el salario medio en España rondó los 1.920 euros mensuales en 2023, según Adecco, la partida destinada a vivienda osciló entre los 768 y los 1.154 euros mensuales.

Los últimos datos del INE en marzo indican que la firma de hipotecas encadena un año de bajadas con el interés medio en máximos desde finales de 2014. En este contexto, un 26% de los encuestados destina ahora más de un 10% adicional al pago de la vivienda en comparación con el último año, mientras que un 41% paga entre un 6% y un 9% más.

Cataluña y la Comunidad de Madrid son las regiones donde



Solo un 2% afirma no tener problemas para cubrir sus gastos

# El 40% se queda sin dinero a final de mes para alimentos u otros gastos como los suministros

más cara resulta la vivienda. Entre los encuestados que afirman dedicar entre un 40% y un 60% de sus ingresos al pago de su alquiler o hipoteca, más de la mitad residen en Cataluña o en Madrid. Por el contrario, los datos de Comunidad Valenciana muestran que tan sólo un 5% dedica esa cantidad al pago de su vivienda.

El director del máster en Finanzas de Advantere School of Management, Jorge Martín Hidalgo, explica que esta situación se debe a las subidas de tipos y a la alta inflación, que los caseros han repercutido en el alquiler. Además, según este estudio, más de un 40% de los encuestados afirma quedarse sin dinero a final de mes para alimentos u otros gastos como electricidad, agua o teléfono móvil, una situación que se repite casi todos los meses. En consecuencia, un 85% de los encuestados dice cumplir con «dificultad» o «mucha dificultad» sus facturas y compromisos de crédito y tan sólo un 2% afirma no tener problemas para cubrir gastos.

Estos desafíos a los que se enfrentan los españoles son el resultado, en gran parte, de la inestabilidad de sus ingresos. En concreto, un 36% no considera que sus ingresos provengan de una fuente recurrente y fiable. Por otra parte, un 56% de los que afirman quedarse sin dinero a final de mes para alimentos u otros gastos regulares son asalariados a tiempo completo. 26 ECONOMÍA

Lunes. 8 de abril de 2024 • LA RAZÓN



PREFABRICADOS TENSITER, S.L.U.

(Sociedad Escindida)

PREFABRICADOS TENSITER CENTRO, S.L.U.

(Sociedad Beneficiaria de Nueva Creación)

Anuncio de Revocación de Acuerdo de Escisión

Por decisión del Socio único de Prefabricados Tensiter, S.L.U. se ha acordado revocar y dejar sin efecto el acuerdo de escisión por segregación de unidad productiva de la Compañía con constitución de nueva sociedad que fue adoptado el pasado 31 de enero de 2024. Se informa igualmente, a los efectos que procedan, que dicho acuerdo hoy revocado nunca llegó a formalizarse ni a inscribirse ni llegó a constituirse la nueva sociedad.

#### Madrid, a 2 de abril de 2024.-

El Socio único y Administrador único de Prefabricados Tensiter, S.L.U., D. Pedro Torres Vázquez.

# GARNIE, S.L. (SOCIEDAD ABSORBENTE) MADERAS ZORROZA, S.L. (SOCIEDAD ABSORBIDA) Anuncio de fusión por absorción

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 47, 50 y 53 de la Ley 5/2023, de 28 de junio, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles ("LME"), se hace público que los socios de la mercantil, GARNIE, S.L., (la "Sociedad Absorbente"), ejerciendo competencias de la junta general universal, de conformidad con lo previsto en el Artículo 178 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ha aprobado, el día 4 de abril de 2024 la fusión por absorción de la sociedad MADERAS ZORROZA, S.L. ("Sociedad Absorbida") íntegramente participada por los mismos socios de la sociedad absorbente, sobre la base del proyecto común de fusión de fecha 2 de abril de 2024.

La fusión implica la transmisión en bloque del patrimonio de la Sociedad Absorbida a la Sociedad Absorbente (las "Sociedades a Fusionar") y la disolución sin liquidación de la Sociedad Absorbida, circunstancia que conllevará la extinción de la misma.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 LME, se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de las Sociedades a Fusionar de obtener el texto íntegro del acuerdo de fusión por absorción adoptado y balances de fusión, y el derecho de los acreedores a oponerse a la fusión por absorción con los efectos legalmente previstos en el artículo 13 LME en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de fusión por absorción.

MADRID, 5 de abril de 2024.-La Administradora Única. Susana Nieto García C. de Miguel. MADRID

El C4X ha sido siempre una de las berlinas más polivalentes de Citroën, marca que siempre se ha caracterizado por la innovación y la practicidad. Por tanto, que este modelo tuviera una motorización eléctrica, siguiendo las últimas tendencias de los principales fabricantes europeos, era una cuestión de tiempo. Y además cuenta con la ventaja de ser un producto netamente español, ya que se produce en la factoría que el grupo Stellantis tiene en el barrio madrileño de Villaverde.

Exteriormente, no son muchas las diferencias que separan a esta versión eléctrica, denominada en la gama ëC4X, de sus hermanos con otras motorizaciones. Tiene un frontal muy aerodinámico en el que destacan los dos chevrones, símbolo de la marca francesa y los grupos ópticos con tecnología led. Las luces traseras, también del mismo tipo, sí que son diferentes gracias a su diseño propio. La vista lateral muestra una berlina de formas muy aerodinámicas con una parte posterior descendente muy bien lograda y que podría haberse convertido en un portón posterior amplio para dar acceso al maletero, lo que habría facilitado la carga de equipajes. Tienen un bonito diseño las llantas de 18 pulgadas y su altura al suelo facilita la entrada y salida del vehículo. El interior es francamente amplio, ya que las dimensiones del conjunto son generosas. Mide 4,60 de largo por 1,80 de ancho y 1,52 de alto, lo que le convierte en uno de las berlinas más grandes dentro del segmento. Puestos ante el vo-

# El Citroën C4X, ahora también eléctrico

Esta versión totalmente eléctrica, ë-C4 X, que se fabrica en la factoría de Villaverde, tiene 136 caballos y 360 kilómetros de autonomía



La pantalla central tiene un tamaño de 10 pulgadas

lante, vemos que el conjunto del salpicadero es el mismo que el de las otras versiones del C4, donde domina la vista de una gran pantalla central de diez pulgadas en la que podemos acceder a todos los sistemas de conexiones y entretenimiento. Dentro de estas posibilidades, la marca ofrece el sistema MyCitroën, que es muy completo. Dispone asimismo del sistema para ver la información de más calidad reflejada en el cristal para así no tener que desviar la vista de

la carretera para los datos más básicos, como velocidad de marcha o señales.

El fabricante ha trabajado especialmente el apartado de la comodidad de los ocupantes, incluyendo una nueva generación de asientos con espuma de mayor grosor que se nota, sobre todo, en los viajes largos. Para las plazas posteriores se cuenta con un espacio más que suficiente para las piernas y se ha calculado margen para que puedan viajar sin apreturas tres personas adultas. Y para los equipajes, el espacio es de 510 litros, ampliables bien reclinando los respaldos de los asientos posteriores en su totalidad o por secciones.

La gama del C4X ofrece diferentes alternativas en motores de gasolina y diésel con potencias entre 100 y 130 caballos. Y ahora se ha incorporado la versión eléctrica, que instala un motor de 136 caballos y 260 nm de par que, según las cifras del fabricante, dispone de una autonomía de hasta 360 kilómetros y puede recuperar su fuerza en un cargador potente del 10 al 80% de carga en solo media hora. En un cargador de casa puede tardar cinco horas. Como todos los modelos eléctricos, destaca por una aceleración muy buena para una berlina de tipo medio, ya que pasa de cero a cien por hora en 9,5 segundos, mientras que su velocidad máxima se limita a 150 por hora.

Se pueden elegir tres tipos de conducción: Eco, Normal y Sport, que se seleccionan a través de un pequeño selector situado entre los asientos delanteros, justo a lado de la palanca que selecciona el modo del cambio automático.

La versión eléctrica del C-4X es una berlina cómoda y amplia que, en nuestra opinión, resulta ideal para su utilización urbana ya que su autonomía es suficiente para circular varios días por ciudad sin tener que recargar. Por sus dimensiones interiores resulta ideal para servicios de taxis o similares y su precio es de lo más accesible que podemos encontrar en el campo de los eléctricos, ya que su precio es de 25.500 euros o, si se prefiere, cuotas mensuales de 130 euros.

LA RAZÓN • Lunes. 8 de abril de 2024

# Stellantis renueva toda su gama de vehículos comerciales

El grupo ha reunido a sus seis marcas bajo la denominación Pro One con el objetivo de liderar el mercado mundial en 2027

#### J. L. Semprún. MADRID

La creación de Stellantis Pro One, un gigante comercial que agrupa sus seis marcas de vehículos industriales (Fiat Professional, Citroën, Peugeot, Opel, Vauxhall y Ram), forma parte de la estrategia del fabricante automovilístico europeo para 2024. Con la electrificación de toda su gama de comerciales ligeros como bandera, la recién creada unidad de negocio quiere afianzar el privilegiado liderazgo del grupo Stellantis en este sector en España y Europa, donde ocupan el primer puesto, y con expectativas de mayor crecimiento tanto en América como en Oriente Medio y África. El objetivo es convertirse en el primer fabricante mundial de comerciales ligeros en 2027, según la meta fijada por el propio CEO de la división, Jean-Philippe Imparato.

La nueva empresa se ha dado a conocer al mercado con la excepcional tarjeta de vista de la renovación completa de toda la gama de comerciales. En Alemania, en la fábrica de Opel de Rüsselsheim, junto a Fráncfort, se han presen-

tado simultáneamente a los medios de comunicación hasta doce vehículos, desde los más ligeros, como el popular Citroën Berlingo; los de mediano tamaño, como el Fiat Scudo y Opel Vivaro, y hasta los furgones de mayor tamaño como es el caso del Boxer de Peugeot. Aunque se mantienen mecánicas térmicas, para satisfacer al exigente sector del transporte, la electrificación ha llegado a todos los modelos ligeros que se fabrican en Vigo para ofrecer un vehículo eminentemente urbano, con autonomía más que suficiente para el trabajo diario. Esta nueva generación proporciona a las nuevas furgonetas ligeras más de 340 kilómetros de autonomía, que crece en los vehículos medianos hasta los 420 kilómetros.

La creación de Stellantis Pro One en un negocio que ya aporta un tercio de los ingresos totales del fabricante europeo, ha supuesto un tremendo esfuerzo para equipos de diseño, pues han tenido que hacer frente a retos tales como, por ejemplo, conseguir que los modelos ligeros de las cuatro marcas citadas compartan plataforma, baterías y equipos de tracción, y



Pro One ya aporta un tercio de los ingresos totales del fabricante europeo

hasta piezas de la carrocería como el capó, pero conserven al mismo tiempo los rasgos característicos y la personalidad de cada emblema. En este sector, la fidelidad de los clientes es muy pronunciaday por eso cada marca aporta un rasgo diferencial, como las luces de Opel, con su nuevo lenguaje de diseño; el moderno puesto de conducción que define a Peugeot; la funcionalidad de Fiat o la comodidad del habitáculo de Citroën.

Atodos les une la tecnología que aporta en sus cabinas renovadas la integración de hasta 21 ayudas (Adas) que hacen más segura la conducción, con nuevas pantallas de 10 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento y la conectividad con sistemas conectados para la planificación y ejecución de las rutas de reparto y, entre otros dispositivos, retrovisores inteligentes para superar la falta de visibilidad de las zonas de carga.

La conectividad inalámbrica, activada en el momento de la entrega del vehículo, mantiene a los conductores informados y a los gestores conectados con sus flotas en tiempo real. Permite la disponibilidad de paquetes de servicios que ahorran costes, como el mantenimiento preventivo, la forma-

Sus cabinas renovadas incorporan hasta 21 ayudas a la conducción

La conectividad inalámbrica permite al conductor obtener información de la flota y las rutas

ción en conducción ecológica, el trazado de rutas para vehículos eléctricos y la gestión de cargas. Las actualizaciones «on air» permiten a los vehículos evolucionar con sus usuarios. «La renovación de toda la gama de vans Stellantis, basada en la electrificación de segunda generación, junto con una cartera de tecnologías innovadoras y servicios conectados, es el núcleo del proyecto «Pro One» de liderazgo reforzado y centrado en el cliente», señaló Xavier Peugeot, Vicepresidente Senior de la Unidad de Negocio de Vehículos Comerciales de Stellantis. «La esencia de nuestra renovación centrada en el cliente de toda nuestra gama de vans, es no hacer concesiones en cuanto a autonomía, capacidad, seguridad y conectividad», dijo Luca Marengo, Director Global de Producto - Serial Life de Negocio de Vehículos Comerciales de Stellantis.



# **LOTE 6 BOTELLAS**

1 BOTELLA PACO GARCÍA CRIANZA 2020 Paco García - DOCa Rioja (12€)

1 BOTELLA GÓMEZ CRUZADO CRIANZA 2020 Gómez Cruzado - DOCa Rioja (10,20€)

1 BOTELLA MITARTE LA SECRETA CRIANZA 2020 Mitarte - DOCa Rioja (12,00€)

1 Botella Balgorri Crianza 2019 Balgorri - DOCa Rioja (13,50€)

1 BOTELLA VIÑA POMAL ORGANIC 2019 Bilbaínas - DOCa Rioja (9,95€)

1 BOTELA VALSERRANO CRIANZA 2019 La Marquesa - DOCa Rioja (11,50€)



28 ECONOMÍA

Lunes. 8 de abril de 2024 • LA RAZÓN

# Agricultura

l campo español ha encarado este segundo trimestre del año con algunas incógnitas despejadas. La primera se refiere a las medidas que ha ofrecido el Gobierno para responder a las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos, que están recogidas en el llamado «Paquete Planas». Y la segunda es la mejoría que se ha registrado en las reservas de agua acumuladas en los pantanos tras las últimas lluvias y nevadas, aunque la situación sigue siendo muy grave en las cuencas internas de Cataluña y en la mayor parte de la vertiente mediterránea, desde Gerona hasta Málaga. Sin embargo, persisten muchas dudas; unas vienen de lejos y otras son nuevas. Entre estas últimas destacan dos: ¿qué van a hacer tanto el ministro de Agricultura como las dos organizaciones agrarias que han rechazado firmar ese «Paquete Planas»? La oferta del ministro ha dividido a los representantes del campo español. Aun lado se sitúa la Unión de Pequeños Agricultores(UPA), integrada en el sindicato socialista UGT, que ha suscrito el documento ministerial porque considera que contiene avances suficientes.

Desde la Unión de Uniones, organización que hasta ahora no estaba reconocida por el Ministerio de Agricultura, también han dado su apoyo a este paquete de medidas a cambio de que Planas reconozca a esta organización como interlocutora; de hecho, el acto formal de la firma protagonizado por Luis Planas y Luis Cortes, que hasta hace pocas horas se estaban tirando los trastos a la cabeza, supone ya un reconocimiento de la citada organización. Mientras tanto, desde ASAJA se han negado a firmar el «Paquete Planas» por considerar que, aunque hay algunos avances, lo ofertado por el Gobierno dista mucho de satisfacer sus reivindicaciones. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultoresy Ganaderos (COAG) tampoco apoya la oferta del Gobierno, que califica de insuficiente, yporpérdida de confianza en Luis Planas. Enresumen, este últimoha logrado con su oferta dividir al campo español. Faltaría, por otro lado, saber lo que opinan las llamadas plata formas independientes, que se crearon al margen de las organizaciones agrarias antes citadas durante las últimas movilizaciones; sin embargo, conocer la posición de esas asociaciones se antoja tarea harto complicada por-

# El análisis



# El «Paquete Planas» se olvida de la ganadería

Las medidas dividen a las organizaciones agrarias

que son como el «ejército de Pancho Villa».

La realidad es que las medidas recogidas en el «Paquete Planas» vienen derivadas, en lo que respecta a la PAC, de las propuestas presentadas por la Comisión Europeay que fueron aprobadas por los ministros de Agricultura de la UE; ahora toca esperar a que los eurodiputados las ratifiquen antes de que acabe esta legislatura dentro de dos semanas, cuando se celebre el último Pleno del actual Parlamento Europeo.

Esas medidas suponen una flexibilización de la PAC y del Plan Estratégico que impuso Planas en su día. Solucionan problemas puntuales y concretos en determinadas zonas, aunque distan mucho de ser lo que necesita el sector agrario con carácter general.

En lo que respecta a la otra parte del «Paquete Planas», las medidas nacionales, son claramente insuficientes para responder a las reivindicaciones planteadas durante las últimas movilizaciones. En unos casos se trata de promesas, mientras que en otros se venden como novedades normas que ya se aplicany, por si esto fuera poco, también son una repetición de las

Las propuestas están cargadas de promesas, sin una marcha atrás sobre la protección al lobo

> La oferta de Planas para la ganadería extensiva es casi inexistente

promesas que hizo Planas hace cuatro años, cuando hubo otra oleada de protestas, lo que quiere decir que no se han cumplido.

Sila oferta es escasa para los agricultores con carácter general, para los ganaderos, especialmente los extensivos, es prácticamente inexistente. Más allá de la convocatoria de una especie de congreso sobre ganadería extensiva y de prometer que el Ministerio aportará algunos fondos para ayudar en la lucha contra la tuberculosis que afecta sobre todo al vacuno y la EHE (Enfermedad Hemorrágica Epizoótica) poco más se puede reseñar. En resumidas cuentas, que la ganadería es la gran olvidado en la oferta ministerial, que no recoge, por ejemplo, una marcha atrás en la protección del lobo, que se intensificó por otra y gracia de Teresa Ribera hace dos años y medio. Por otro lado, existe una gran inseguridad jurídica sobre la fecha en la que se podrán aplicar la mayor parte de esas medidas, especialmente las relacionadas con la flexibilización de la PAC. Lo único claro a corto plazo es que Planas haanunciado que seva a prorrogar el periodo de solicitud de ayudas directas de este año hasta finales de mayo, lo que supone un mes más porque finalizaba el 30 de abril. Alguna región, como Andalucía, había planteado esta petición al Ministerio.

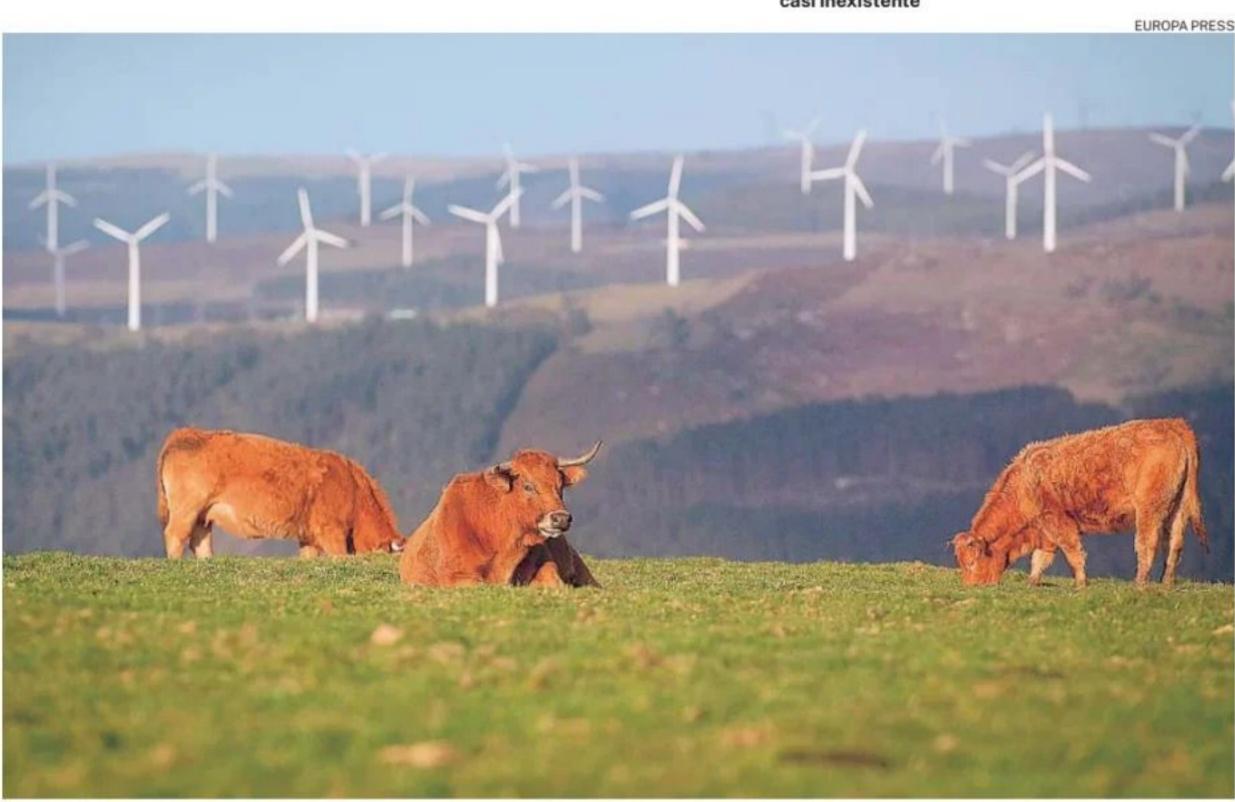



LA INFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE LA RAZÓN

# El callejón del gato



# \* La hora de la vicealcaldesa



La vicealcaldesa de Madrid y portavoz del Gobierno municipal, Inma Sanz, será durante dos semanas la alcaldesa en funciones de la capital tras la boda del alcalde, José Luis Martínez-Almeida. Un reto al que se enfrenta con «ganas e ilusión» para gobernar «la mejor ciudad del mundo». Si bien el ritmo que les impone el alcalde «es muy alto», en estos quince días de ausencia seguirá «a tope».



Así se ven las pistas desde la Oficina de Turismo de la Casa de la Panadería

# Ciudadano M

# Un partido de tenis en la Plaza Mayor

### J. V. Echagüe. MADRID

El Mutua Madrid Open regresa a Madrid... como nunca antes lo habíamos visto. Por supuesto, no cambia su superficie: la tierra batida que tantos triunfos nos ha dado. Y, cómo no, estará homologada por la Federación Internacional de Tenis (ITF). Sin embargo, más extraordinario es que se vayan a disputar sets en el centro exacto de Madrid. Y más aún, que sea con la emblemática Plaza Mayor como escenario.

Lo cierto es que el torneo seguirá celebrándose en la Caja Mágica, reuniendo a los mejores tenistas del mundo desde el 22 de abril y hasta el 5 de mayo. Pero desde ya, todos aquellos interesados en disputar un partido de una hora de duración podrán hacerlo a un precio simbólico de un euro a través de la aplicación Playtomic. Se trata de una iniciativa de promoción del torneo que replicará todos los detalles de las pistas profesionales de la Caja Mágica y que estará disponible hasta el próximo 26 de abril, en horario de 10:00 a 20:00 horas.

No es la primera vez que el Muta Madrid Open protagoniza un evento similar. Ya el año pasado, llevó el tenis a la plaza de Colón. «Esta vez hemos elegido la Plaza Mayor por todo lo que supone para la ciudad, y también a nivel turístico. Estamos convencidos de que la pista volverá a sorprender a todo el mundo», afirmó estos días el CEO del torneo, Gerard Tsobanian, que agradeció al Ayuntamiento de Madrid «su colaboración para hacer realidad una pista que permitirá a todos los ciudadanos pisar una reproducción idéntica del Estadio Manolo Santana».

Ahora, los organizadores esperan repetir el «éxito rotundo» del año pasado con la instalación en Colón. «Las horas disponibles se agotaron rápidamente y todos los aficionados pudieron jugar al tenis en un escenario increíble». El director del torneo, Feliciano López, comparte este entusiasmo. «La Plaza Mayor es un lugar icónico, estoy deseando que llegue el momento de poder jugar allí, rodeado de tanta historia. Seguro que todos los aficionados también estarán deseando poder hacerlo después de la respuesta del año pasado». Suerte a todos los interesados.

2 MADRID Lunes. 8 de abril de 2024 • LA RAZON

# Los lunes de los alcaldes

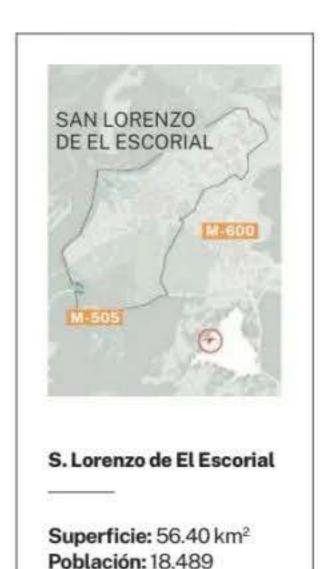

Carlota López San Lorenzo de El Escorial

# «La clase política de ahora no está menos formada»

La alcaldesa afronta su segunda legislatura como alcaldesa del municipio, esta vez con un acuerdo de gobierno con Vox, y con «más presión» que en el anterior ejercicio

s..com/lyneomelegrein

s.com/byne

#### Santiago Cañas Bonci. MADRID

Altitud: 1032 m

a popular Carlota López Esteban, de 44 años, se refiere siempre a los ciudadanos desumunicipiocomo «vecinos». López afronta su segunda legislatura al frente de la alcaldía de San Lorenzo de El Escorial, municipio de unos 18.500 habitantes situado al noroeste de la Comunila capital. Las dos veces que hasido elegida como alcaldesa ha tantida elegida como alcaldesa ha tenido que mediar en acuerdos políticos. La primera vez, en la legislatura 2019-2023, se alió con Ciudadanos y obtuvo el apoyo de Vox. En la segunda, en las elecciones del pasado mayo de 2023, consiguió ocho concejales, por lo que formó un acuerdo de Gobierno con Vox, que había obtenido uno. Anteriormente, el Partido Popular, en este municipio, había conseguido desde 1995 a 2015 mayorías absolutas con Jose Luis Fernández-Quejo como alcalde.

López sabe lo que es estudiar. Se licenció primero en Publicidad y Relaciones Públicas. Luego, en Derecho. Y, además, tiene tres másteres: en Recursos Humanos, en Prevención de Riesgos Laborales y en Asesoría Fiscal; y ahora está cursando otro en Gobernanza y Planificación Territorial. La regidora considera que «la formación es vital para el desarrollo personal y profesional». Sin embargo, reconoce que a veces «vale más la experiencia laboral». La alcaldesa, que está ligada al municipio en el que nació y creció, comenzó a colaborar con el Partido Popular en 2003. Cuatro años más tarde, inició su trayectoria política como

concejala, labor que desempeñó durante dos legislaturas. López compagina hoy su vida de alcaldesa con sus aficiones, como la fotografía o salir a correr, una actividad que practica «casi a diario». «En el entorno natural privilegiado en el que vivimos megusta paseary disfrutar de tiempo con mi familia, con mis hijos, que intento que sea de la mayor calidad posible», afirma López en su conversación con LA RAZÓN.

# decirse, la clase política está menos formada?

Yo no creo que la clase política esté menos formada. Hay gente muy válida y muy formada en la política. Y hay veces que vale más la experiencia profesional, laboral y de vida que tengan las personas, que los títulos académicos. Es verdad que son importantes porque, a lo mejor, desciendes a la especialización: por ejemplo, al control de procedimientos en el caso de la administración pública. Pero muchas veces vale más la experiencia que un título universitario.

#### ¿Cómo define la política?

En la política local, que es donde estoy, tiene que haber una parte de vocación de servicio, sin la cual yo no la entiendo. La política local es el servir al vecino. Intentar mejorar su calidad de vida y dar respuesta a las necesidades que nos van planteando. Hay que poner al vecino en el centro.

## ¿Porqué considera que hay tanta separación entre política nacional y municipal?

La diferencia viene marcada fundamentalmente porque en lo

E.com/byneontelegiem



Las coaliciones son dificiles: ralentizan todo el trabajo, tienes que explicar tus objetivos» Neon 14

«La valoración con el gobierno de Vox es positiva. Cuando hay diferencias, usamos el diálogo»

«En la legislatura pasada fue más difícil la relación con la oposición. Había más partidos políticos»

«La política local es servir al vecino. Mejorar su calidad de vida y responder a sus necesidades»

local estamos al lado del vecino. Yo siempre pido que me tuteen. Es la administración más cercana. Al final, en el día a día de nuestra labor política, prima la gestión: el solucionar los problemas y mejorar la prestación del servicio al ciudadano, muchas veces por encima de la ideología política. z.cem/tyncentelegien

#### ¿Puede relajarse una alcaldesa cuando encara una segunda legislatura?

γ. com/hyπτο En mi caso no, en mi caso quizás es más la presión. La presión es mayor cuando hay muchos proyectos que sacar adelante y cuando eres consciente de los tiempos y los plazos que necesitas para llevar a cabo ciertos proyectos. Es una de las cuestiones de la administración que es complicado de explicar y de entender para los vecinos. Que hay plazos que se dilatan en exceso por el propio procedimiento administrativo. Y ves que los proyectos que tenías pensado sacar en un año, en dos o en tres, pues se dilatan a cinco o seis años, entonces la presión para mí es la misma o mayor.

### ¿Qué se puede mejorar respecto de la primera?

Se pueden mejorar muchas cosas. La primera legislatura estuvo marcada por el Covid: gestionamos lo que hacía falta en ese momento con una situación de incertidumbre y de dar respuesta a unas necesidades que no son las normales para un ayuntamiento. Con respecto a mejorar de la primera, está el conseguir agilidad en el procedimiento cubriendo ciertas plazas estructurales de personal. Nosotros hemos estado sin secretario, algo que también



MADRID 3

LA RAZÓN • Lunes. 8 de abril de 2024

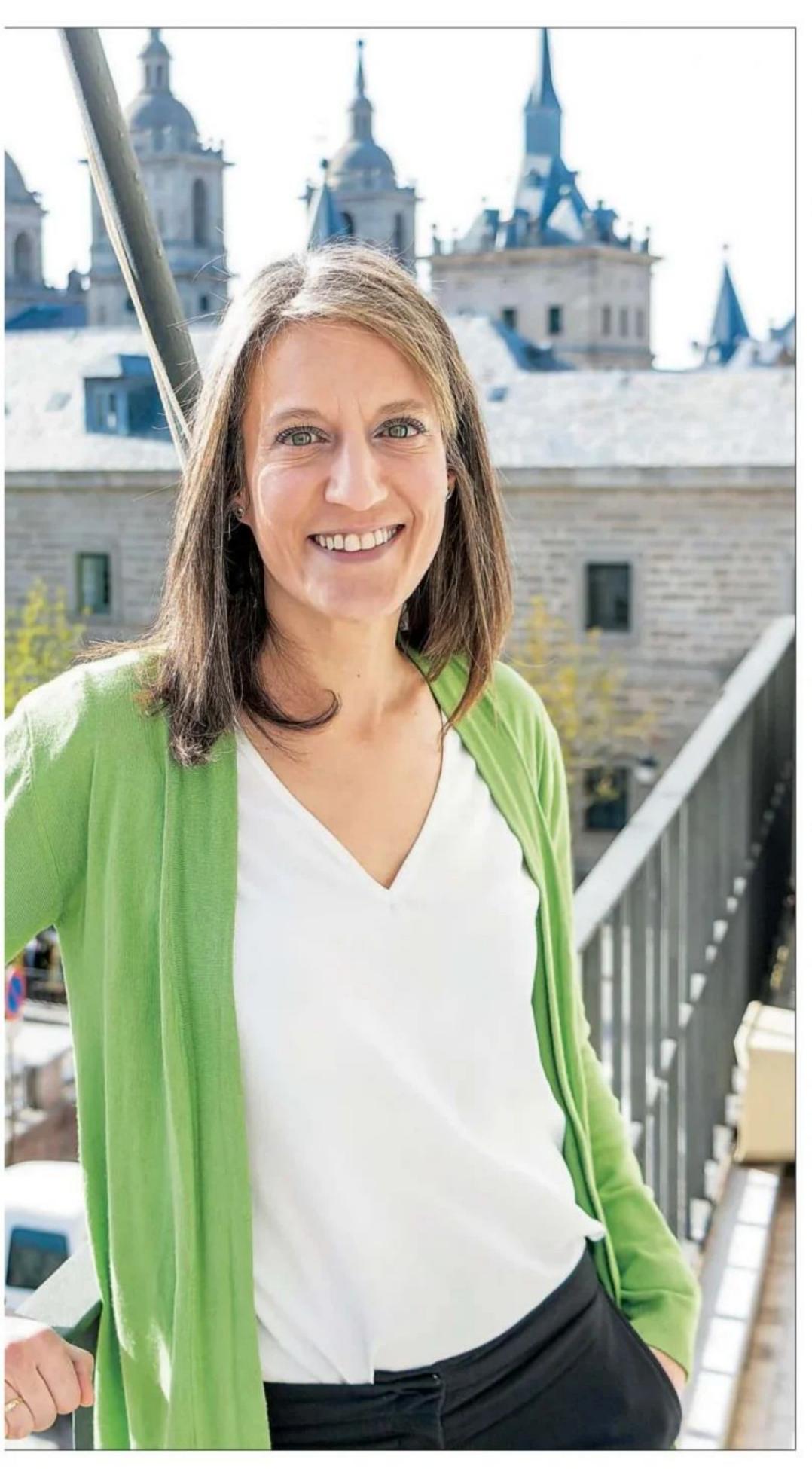

sucede en otros Ayuntamientos. Por la legislatura pasada y porque al final somos un ayuntamiento pequeño, nos está costando cubrir ciertos puestos técnicos que son los que contribuyen a dar agilidad a los procesos.

# ¿Cómo es gobernar con el apoyo de otros partidos?

Las coaliciones son difíciles: ralentizan todo el trabajo, solo por el hecho de que al final tienes que explicar a las distintas fuerzas políticas cuáles son los objetivos. Luego, por supuesto, no es solo lo que tú quieres, sino que tienes que tener en cuenta sus programas electorales o los compromisos firmados porque están apoyando al gobierno. Pero es verdad que, a nivel local, prima la gestión, pese a que es más difícil que la mayoría absoluta.

#### ¿Qué valoración hace de su gobierno hasta ahora?

La valoración es positiva. Firmamos un acuerdo de gobierno con
la única concejal de Vox, donde
se ponen por encima las cuestiones en común y contribuir a lo
mejor para San Lorenzo de El Escorial. Cuando hay diferencias,
por encima de todo, el diálogo y
el intentar llegar a consensos. Y
esa voluntad la hay por nuestra
parte y por parte del grupo municipal de Vox.

### ¿Cuáles son sus objetivos o proyectos principales en esta legislatura?

Estamos centrados en impulsar proyectos de inversión, que eran además compromisos electorales en los que ya habíamos empezado a trabajar en la legislatura pasada, como es la modernización del mercado público. Es necesario y es un objetivo que entendemos que va a contribuir a dinamizar el casco del centro del municipio. También está en marcha la reforma o la rehabilitación del Cine Variedades, que fue adquirido por el Ayuntamiento en la legislatura pasada junto al Cuartel de Inválidos y Voluntarios. Son tres edificios emblemáticos del centro y que contribuirán sin duda a la dinamización económica del municipio.

A esto se suma también la rehabilitación del paseo Juan de Borbón, que es otro compromiso en el que llevamos trabajando cerca de tres años, desde la pasada legislatura. El foco estaba puesto en que el coste de la rehabilitación de ese paseo, que es muy importante porque es la calle que rodea al Monasterio, no fuese asumido por los vecinos, porque está cerca de los dos millones de euros. Después de estar trabajando y reunirme con varias consejerías, va a ser financiada con cargo al PIB supramunicipal de la Comunidad de Madrid y ahora mismo están en fase de presentación de proyectos. Además, es un proyecto de demanda ciudadana, tanto desde el punto de vista turístico como del punto de vista de la transitabilidad de la vía. Para nosotros también son importantes las pequeñas obras que contribuyen a mejorar el municipio, que no son macroobras u obras faraónicas, como la reparación del adoquinado para hacer las aceras accesibles.

#### Desde 2015 gobiernan mujeres en el municipio y cada vez hay más alcaldesas en España. ¿Cree que gobiernan de manera diferente?

Yo he trabajado con un alcalde y trabajamos diferente, pero no creo que por el hecho de ser hombre o mujer. Creo que bueno porque la sociedad está evolucionando y al final cada uno pone su impronta personal, pero no por el hecho de que sean hombres o mujeres.

#### ¿Cómo es la relación con la oposición?

Ha habido momentos. En la legislatura pasada era una relación quizás más complicada porque había más grupos políticos. La relación con la oposición se hace fundamentalmente en los plenos y yo tengo buena relación en general con todos los concejales. A nivel de relación política, lógicamente tenemos momentos de enfrentamiento en los plenos, en defensa de nuestras ideas, pero no es una relación bronca de enfrentamiento.

# ¿Habría algunos con los que no llegaría nunca a acuerdos?

Con algunos sería muy complicado llegar a acuerdos.

# ¿Le gustaría probar la política nacional?

No es una cosa que descarte, pero actualmente estoy centrada en lo local, que me gusta mucho.

### ¿Cree que los alcaldes pueden hacer de muro de contención de la polarización política que se ve a nivel nacional?

Deberían hacerlo. No favorece nada alimentar la crispación. Siempre desde la defensa de las ideas y de lo que uno cree, que eso está por encima de todo, pero sin alimentar la crispación. Y sobre todo a nivel local, que estamos para servir al vecino.

En foco

# Drones: salvando vidas por control remoto

Desde 2019, una unidad del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid usa esta tecnología para detectar personas en peligro o incendios

#### Rodrigo Carrasco. MADRID

El helicóptero ha sido la herramienta que siempre ha permitido a los bomberos intervenir en las zonas más inaccesibles o detectar a desaparecidos o personas en peligro. Sin embargo, la actuación de esta flota siempre ha estado condicionada por la climatología o la nocturnidad, además del elevado coste que supone. Aunque esta unidad del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid sigue siendo imprescindible, desde el año 2019, su trabajo está complementado por el nuevo Grupo Especial de Drones (GED). Esta tecnología permite continuar la búsqueda de un desaparecido durante la noche o arriesgar más en condiciones meteorológicas adversas. Gracias a las cámaras térmicas que integran estos drones, pueden detectar a una persona a muchos metros de distancia.

La primera gran intervención en la que estas aeronaves no tripuladas han demostrado el impacto que pueden llegar a tener para la labor de los bomberos fue la DANA. «Llevábamos varios años de experiencia y demostramos que podemos salvar vidas en condiciones extremas», cuenta el responsable de la unidad. «Cuando todavía no se podía acceder por carretera a los municipios más afectados, nosotros ya pudimos localizar las zonas donde los vecinos corrían más peligro y por lo tanto, teníamos la mejor información para saber dónde debíamos actuar antes», añade.

Al inaugurarse esta unidad en 2019, la borrasca Filomena, que paralizó Madrid en enero de 2021, fue su primera prueba de fuego. «Aunque aún nos faltaba tiempo de desarrollo y experiencia, nos ayudó a darnos cuenta del potencial que teníamos para ser determinantes ante catástrofes naturales, así como detectar las áreas en las que debíamos invertir más recursos», comparte el cuerpo de bomberos. También comprobaron que ninguna tecnología vendrá a sustituir a los equipos tradi-

cionales de salvamento, rescate y emergencias, sino que funcionan de forma compatible, para reducir los tiempos de reacción y ser aún más precisos en cada intervención. «Estos drones son especialmente útiles para tomar un primer contacto con el problema y localizarlo, no para resolverlo de forma definitiva», apuntan desde su sede del Parque de Bomberos de Las Rozas, uno de los más grandes de España y donde están las oficinas centrales de control.

Además, desde este equipo garantizan que cada vez esta tecnología se va a desarrollar más. Prueba de ello son las imágenes de la ayuda humanitaria que se ha transportado recientemente a través de drones a zonas de conflicto. Así, cada vez podrán soportar mayores cargas, con la capacidad de transportar productos de primera necesidad como alimentos o medicamentos a lugares de difícil acceso.

Sin embargo, en esta unidad todos coinciden en que aún falta regulación para esta tecnología tan innovadora. De hecho, la Comunidad de Madrid ya trabaja desde hace meses en la primera comisión para regular el tráfico aéreo madrileño, en lo que a drones se refiere. Incluso, ya hay proyectos de transporte de medicamentos o material de primera necesidad entre hospitales de la región o empresas de reparto a domicilio, lo que además ayudaría a descongestionar las carreteras madrileñas y reducir la contaminación. Aunque esta comisión aún se encuentra en su fase más temprana, la realidad es que este tipo de transporte está llamado a ser la movilidad del futuro, no descartándose que pueda llegar a haber aeronaves tripuladas de si-



MADRID 5

milares características.

Como no podía ser de otra forma, la principal función de estos equipos es la detección de incendios, una tarea para la que esta unidad ha resultado especialmente útil. «Los drones permiten sobrevolar un bosque en llamas a pesar del humo y detectar los puntos de calor o focos incluso en condiciones de nula visibilidad», aseguran desde Las Rozas.

#### En cifras

Este Grupo Especial de Drones participó el año pasado en 102 intervenciones, un 64% más que en 2022. En especial, el incremento se acentuó en los casos de incendios industriales (34), seguidos de los domésticos (14) y los de vegetación (12). También se sumaron a ocho operativos de búsqueda de

personas desaparecidas y tres casos de salvamento acuático.

Actualmente, el GED del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid está formado por siete pilotos que controlan por remoto cada dron desde una unidad móvil. En cuanto a equipamiento, disponen de tres drones de cuatro hélices y un hexacóptero, todos ellos dotados de una cámara de alta definición y otra térmica. Durante cada vuelo, transmiten en todo momento la señal grabada a la unidad móvil en la que se desplaza el equipo, donde se registran y analizan las imágenes. Por sifuera poco, esta tecnología también permite reducir riesgos, logrando que los equipos de bomberos puedan actuar con mayores garantías e información más detallada en el lugar del peligro.

# Una forma de evitar siniestros en carretera

Serveo y Telefónica Tech anunciaban el pasado mes de marzo para la Comunidad de Madrid un innovador piloto que permite inspeccionar con drones tanto los accidentes de tráfico como el estado de sus carreteras. Se trata de un proyecto pionero que muestra el potencial que tiene la tecnología de drones para fomentar una movilidad más segura, eficiente y sostenible. Ambas compañías han realizado, junto a la operadora Navalair, un vuelo de drones fuera del alcance visual de 4,6 kilómetros que comprende desde el Centro de Conservación de Carreteras de la Zona Norte en La Cabrera (Madrid) hasta un accidente simulado en el punto kilométrico 1+300 de la carretera M-631 con el objetivo de optimizar la inspección de los accidentes y poder agilizar la respuesta del servicio de Serveo ante situaciones críticas.

Un piloto del GED despega un dron en el Parque de Las Rozas



El año pasado las UAR realizaron 218.000 consultas en los pacientes institucionalizados

# Una nueva comisión para la atención de las residencias

Ya existen 23 Unidades de Atención a Residencias (UAR) de Primaria

#### C. Sánchez. MADRID

La Comunidad de Madrid ha creado la nueva Comisión de Coordinación Sociosanitaria, órgano de trabajo integrado por los equipos directivos y técnicos de las consejerías de Sanidad y Familia, Juventud y Asuntos Sociales. Sin coste adicional para la Administración regional, sus integrantes tendrán como objetivo mejorar la atención y garantizar la continuidad asistencial homogénea en todas las residencias de mayores y de discapacidad, ya sean públicas, concertadas o privadas.

La constitución formal de este órgano se oficializaba la pasada semana, con una reunión técnica presidida por las consejeras de Sanidad, Fátima Matute, y de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila. El fin último es la potenciación de actividades y cuidados para lograr una mayor prevención y atención de la población mayor y dependiente. Este órgano potenciará el modelo basado en las Unidades de Atención a Residencias (UAR)

desarrollado desde la pandemia del COVID-19, para acercar la asistencia sanitaria sin necesidad de hacer de estas un centro médico. De esta manera, se encargará de valorar y difundir las mejores experiencias profesionales que ya emplean las 23 UAR del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), que atienden a 535 centros públicos, concertados, de gestión indirecta y privados.

La distribución de los 23 equipos está planificada en función de las siete direcciones asistenciales o áreas territoriales en las que Primaria tiene dividido el mapa de la Comunidad de Madridy, a la vez, en correlación con las zonas con mayor densidad de centros residenciales, como ocurre con el área noroeste de la región, con hasta siete equipos.

Elaño pasado, las UAR realizaron 218.000 consultas en los pacientes institucionalizados y 8.737 visitas a los centros. Entre otras actuaciones, administraron 57.497 vacunas, fundamentalmente frente a la gripe y el CO-VID-19, y desarrollaron 340 actividades de educación para la

Las consejeras Fátima Matute y Ana Dávila lo oficializaron la semana pasada salud e intervenciones comunitarias entre mayores y dependientes, como talleres para ejercitar la memoria, actividad física, de higiene de manos o prevención de caídas.

Estas unidades están formadas por un total de 139 profesionales, entre médicos de familia, personal de Enfermería y farmacéuticos, técnicos en cuidados auxiliaresyauxiliaresadministrativos. Facilitan la continuidad asistencial trabajando en colaboración con el personal de las propias residencias, los equipos de los centros de salud y los geriatras de los hospitales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Actúan a nivel clínico asistencial directamente con el enfermo, mediante una valoración integral, en el contexto del paciente crónico complejo, prestando los servicios como la atención con trastorno neuro-cognitivo, con deterioro funcional, o las que correspondan según su salud y edad.

Además, siguen los procesos infecto-contagiosos en estos centros, según las indicaciones y en coordinación con la Dirección General de Salud Pública. Y establecen planes de cuidados de Enfermería, entre los que destacan, entre otras intervenciones, el tratamiento y cuidados de ulceras crónicas, incontinencia urinaria, prevención de caídas o problemas en la nutrición del paciente.



**6** MADRID Lunes, 8 de abril de 2024 • LA RAZON



Un momento de la performance que tuvo lugar este fin de semana en el recinto ferial de Ifema

# Nacho Cano lleva su sueño hippy a Ibiza

El artista presenta su nuevo espectáculo, un proyecto que le llevará al teatro Pereyra de la isla

### J. V. Echagüe. MADRID

Tras poner en pie la obra de toda una vida con «Malinche», el siguiente sueño de Nacho Cano le llevará a viajar en avión no solo a través del espacio físico; también hacia atrás en el tiempo. No bajará de las nubes, porque su destino final es el cielo. Y más concretamente, el que corona la isla de Ibiza.

Con su nuevo espectáculo «Ibiza Hippie Heaven», presentado este pasado fin de semana en Ifema, el mismo lugar donde resucitó a la heroína -o villana, según sensibilidades-mexicana, el artista madrileño pondrá rumbo a la isla balear a partir del próximo 19 de mayo. El «templo» escogido, el renacido Teatro Pereyra.



Nacho Cano, acompañado de Pedro Matutes, responsable del Pereyra

Con el nuevo musical de Nacho Cano, podemos decir que este teatro renace... 125 años después de su fundación. Inaugurado el 6 de abril de 1899, cesó de sus actividades en 1987, dejando solo el Café Pereyra en funcionamiento. Ya en 2006, fue declarado Bien de Interés Cultural de categoría 1, un reconocimiento que protegía el patrimonio por su valor histórico y cultural. Cuatro años después, fue objeto de una profunda remodelación en la cual se dieron con

restos de un asentamiento romano, y que ha abarcado hasta hace pocas fechas. Y por fin, ya en este 2024, abrirá de nuevo sus puertas, tras casi cuatro décadas de silencio, y coincidiendo con su aniversario. El objetivo, afirman desde el teatro, «recuperar su identidad y de volver a formar parte de la vida social de todas las personas que no habían podido disfrutarlo hasta el momento». Algo que ha sido posible después de que Pedro Matutes, que acompañó a

Cano en la presentación, se hiciera cargo del mismo.

¿Qué ofrecerá este «Ibiza Hippie Heaven»? Con la música en vivo como hilo argumental, este espectáculo presentará la historia de Ibiza de una manera lúdica. Y sobre todo, a través de su extenso elenco de artistas y profesionales, con un colorista y luminoso uso de la escenografía y de la tecnología, de forma que los espectadores sientan la energía que caracteriza a una isla donde «puedes ser quien tú quieras». Durante todo el verano, el espectáculo dará comienzo en uno de los mo-

mentos más celebrados por los isleños, la caída del sol, para alargarse hasta altas horas de la madrugada.

### Exilio

sar de estar rodeada de otras islas maravillosas, Ibiza es distinta a todas. Fue a finales de la década de los sesenta cuando desembarcaron las primeras oleadas de «hippies». Muchos de ellos procedentes de Estados Unidos que, de esta forma, evitaban ser reclutados para la guerra de Vietnam. Y esa cultura se mantiene hasta el día de hoy. De hecho, hace pocas semanas, se pidieron voluntarios para rodar un vídeo promocional del espectáculo en el Pereyra. Y, por supuesto, no hubo problemas para encontrarlos. Hasta un centenar de personas con sus correspondientes atuendos «hippies» acudieron al teatro.

El menú no solo es cultural; también es gastronómico. Y es que «Ibiza Hippie Heaven» se presenta como un «dinner show». El espectador podrá disfrutar a su vez de una propuesta gastronómica «desenfadada y divertida, que huye de las formalidades para centrarse en la importancia del sabor y de la textura en cada bocado». Así, se ha contado con el chef internacional Emiliano

Este «dinner

show» dará

comienzo en

mayo, siempre con

la caída del sol

Crucely para elaborar un menú exclusivo, «Caprichos», pensado «para transportarnos por huerto, marytierra».

La propuesta de Nacho Cano

será la estrella, pero no la única, que ofrecerá el Teatro Pereyra. Durante el resto del año, su agenda estará marcada por propuestas innovadoras «que generarán oportunidades a los artistas locales e internacionales de la isla, manteniendo su relevancia como espacio histórico y adaptándose al mismo tiempo a las necesidades contemporáneas escénicas». Ahora, con el sueño «hippy» del ex de Mecano, podemos dar por abierto el telón.

Como afirma el propio Cano, a peMADRID 7

# Madrileñear

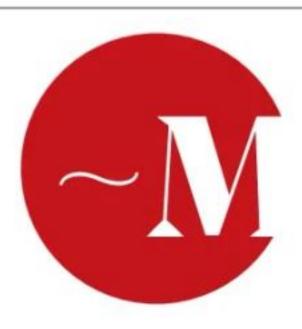

S.C. MADRID

14 años.

Teatro
Comedia musical

Dónde Teatro Lara Cuándo del 14 de abril al 2 de junio de 2024

# «Lucía»: comedia, misterio y música de Serrat



Una escena de la obra, que puede verse en el Teatro Lara

Desde el domingo 14 de abril hasta el 2 de junio estará disponible el espectáculo «Lucía», una comedia musical cuyo relato se desarrolla al abrigo de las canciones de Juan Manuel Serrat. Llega al Teatro Lara de Madrid, con una duración de 75 minutos y una edad mínima recomendada de

Tres personajes, en una calle, en una ciudad. Ángel, un misterioso trotamundos, Mateo, un guitarrista callejero, y la joven mileurista Lucía. El azar y las canciones de Serrat provocan el encuentro entre estas almas solitarias en momentos cruciales de su camino. A partir de la poesía del legendario cantautor, se despliegan unas historias de vida llenas de coincidencias, con un inesperado giro inquietante que los pondrá entre la espada y la pared.

Un cruce de valores y creencias entre dos generaciones. Ángel (Toni Cairós), un misterioso ser a medio camino entre el funcionario y el trotamundos, un poeta perdido en medio del caos urbano, que con aires del bohemio que está «más allá del bien y del mal», va por la vida jugando y haciendo jugar a los que se cruzan en su camino. Y, por otro lado, Lucía (Montse Campabadal), una joven auxiliar administrativa, en pleno conflicto vital entre ganarse la vida precariamente para sobrevivir y sus deseos artísticos. Una comedia musical «deconstruida» que reflexiona sobre la muerte y su, a veces, devaluado reverso: la vida.

¿Pueden convivir bajo un mismo para-

guas estético teatral las atmósferas de Win Wenders y las canciones de Serrat, todo endulzado con pinceladas de humor negro costumbrista? Estas son las reglas del juego con las que nace «Lucía». La comedia marca el pulso de los primeros cuadros. Unos personajes se encuentran «casualmente» por la calle y ven cómo crece su «curioso» vínculo a través de la música de Serrat. En el ecuador de la obra, los aromas de «thriller» entran en juego para dotar al viaje de un halo de misterio inquietante que comienza a revelar una

historia con profundos dilemas existenciales que pondrá a los protagonistas en un abismo de decisiones complejas, que invitan al público a reflexionar seriamente. «¿Qué haría yo en su lugar?» Está claro que este viaje no sería igual sin la magia, la poesía y el vuelo musical de las canciones de Joan Manuel Serrat, exquisitamente interpretadas por los protagonistas, acompañados a la guitarra por Martín Piragino, el tercer personaje y testigo directo de este vínculo que desborda ternura y humanidad.

Desde el Teatro Lara de Madrid, recopilany subrayan las siguientes aportaciones y opiniones que ha declarado el público: «Desde el primer minuto, me sumergí en la historia, empatizando con las vivencias de los personajes, conmoviéndome hasta llegar a las lágrimas, pero las pinceladas de humor me hicieron salir del drama». «Una maravilla la combinación de las voces de los intérpretes y la manera en que han encarnado los personajes. Me encantó...una obra de esas que recomiendo y que volvería a repetir». «La obra es muy emotiva, trata un tema delicado con mucha naturalidad y un toque de alegría. Las canciones se sincronizan muy bien con el guión, es agradable y no te deja indiferente. ... No es puramente un concierto musical ni tampoco es "solo" una función de teatro». «Han encontrado un equilibrio muy interesante entre música y dramaturgia. Me quedé impresionado con las voces de los intérpretes. Un tema jodido, con mucho sentido del humor, que lo han hecho encajar perfectamente con los bonitos temas de Serrat».

«¡Una obra excelente! Muy bien interpretada y dirigida. ... La obra acaricia el dolor de las despedidas con una sonrisa llena de esperanza. La sencilla conjugación de un texto que en la voz de sus intérpretes me ha sumergido en un tema que pocos se atreven a manifestar». «¡Una maravilla! ... Una obra muy recomendable que me ha emocionado y me ha hecho reír llevándome por caminos inesperados».

El Teatro Lara, desde el punto de vista arquitectónico, es uno de los teatros «más bonitos de la Comunidad de Madrid». Sus pequeñas dimensiones, con un aforo actual de 460 espectadores, le hace ser conocido desde su estreno como la «Bombonera de Don Cándido», nombre de su mecenas, que fue carnicero de profesión en la plaza de Antón Martín y se hizo millonario por sus abastecimientos a los ejércitos reales contra los carlistas. Está emplazado en la calle Corredera Baja de San Pablo con trasera a la calle San Roque (muy cerca de la Gran Vía).

### Conciertos

### Tom Odell y su nuevo álbum en La Riviera

El miércoles 10 de abril llega a Madrid el cantante y compositor británico Tom Odell para presentar su nuevo álbum, «Black Friday», en la Sala La Riviera. El concierto empezará a las 21:00. El éxito del británico alcanzó su cumbre con el tema Another Love, que se hizo viral en 2022, con más de 4 millones de creaciones en TikTok, más de dos mil millones de streams y un puesto en el Top 10 de la Official Chart del Reino Unido.



# Decoración Cuenta atrás para Casa Decor 2024

Casa Decor tendrá lugar del 11 de abril al 26 de mayo. Abrirá al público uno de los secretos de la capital: el Palacio de La Trinidad, una finca ubicada en la calle Francisco Silvela 82 que aún conserva el encanto señorial de la época, transformada con lo último del interiorismo.

# Música Festival «Electrónica en Abril»

La Casa Encendida celebra, desde el 9 al 14 de abril, el festival de raíz sintética y vanguardista que durante 20 ediciones ha permitido al aficionado madrileño descubrir las últimas tendencias de un género en permanente cambio. Por primera vez, el festival organiza dos talleres: una introducción a la música electrónica DIY y un taller de escucha impartido por el colectivo Banda.

# SINGLE HOME, S.A. COMPLEMENTO A LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA PUBLICADA EL 25 DE MARZO DE 2024

A instancia de accionistas representantes del 12,16% del capital, se publica el presente complemento a la convocatoria de la Junta General Ordinaria de SINGLE HOME, S.A. (la "Sociedad"), que se celebrará el próximo 29 de abril a las 16:30 en primera convocatoria, y en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora y en el mismo sitio, si a ello hubiere lugar, según anuncios insertados en el BORME y LA RAZÓN publicados en fecha 25 de marzo de 2024, a los efectos de incluir el siguiente punto del Orden del Día:

Séptimo.- Nombramiento de Consejeros.

Madrid, 2 de abril de 2024.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Yásser Harbi Mustafá.

# MADRID VIVR

Lunes 8.4.2024

# Gastronomía Finca Bandida, un tributo al arroz clásico y al atrevido

- Mañana será la segunda edición de «Clandestinos y Bandidos»
- El chef invitado es Ramón Guillén, de Gastronomía Gamberra



#### Tatiana Ferrandis. MADRID

Con el Mediterráneo como protagonista, la carta anuncia cada uno de los tesoros del mar, unos arroces de diez, unas maravillosas frituras, pescados y carnes a la brasa además de unos entrantes para abrir boca, como el aguacate al horno de leña con gambas. A Finca Bandida vamos a comernos el Mediterráneo en Madrid, pero le-

jos del bullicio del centro. Les cuento. Es el primer espacio, inaugurado el pasado 26 de septiembre, por el Grupo Cala Bandida, propietario de Cala Bandida, local del mismo nombre, situado en el mismo puerto de Jávea, y La Bandideta, en la preciosísima Cala de la Granadella. En Alicante, en la playa de la Almadraba, se encuentra Villa Bandida: «Hemos hecho una apuesta muy potente por posicionarnos en la capital, de ahí que lo hayamos hecho con

la familia Ovejero», nos cuenta Lucas Gisbert, uno de los fundadores del citado grupo.

Tanto es así, que Finca Bandida ocupa 1.400 metros cuadrados de la Finca Grand Café y cuenta con una terraza tan agradable e inmensa, que apetece quedarse a cualquier hora del día: «Teníamos que traeros el Mediterráneo. Por eso, no nos veíamos en el centro de Madrid y, cuando nos enseñaron el proyecto de la finca, nos encantó. Ahora empieza nuestra temporada fuerte y estamos muy ilusionados con el provecto», continúa. Nuestra conversación se centra en la segunda edición de «Clandestinos y Bandidos», que tiene lugar mañana. Antes de desvelarnos el nombre del cocinero invitado, nos recuerda que se trata de una cita en la que el arroz es el absoluto protagonista, de ahí que participe Edu Torres, de Molino Roca. Son dos chefs quienes elaboran su receta. Y, si en enero David González, de Epoq (Biarritz), y Borja Susilla, al frente de Tula y asesor gastronómico del grupo, ejercieron de «bandidos», mientras que Luis Valls, de El Poblet, fue el «clandes-

> tino», mañana los comensales probarán el arroz de Ramón Guillén, chef privado y cofundador de Gastronomía Gamberra: «Creímos que debíamos hacer algo para dar notoriedad al arroz, según la tradición valenciana y alicantina, que nosotros podemos aportar unida a la vanguardia de Borja», añade. Porque, para ser creativo ante un arroz es importante «quitarse las barreras mentales y saber que en ellos es posible arriesgar. En

nuestra propuesta, uno de los que más gustan es el de pato, boletus y foie. Nos apasiona hacer los tradicionales y también los "Bandidos", que son más atrevidos». Entre ellos, menciona un mar y montaña con carabineros y pollo, que entusiasma tanto como el de carabinero, codorniz y acelgas, que preparó Borja en la pasada edición. Tomen nota, porque mañana degustaremos el de rape,

alcachofas y perrechicos y el de Ramón, con carabineros y alcachofas: «Durante el evento, el cliente participa muchísimo, porque pueden interactuar con los cocineros y preguntar lo que deseen de cada preparación», asegura al tiempo que anuncia que no podemos dejar de probar el aguacate al horno de leña ni la ensaladilla de mejillones.

Los arroces son la estrella, sí, así que en cualquier otra visita pruebe el de atún con gambas rebozadas y huevo frito e, incluso, el de bogavante con patatas y huevo frito, otra de las estrellas, que es posible degustar a cualquier hora del día, ya que la cocina permanece abierta desde el momento del desayuno hasta las doce de la noche. Siempre encontrará once vinos por copas y cerca de 80 referencias, que descansan en la bodega. Y, si la sobremesa se alarga en la terraza, opte por el tinto de verano Frozen, bebida hecha en sorbete a partir de una receta propia. Para acompañarlo en cualquier aperitivo, suyas deben de ser una de bravas, otra de buñuelos de carne mechada y la ensaladilla de mejillones con espuma de mejillones, naranja y aceitunas. De visita obligada.



Ramón Guillén, de Gastronomía Gamberra, es el invitado de hoy

FINCA BANDIDA Dónde: LaFinca Grand Café. Luis García Cereceda, 5. Pozuelo de Alarcón. Precio del menú: 55 euros.

Cómo llegar

POZUELO DE ALARCÓN

C/Luis García Cereceda

Finca Bandida

# No te pierdas De carabineros y pollo

Además de los numerosos arroces, un plus es que sirven platos sin gluten, sin lactosa y sin frutos secos, un «brunch» los fines de semana (24,95 euros) y, además, Finca Bandida, con una ubicación privilegiada, es un lugar al que sí puede ir acompañado de su perro.



LA RAZÓN • Lunes. 8 de abril de 2024

# Disfruta de la oferta editorial completa de LARAZON 25

Llévate una revista los sábados y domingos con tu periódico



#### Sábados

Revista **Mía**, para la mujer práctica

#### **Domingos**

Fiel a tu cita de siempre, la revista **Diez Minutos** 

Revistas de venta opcional con el periódico La Razón. Oferta válida para todo el territorio nacional excepto Baleares, Canarias, Melilla, Navarra, País Vasco, Soria, Tarragona, Lérida y Gerona.

Disfruta más del fin de semana con



La esperanza de vida en la comunidad alcanza los 85,2 años, más que en Trento e Ile de France. En el mundo, es hoy 6,2 años mayor que en 1990, pese al azote pandémico

## Madrid es ya la región más longeva de toda Europa

#### Jorge Alcalde

i usted vive en la Comunidad de Madrid, se encuentra en uno de los rincones más longevos del mundo. Según los últimos datos de Eurostat, Madrid es la región europea con mayor esperanza de vida al nacer (85,2 años), seguida de la provincia italiana de Trento (84,4), de Ile de France (84,1), de Estocolmo (84,0) y de la Comunidad Foral de Navarra (83,9).

El análisis concluye que la esperanza de vida en Europa ha aumentado en 0,5 años desde 2021 y se encuentra ahora en una media de 80,6 años, algo por debajo de los 81,3 años que supusieron el récord de longevidad en el Viejo Continente, en 2019. El impacto de la pandemia sobre la salud de los europeos aún no se ha compensado del todo.

El informe de Eurostat coincide con la publicación, la pasada semana, del último estudio sobre la carga global de enfermedades y la longevidad mundial en «The Lancet», y que también es revelador. Según la prestigiosa revista médica, el mundo es hoy 6,2 años más viejo que en 1990 y se sitúa en 73,16 años de media. Ese es el tiempo que ha aumentado la es-



SOCIEDAD 31

peranza de vida al nacer si sumamos la situación de todos los países del planeta. En las últimas tres décadas, se ha experimentado una considerable reducción de las muertes producidas por todas las enfermedades que tradicionalmente producen más decesos: diarrea, infecciones respiratorias, ictus y patologías isquémicas coronarias. De hecho, el aumento de la esperanza de vida habría sido muy superior si no hubiera existido la pandemia de Covid-19, que ralentizó severamente la mejora en los índices generales de mortalidad.

A pesar de ello, la región que engloba el sur y el este de Asia y

JESÚS G. FERIA

En Euro esperan



Oceanía se ha convertido en el pedazo del planeta con mayor ganancia neta de años de vida desde 1990 (8,3 años). En esa área, la mejora ha venido de la mano de un descenso considerable en la mortalidad por cáncer, ictus y enfermedades respiratorias. Además, las draconianas medidas de contención contra la covid experimentadas en Asia ayudaron a contener el efecto de la pandemia.

De hecho, el estudio, avalado por el Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington y financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates, revela que el impacto de la Covid-19 en la salud global ha alterado radicalmente las cinco causas principales de mortalidad en las últimas décadas. El asesino principal desde 1990 (el ictus) ha sido desplazado al segundo lugar por las enfermedades respiratorias derivadas de la pandemia.

La lista de enfermedades mortales más relevantes la completan ahora la isquemia coronaria, la enfermedad obstructiva pulmonar crónica (EPOC) y las infecciones del tracto respiratorio inferior. Todas ellas matan hoy menos personas que en 1990, con reducciones globales que van desde el 2,4 hasta el 9 por 100.

Sin embargo, el aumento de las muertes por covid, sobre todo en Europa, África y América, ha supuesto una merma global de la esperanza de vida en 1,6 años. Es decir, de no haberse producido la expansión del virus, la longevidad en las últimas décadas no habría mejorado 6,2 años, sino 7,8.

Uno de los terrenos en los que la ciencia médica ha propiciado una mejora más espectacular es en la lucha contra la diarrea y el tifus. Los esfuerzos realizados para reducir el impacto de estos verdaderos asesinos en los países más pobres han contribuido a añadir 1,1 años a la esperanza de vida global. El control de las infecciones diarreicas (sobre todo las provocadas por el consumo de aguas en mal estado) ha sido espectacular en el sur de Asia y África Subsahariana, donde se han llegado a añadir más de 10 años a la esperanza de vida local.

Otra enfermedad que ha experimentado una evolución sorprendente es la isquemia coronaria. De hecho, la mortalidad global por este mal se ha reducido en un 31,5 por 100 desde 1990. Podría decirse que el tópico de las tres «ces» mortales (cáncer, corazón y carretera) se desvanece. Hoy, las grandes amenazas están en el cerebro y los pulmones. De hecho, el impacto de las enfermedades respiratorias derivadas de la pandemia en algunas regiones ha sido demoledor. En Iberoamérica y el Caribe se han perdido 3,6 años de vida por su culpa.

Vistos los resultados del informe, parece claro que el estado sanitario global del planeta no ha dejado de mejorar, que la lucha contra las enfermedades del corazón y contra el cáncer da resultado, pero que la Covid-19 ha supuesto un auténtico mazazo sobre la población mundial, solo mitigado, en parte, en aquellas regiones que fueron más exigentes en la toma de medidas de confinamiento agresivas.

Jorge Alcalde es director de «Esquire»



El veto al tabaco en las terrazas es uno de los ejes del nuevo plan

#### Opinión

## Compañeros, no es eso

#### Toni Bolaño

luis Llach cantaba esta canción en los procelosos tiempos de la transición. Ahora el cantautor se encuentra en otros menesteres, echando un capote a Puigdemont, pero en aquella época su canción conectó con muchos anhelos. Hoy se ha puesto de nuevo de moda gracias a la ministra Mónica García y su Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027.

Vayapor delante, soy fumador y estoy a favor del Plan. Estoy a favor de un plan consensuado desde el punto de vista político, técnico y social, que reúna bajo su paraguas a todas las sensibilidades. Como dice la ministra, el plan estaba en el cajón desde hace tiempo y, por eso, no se entienden ahora las prisas para su aprobación y más cuando no hay una memoria económica específica que lo dote de recursos.

Muchas autonomías han expresado sus dudas y sus quejas, y el ministerio, en un alarde de pragmatismo mal entendido, ha dado paso a una especie de libertad de voto en el que cada cual podrá llevar adelante las medidas que considere oportunas y aparcar las que no le gusten. Traducción, los ciudadanos fumadores podríamos tener que llevar un planillo para saber qué hacer en cada comunidad autónoma.

Son loables las intenciones del Plan porque pretende sentar unas bases de salud pública en contra del arraigado tabaquismo. Nadie puede estar en contra de una regulación antitabáquica y en la necesidad de proteger a los menores, y educarlos, de los productos de tabaco y nicotina. Que desde el Ministerio se diga que los que están en contra es porque se pliegan a las presiones de la industria suena ya a disco rayado. Aunque en el ministerio deberían saber que también hay una industria en este país que debería ser integrada en el consenso para explorar nuevos caminos que estén avalados por la evidencia científica. Como hay sectores que deben ser tenidos en cuenta porque se pueden ver afectados directamente.

JESÚS G. FERIA

En este plan no hay consenso. No por la mano negra de la industria, culpable recurrente, ni por intereses políticos enmarcados en la bronca en la que está la política española. Sin embargo, no es el caso. Los cambios son necesarios pero el cambio cultural o se hace por consenso o no conseguirá sus objetivos. Y las formas son importantes.

Si realmente es una hoja de ruta como apunta Sanidad estaría bien que la ruta estuviera bien señalizada y los recursos del viaje bien planteados. España no 
empieza ahora su carrera contra 
el tabaquismo. Se ha avanzado 
mucho pero ahora nos ponen un 
gran coche pero con motor gripado. Vuelvo al principio: compañeros, no es eso.

#### Las moléculas eternas de las células nerviosas

Martin Hetzer lleva un año como presidente del Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria (ISTA) comprometido con la investigación sobre el envejecimiento. Así, la última publicación de Hetzer con la Universidad Friedrich-Alexander Erlangen-Nürnberg (Alemania), que también está asociada con el Centro Max Planck de Física y Medicina de Erlangen (Alemania), y sus colegas, ofrece nuevos conocimientos al respecto. A Hetzer le fascinan los enigmas biológicos que rodean los procesos de envejecimiento en órganos como el cerebro, el corazón y el páncreas. La mayoría de las células que componen estos órganos no se renuevan durante toda la vida. Las células nerviosas (neuronas) del

cerebro humano pueden ser tan antiguas como el organismo, incluso hasta más de un siglo, y deben funcionar durante toda la vida. En este contexto, este trabajo demuestra que el ARN, un grupo esencial de moléculas importantes para diversos procesos biológicos dentro de la célula, puede persistir durante toda la vida. Los científicos identificaron ARN específicos con funciones protectoras del genoma en los núcleos de las células nerviosas de ratones que permanecen estables durante dos años, abarcando toda su vida. Los hallazgos, publicados en la revista «Science», respaldan la importancia de las moléculas clave de larga vida para mantener la función de una célula, informa Ep.

32 SOCIEDAD

Lunes. 8 de abril de 2024 • LA RAZÓN

#### Marta de Andrés. MADRID

Las autoridades sanitarias japonesas están en alerta desde febrero por el repunte de casos de síndrome de shock tóxico estreptocócico (STSS, por sus siglas en inglés), una infección bacteriana rara pero grave. Se asocia principalmente con estreptococos del grupo A y puede evolucionar rápidamente, causando baja presión arterial, insuficiencia multiorgánica e incluso la muerte.

En lo que va de año, se han diagnosticado en el país el 60% (556) del total de casos que se registraron en todo 2023 (941). Antes de la pandemia, Japón solía reportar entre 100 y 200 casos anuales. Pese a que las cifras pueden no parecer muy elevadas en una población de 125 millones de habitantes, las alarmas han saltado por que el 34% de las bacterias analizadas en el total de casos son «altamente patógenas».

#### Mayor causa de faringitis

Elestreptococo del grupo A (Streptococcus pyogenes – GAS–) es uno de los patógenos bacterianos más importantes de los seres humanos. Este microorganismo ubicuo es la causa bacteriana más frecuente de faringitis aguda y también origina distintas infecciones cutáneas y sistémicas.

El cuadro clínico más frecuente causado por S. pyogenes es la faringitis, que se caracteriza por dolor faríngeo seguido de fiebre, cefalea, náuseas y vómitos. Le siguen otras infecciones de menor a mayor gravedad, que, por orden de frecuencia, son: infecciones cutáneas (impétigo y erisipela) y de tejidos blandos, sepsis puerperal, neumonía, endocarditis, meningitis y artritis.

El problema viene cuando la bacteria produce enfermedades invasivas, es decir, aquellas que cursan con invasión en sangre y en líquidos como el pleural, el del pericárdico, el articular o el cefalorraquídeo. «Aproximadamente un tercio de estas derivan en síndrome tóxico sistémico (la forma más grave de esta infección)», señala Francisco J. Roig Vázquez, neumólogo del Hospital HMMontepríncipe.

#### «Enfermedad carnívora»

El síndrome es también conocido como la «enfermedad carnívora», un apodo que responde al hecho de que, en los casos graves, puede causar necrosis de los tejidos que recubren los músculos.

Respecto a los síntomas, la infección suele comenzar confiebre, escalofríos, dolores musculares y



Medios en las inmediaciones del Hospital Universitario Médico de Nara (Kashinhara, Japón), donde fallecieron algunos de los afectados

## Alerta en Japón: cifras récord por una rara infección bacteriana

En lo que va de año ya se ha alcanzado el 60% del total de casos de «síndrome de shock tóxico por estreptococo» de los que hubo en 2023 náuseas. A los pocos días, la frecuencia cardiaca aumenta y baja la presión arterial, lo que se consideran señales de que el organismo empieza a funcionar mal.

Si bien se considera que las personas mayores corren mayor riesgo, la cepa del grupo A está provocando más muertes entre pacientes menores de 50 años, según el último informe Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (NIID, por sus siglas en inglés).

De las 65 personas menores de 50 años que fueron diagnosticadas con STSS entre julio y diciembre de 2023, aproximadamente un tercio murieron, informó el periódico japonés «Asahi Shimbun», según recogía «The Guardian» hace unas semanas.

Aún existen bastantes interrogantes sobre el mecanismo de transmisión, aunque se cree que la bacteria entra en el organismo a través de cortes en la piel o membranas mucosas como la nariz y la garganta. Las personas que, posiblemente, se ven más afectadas por un posible contagio son los contactos cercanos familiares del enfermo, los cuales tienen una alta probabilidad de ser colonizados.

#### Portadores asintomáticos

El riesgo de acabar en una enfermedad invasiva por GAS posterior entre los contactos domésticos de personas con infecciones invasivas es mayor (200 a 2.000 veces) que el riesgo entre la población general. «Para el resto de la población el riesgo es extremadamente bajo en cuanto a desarrollar un cuadro invasivo. Por tanto, lo que nos preocupa es el desarrollo de portadores asintomáticos», detalla Roig Vázquez.

A finales de 2022 y 2023, varios estados europeos (incluidos Reino Unido, Irlanda, Francia, los SOCIEDAD 33



Países Bajos y Suecia) ya informaron de un aumento de las tasas de infecciones invasivas junto con aumentos notables de la escarlatina, pero no se vinculó relación con la pandemia de covid.

#### No solo en Japón

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), las bacterias estreptocócicas del grupo Ason un problema importante en todo el mundo. Aunque no se están registrando aumentos significativos en otras regiones del planeta, los CDC recomiendan a la comunidad científica internacional y las autoridades sanitarias que realicen un seguimiento detallado del posible avance de las enfermedades relacionadas con esta bacteria.

En esa misma línea, ya a finales de 2023 la Organización Panamericana de la Salud lanzó un comu-

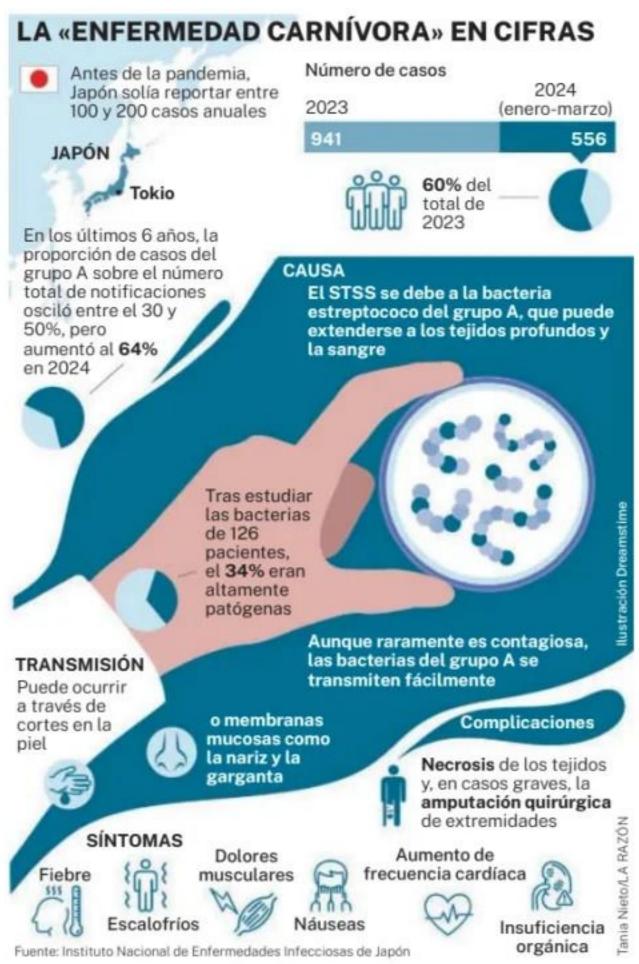

#### Novedad frente a bacterias multirresistentes

▶Un consorcio multinacional liderado por científicos de la Universidad de Uppsala (Suecia) ha descubierto -y probado con éxito en ratones-una nueva clase de antibióticos con capacidad para curar infecciones causadas por bacterias multirresistentes. Estos se dirigen a la proteína LpxH, que las bacterias Gram negativas usan para generar la membrana externa que las protege del medio ambiente y también de algunos antibióticos como la penicilina. No todas las bacterias producen esta capa protectora, pero entre las que lo hacen se encuentran los organismos que la propia OMS ha identificado como los más críticos para desarrollar nuevos tratamientos.

nicado alertando sobre el incremento de casos graves en la región, especialmente en Argentina, país donde se registraron 487 casos de infección invasiva, de los que 78 resultaron en fallecimientos.

Respeto a si hay o ha habido casos en España, «no hay registros en la web del Instituto de Salud Carlos III, pero tampoco podría saberse porque no es una enfermedad de declaración obligatoria», explica el neumólogo.

Respecto a los tratamientos, «no se sabe cuál es el enfoque óptimo de la profilaxis postexposición. El objetivo es eliminar la colonización asintomática para reducir la probabilidad de una infección secundaria», señala Roig Vázquez.

El tratamiento de elección es la penicilina. «Su eficacia clínica se basa en la excelente sensibilidad que presentan a este antibiótico todas las cepas del agente causal. Pese a que en los últimos 60 años se han usado en todo el mundo grandes cantidades de penicilina y de otros antibióticos, no se ha constatado la aparición de cepas resistentes o con sensibilidad disminuida a ese antibiótico», explica la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología (Seimc) en un documento publicado recientemente.

## Francia multará con cinco euros a quien falte a su cita médica

La medida se ejecutaría con un cobro en la tarjeta bancaria si el paciente no avisa

#### J. Carabaña. MADRID

El primer ministro de Francia, Gabriel Attal, anunció ayer que espera poner en marcha en 2025 un sistema por el que se multará con 5 euros a los pacientes que falten a una consulta médica si no avisan con una antelación mínima de 24 horas.

En una entrevista que concedió a un grupo de medios regionales sobre proyectos para mejorar la sanidad pública, Attal señaló que esta multa pretende «responsabilizar» a los pacientes y que podría entrar en vigor el 1 de enero de 2025 si el Parlamento francés la aprueba.

Se trata de una de las medidas que piensa poner en marcha para tratar de responder a la crisis del sistema sanitario de París, con el deseo de recuperar 15 millones de euros y 20 millones de plazas médicas. Esta sanción económica irá en beneficio del médico, quien tendrá la misión de informar. Además, se contratarán unos 4.000 asistentes médicos adicionales, que se encargarán de los trámites.

De acuerdo con datos del Colegio de Médicos de Francia, el coste anual de quienes faltan a las consultas sin previo aviso es de 27 millones de euros. La medida, si llega a aprobarse, se ejecutará con un cobro en la tarjeta bancaria del paciente, que tendrá que haber dejado sus datos previamente al médico, informa Efe. «Ya no podemos permitirnos estos incumplimientos», declaró el primer ministro en una entrevista a un medio local. Para ello, buscará la aplicación de un «mecanismo de rendición de cuentas» a través de un texto legal.

#### Falta de médicos

Attal también quiere reconquistar ciertos nichos en los que la falta de médicos generalistas se vuelve aún más evidente.

Este es el caso los fines de semana y las noches, de 18:00 a 00:00 horas. «El 5% de los territorios no están cubiertos», subrayó, según recoge «Le Monde». «Estos son momentos en los que o renunciamos a la atención o vamos a Urgencias», añadió, en referencia a la crisis que vive el sistema sanitario público francés. También destacó que su Gobierno quiere «hacer todo lo posible» por solucionar este problema a través de incentivos financieros, pero advirtió de que, si los médicos «no siguen el juego», considerará métodos más restrictivos.

Otra de las medidas en marcha desde el año pasado es el aumento del número de plazas en el segundo año de Medicina: de 10.000 en 2023 a 12.000 en 2025 y a 16.000 en 2027. Tendrá efecto en 2035.



El médico tendrá que informar al paciente sobre la posible sanción

34 SOCIEDAD

Lunes. 8 de abril de 2024 • LA RAZÓN

Mónica Cavallé Filósofa

## «Hay mucho sufrimiento que se debe a nuestra mala filosofía de vida»

Pionera del acompañamiento filosófico, presenta «El coraje de ser»

Macarena Gutiérrez. MADRID

ónica Cavallé (Las Palmas de Gran Canaria, 1967) empezó a acompañar a personas desde una perspectiva filosófica de forma intuitiva hasta que se enteró de que era algo que ya existía. Este tipo de consulta comenzó de manera formal en Alemania en 1981 y ahora es tendencia en EE UU, lo que significa que acabará siendo rutina en España más pronto que tarde. Cavallé, fundadora de la Asociación Española para la Práctica y el Asesoramiento Filosóficos, presenta nuevo libro, «El coraje de ser» (Kairós).

#### ¿En qué consiste el acompañamiento filosófico?

Es una relación de ayuda en la que un filósofo acompaña al consultante en una indagación que parte de sus preguntas, inquietudes y búsquedas, pero que siempre se orienta a indagar en la filosofía del consultante. Partimos de la base de que nuestra vida ya es la encarnación de una filosofía; lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, lo que elegimos. Cuando miramos lo que hay detrás de todo eso, vemos que hay concepciones sobre nosotros mismosy sobre la realidad que reflejan una escala de valores. Muchas veces, esa filosofía que está en el sustrato de nuestra forma de vivir nos es completamente desconocida.

#### ¿En qué difiere de una terapia psicológica convencional?

Hay muchas diferencias. La perspectiva y los métodos son filosóficos. No hay una lógica instrumental, es decir, no se pone la filosofía al servicio de la resolución de problemas y malestares personales. Eso sería banalizar la filosofía. El objetivo es, sencillamente, vivir con más conciencia, con más profundidad. Hay transformaciones muy profundas que se derivan de ello, pero no es lo que buscamos.

#### Esta tendencia parece demostrar que la psicología se queda corta para según qué temas...

Claro. La filosofía, en realidad, siempre ha tenido ese objetivo, pero durante muchos años se ha perdido de vista. El lema de la filosofía socrática y de todas las escuelas clásicas era «conócete a ti mismo». Un viaje que implicaba un proceso de liberación interior, un camino para conseguir la virtud, la felicidad. No es que la filosofía venga allenar un hueco, es que siempre ha sido eso. La mirada psicológica tiene su lugar y hacen un trabajo estupendo. Esto no va de elegir una cosa u otra, pero hay mucho sufrimiento, mucha inquietud, que se origina, sencillamente, porque tenemos malas filosofías deviday no sabemos quiénes somos. Funcionamos en base amensajes externos que hemos interiorizado y que nunca hemos cuestionado. Y que no armonizan con nuestra verdad profunda.

#### ¿Cómo reaccionan los acompañados?

Muchas personas que se acercan tienen la sensación de que no es un psicólogo lo que necesitan, sino una clarificación más de tipo existencial.

## Quizá es lo que antes ofrecía la religión.

Sí, yo creo que cada vez menos personas buscan respuestas en la religión, sobre todo en las dogmáticas,



y siento que esto puede suponer un despertar espiritual. También es verdad que mucha gente está cansada de las modas, cada semana oímos hablar de una terapia nueva. Hay una cierta improvisación en muchas tendencias vinculadas al ámbito del desarrollo personal. Son terapias muy jóvenes, no son

66

No se trata de que la filosofía ocupe un hueco que no cubre la psicología; no hay que elegir» tradiciones milenarias que han pasado la prueba del tiempo. Hay intuiciones atemporales que siempre han servido para proporcionar guía, orientación. Leer a Marco Aurelio o Epicteto es totalmente contemporáneo.

#### ¿Qué tipo de personas se acercan a su consulta?

Pues son muy diversos. Podría parecer que a un enfoque de este tipo solo se acercan personas con estudios universitarios a los que no les intimida la palabra filosofía. Hay personas con estudios superiores, claro, pero también mucho más sencillas, amas de casa, jóvenes, también gente muy mayor que está casi al final de la vida.

#### ¿Qué problemas le refieren?

Lo más común es una sensación

difusa de malestar, de insatisfacción. Del tipo: «He hecho todo lo que se supone que tenía que hacer en la vida, he conseguido mis objetivos, hetenido cierto éxito...; Cómo es posible que me sienta tan vacío?». Esto es una cuestión típica. Cuando se empieza a profundizar se puede descubrir que esa persona sí ha hecho lo correcto, pero ha estado funcionando en base a voces interiorizadas de la sociedad, de la familia... No se ha escuchado a sí mismo, no ha vivido guiándose por su propia voz interior. Finalmente, no se reconoce en su propia vida, con lo cual ese malestar no requiere un abordaje psicológico. No es algo que haya que silenciar con psicofármacos, tiene muchísimo valor. Es un malestar que, en el fondo, es un signo de salud espiritual. El sufrimiento siempre es una llamada a la investigación, a la indagación. Nos está invitando a un viaje y muchas personas lo agradecen porque fue el inicio de un cambio de vida que les llevó a un estado demucha más congruencia, autenticidad y plenitud.

JESUS G. FERIA

#### ¿Cómo aterriza todo esto en consulta? ¿Cuál es la estructura?

Las consultas son de una hora. Si veo que la persona está en un momento álgido, se prolonga. Ahora tengo muchas consultas online. Este viaje se plantea como un diálogo y también hay unas directrices de trabajo en casa.

#### ¿Cómo se hace ese proceso de autoconocimiento?

Tenemos toda una metodología que se enseña en la formación de acompañamiento. Es bastante exhaustiva, pero, a la vez, el diálogo es libre. Es como una especie de aventura en lo desconocido, no sabemos por dónde nos va a llevar cada persona. El método enlaza con una idea del libro, ser luz para uno mismo, que la autoridad sea siempre el consultante. Yo no le diagnostico, no digo lo que le pasa ni le doy consejos. Eso no tiene ningún sentido. También es una invitación a que sea mayor de edad, que aprenda a escucharse. Es un proceso que da mucha libertad.

#### Eso que ahora llaman empoderamiento.

Exacto. Es lo que me dicen muchos consultantes, que nunca nadie, en ningún lugar, les había otorgado tanta autoridad. En la dedicatoria del libro agradezco precisamente la valentía que muestran esas personas, el coraje, porque estar dispuesto a ver la verdad sobre uno es estar dispuesto también a cuestionar ideas que, a lo mejor, te han dado seguridad y a las que llevas aferrado a lo largo de toda la vida.

LA RAZÓN • Lunes. 8 de abril de 2024

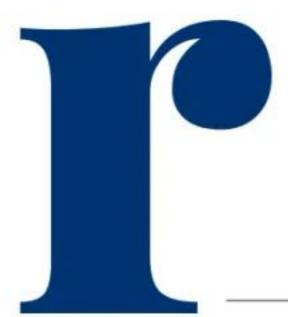

#### El libro del día

«Lady sings the blues»
Billie Holiday
MAXI TUSQUETS
240 páginas,
10,95 euros

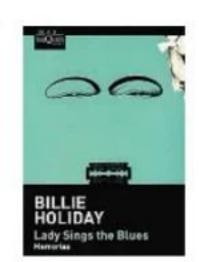

Cuando Eleanora Holiday, más conocida por Billie o Lady Day, murió en un hospital de Nueva York en 1959, dejaba tras de sí una de las carreras más míticas y deslumbrantes de la historia del jazz. Desde los miserables inicios en Baltimore, los primeros trabajos como criada, el intento de violación con 10 años, la drogadicción, los múltiples pleitos y las estancias en la cárcel, el engaño por parte de casi todos los hombres que la trataron, su vida aparece jalonada por una serie de episodios que fraguaron su leyenda. En estas memorias, Billie Holiday recuerda su vida y su obra con conmovedora sinceridad.

# **ABBA,** la encantadora fórmula hortera que conquistó el mundo

#### Concha García

o les faltó detalle. Que si hombreras con cadenas, que si un gorro azul con brillos, que si una guitarra con forma de estrella. Fue la sonrisa encantadora de cada integrante de ABBA lo que hizo que amásemos su horterismo. Cuando el 6 de abril de 1974 la cámara de Eurovisión enfocó a Agnetha Fältskog y Anni-Frid Lyngstad, las pistas de baile del mundo se volvieron brillantes y barrocas. El cuarteto, formado también por Benny Anderson y Björn Ulvaeus, interpretó «Waterloo», y se lo quitó de las manos a Napoleón. El francés cedió su monopolio de la localidad belga a unos artistas que arrancaban a

conquistar el mundo y que se llevaron la victoria del certamen musical con, cómo no, una sonrisa de oreja a oreja.

Se cumplen 50 años desde que la música y la extravagancia del grupo sueca ganasen Eurovisión. Les bastaron con 2 minutos y 46 segundos y la compañía de un director de orquesta disfrazado de Napoleón, Sven-Olof Walldoff, para que no se hablara de otra cosa. Y aún hoy siguen formando parte de la banda sonora de diferentes generaciones. «Waterloo» es la canción más icónica del rock británico de los suecos. Ella les brindó un alcance internacional, descubrió al mundo el fenómeno que se formaría, y fueron las películas de «Mamma Mia!» las que terminaron de hacer la música de ABBA inmortal. «Dancing queen» o «Voulez-vous» son algunos de esos temas que Meryl Streep o Pierce Brosnan interpretaron en la cinta, y las que hacían infalible la fórmula hortera y amable de ABBA.

Aquel 6 de abril hicieron historia en Reino Unido, en una Eurovisión a la que España acudió con «Canta y sé feliz», de Peret, y en el que actuaron otros artistas como Olivia Newton John. Fue un certamen marcado por la ausencia de Francia, que anuló su participación por el duelo ante la muerte de Georges Pompidou, así como la canción de Portugal, «E depois do adeus», que se convirtió en el himno de la Revolución de los Claveles. El carisma de los de ABBA fue la guinda de una edición rebelde e histórica, y ahora lo celebran publicando un especial de «Waterloo», el disco con el que comenzó todo.



De izda, a dcha., Björn Ulvaeus, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog y Benny Andersson, miembros de ABBA, el día en que ganaron Eurovisión hace 50 años

#### Cultura



Millie Bobby Brown protagoniza «Damsel», cita sobre una joven que se casa con un apuesto príncipe, pero todo es una trampa, y deberá sobrevivir frente a un dragón

Yoel Meilán. BARCELONA

as películas, series y libros de fantasía son un placer para muchas personas. Una forma de descubrir nuevas tierras, mundos distintos, y sumergirnos en lugares desconocidos y excitantes. Quién no ha soñado, al ver «El Señor de los Anillos» o al sumergirse en el «Cosmere» de Brandon Sanderson, con vivir en esas tierras fantásticas y descubrir cada uno de sus secretos. Enfrentar grandes retos y sentir que eres el primer explorador en pisar tierras vírgenes. Pues eso se acabó. Lo «woke» ha conseguido cargárselo en su cruzada por la inclusión.

La inclusión siempre ha sido un elemento clave en el movimiento «woke». La presunción de que la diversidad racial, de género o de preferencia sexual deben encontrarse al menos en la misma cantidad que en el mundo real para poder cambiarlo. Esto, si tiene sentido con la historia, no resulta problemático en principio. El problema viene cuando el elemento fundamental de las mismas, o incluso su propia coherencia, se ven afectados por ello.

Dentro de la industria del entretenimiento se han popularizado diferentes métodos y pruebas para cumplir supuestamente con esta inclusión. Tal vez el más infamemente popular sea el Test de Bechdel, que a través de varias preguntas trata de medir la presencia de mujeres en una película. El elemento clave para superar esta prueba es que las mujeres presentes no hablen de sus relaciones afectivas, ni conversen en relación con un hombre. Algo que, aunque sencillo, es un vericueto que lastra la capacidad de creación artística.

Pero no es el único, por supues-

to. En la mayoría de producciones cinematográficas modernas se ha estandarizado una figura legal cuanto menos problemática, la llamada «cláusula de inclusión». Esto es, por decirlo sencillo, una obligación contractual que establece que un porcentaje mínimo -a negociar- de los actores y personas del equipo debe pertenecer a un grupo «minoritario» concreto independientemente de cualquier otra cosa. Personas de raza negra, hispanos, mujeres -minoritario no se sabe muy bien por qué- y hasta elementos más coyunturales, como personas mayores de 40 o con discapacidades.

Netflix pretende gastar más de 100 millones de dólares en el cumplimiento estricto de la inclusión De hecho, esta cláusula se encuentra completamente estandarizada en las grandes compañías de streaming, y tanto Amazon Prime como Netflix han aumentado masivamente sus vigilancias y presupuestos para poder de esta forma asegurarse de que esta diversidad se cumpla siempre. Sea cual sea la obra.

No nos olvidemos que Netlfix, el Gran Timonel del movimiento «woke», pretende gastar en los próximos dos años más de 100 millones de dólares para asegurarse el cumplimiento estricto de esta inclusión en todas y cada una de sus producciones. El propio CEO de Netflix, el polémico Ted Sarandos, ha afirmado que el objetivo final es que la inclusión represente perfectamente la diversidad racial de Estados Unidos. De acuerdo con sus palabras en una entrevista en 2019 a CNBC: «Creo que para que la gente conecte con una obra (...) debe ver algo de ellos en el contenido. Que se vean como ellos».

Esto es desastroso en general, pero más aún en el mundo de la fantasía. Y es que la idea atenta contra la base fundacional de la fantasía, descubrir nuevos lugares y pueblos distintos. Nadie me parece haberlo explicado mejor que George RR Martin, autor de «Canción de hielo y fuego» – «Juego de Tronos» –, que define este género como algo necesariamente mágico y diverso.

#### En el sur de Oz

«Leemos fantasía para encontrar los colores de nuevo (...) Hay algo antiguo y verdadero en la fantasía que le habla a algo profundo dentro de nosotros, al niño que soñó que un día cazaría en los bosques de la noche y encontraría el amor en el sur de Oz». Esta visión choca de frente con las pretensiones «woke», que la consideran como un nido de racismo y supremacis-

# Sauron se nos ha hecho «woke»: cómo la inclusión forzada quiere matar la fantasía

mo blanco. Una amenaza por sí misma, pues pretende escapar de la realidad social y construir mundo a la medida los «opresores».

«Harper's Bazaar», una de las publicaciones culturales «woke» por excelencia, cargaba de frente contra toda la fantasía, acusándola de «racista» y «tiránica». La analista Vanessa Angélica Villareal llega a decir en su artículo «Fantasy Has Always Been About Race» de 2022 para dicha publicación que este género debe ser representativo e igualitario con las razas como en el mundo real. Según su forma de verlo, la fantasía solo debe existir si se organiza como una «imaginación poscolonial y se expande de forma radical hacia el horizonte de la justicia social».

La sensación del descubrimiento y la aventura queda, pues, supeditada a la nada. A la realidad que los «woke» pretenden construir. La idea «woke» de generar un mundo a su medida, con la «neolengua» o las cuotas, les enfrenta directamente con la fantasía. Y es que no hay nada que les aterre más que la capacidad de un autor de desarrollar un mundo propio que no represente la supuesta realidad ante la que hay que «despertar», como asegura el nombre de su movimiento.

Pero esto no se queda aquí. Podríamos preguntarnos que, si el problema es la representación, ¿qué pasa cuando en esos mundos hay diferentes razas? Pues peor aún. En la fantasía, estas razas o pueblos distintos suelen estar separadas, representar filosofías de vida dispares y tener

No hay nada que les aterre más que la capacidad de un autor para desarrollar un mundo propio

#### Manuales de inclusión

Ha sido habitual en los últimos tiempos que aparezcan los llamados «manuales de inclusión». Estos son unos documentos, algunos más informales que otros, que llevan la cuenta de los porcentajes de personajes de diversas razas y colectivos que aparecen en las producciones cinematográficas. Muy probablemente los casos más famosos son los de Netflix y Amazon Prime Video, que declaran la necesidad de ir reduciendo el porcentaje de actores y personas del equipo pertenecientes al género masculino o de tez blanca. Estos documentos ha sido origen de muchas polémi-

cas, pues el criterio de selección del personal no respondería al talento o a la necesidad, sino a esos factores covunturales como pueden ser la raza, el género o la orientación sexual. Algo que, a todas luces, no debería ser el criterio principal para seleccionar a nadie o para excluirle. Dichas políticas se han mostrado como censoras y son una habitual fuente de queja por parte de guionistas y directores, que ven su creatividad atada a otros elementos fuera, ya no digamos del presupuesto, sino de aspectos como el porcentaje de discapacidad.

elementos identitarios muy fuertes. Los elfos de Tolkien con sus pelos largos y la magia; los enanos con fuertes barbas y codiciosos; o los habitantes de Essos en «Juego de Tronos», místicos y dados a la hechicería.

Cualquier persona podría decir que ya habría inclusión en este caso, también que aparecen muchas personas de orígenes distintos. Y, además, estos pueblos son representados casi siempre como orgullosos, con sus tradiciones propias y su forma de ver el mundo. Culturas verdaderamente vivas y capaces de destacar y fascinar por sí mismas, sin necesidad de que se fuerce su inclusión.

Pues no. Según su forma de verlo, estas representaciones serían manidas proyecciones que buscan aislar a las poblaciones entre sí y no representar la multiculturalidad de las sociedades modernas. Y es que el problema, en última instancia, no parece ser la diversidad, sino el tipo de diversidad que ellos plantean.

#### Sin espacio para imaginar

Así, ver «Los anillos de poder», «The Witcher: Blood Origin» (ambas de 2022) o la más reciente «Damsel» (2024) solo puede resultar decepcionante. Mundos supuestamente fantásticos recubiertos de una capa de aburrida igualación. Nadie es distinto. Todos son idénticos en raza y costumbres, a lo sumo, la ropa es distinta. Pero poco, que no vaya a ser.

Independientemente del lugar, todas las poblaciones son exactamente idénticas. Desde el más lejano reino nórdico a los elfos perdidos en un bosque. Nada se aleja de la norma y la cultura genérica que se pretende imponer. Un mundo aburrido y gris y, sobre todo, muy poco fantástico.

Todo debe responder a la realidad más estricta –incluso forzándola–, porque la fantasía ha de contribuir al proceso de cambio global que plantean. No debe ser, como ningún otro producto en su forma de verlo, una fuente de escapismo, sino ayudar a solucionar las supuestas injusticias sociales. Y es que, en palabras de la académica Letitia Meynell, el objetivo final de la ideología «woke» es construir «un mundo nuevo basado en la igualdad».

La inclusión forzada es una excusa, una forma como otra cualquiera de abarcar con la ideología «woke» un género poco dado a las declaraciones políticas inmediatas. La fantasía es imaginación y en mundo en supuesta batalla constante, donde las opresiones se multiplican y siempre existe la amenaza de que el racismo y el machismo salgan victoriosos, no queda espacio para fantasear.

La tendencia «woke» ya le ha costado muchas grandes cosas al mundo. Decenas de obras como «Lo que el viento se llevó» (1939), «Centauros del desierto» (1956) o hasta «Tintín» (1929) ya han caído en la hoguera por ser supuestamente racistas y/o ofensivas. Si lo «woke» ya nos ha costado tanto, no dejemos también que nos quiten la fantasía, en última instancia, la propia capacidad de imaginar.

#### El poder de la palabra

#### La Semana Santa de Lorca

#### Fernando Vilches

Muchas son las emociones y muchos los nombres que las sustentan. Si no han vivido nunca esta Semana en el entrañable pueblo de Lorca en Murcia, mitierra de adopción, les invito a que no se lo pierdan, al menos, una vez en su vida. Yo soy devoto y seguidor del Paso Blanco, una de las más antiguas cofradías de España y la única que tiene unos bordados que encogen el alma («En Lorca, lo bordamos», dice su lema más conocido). Nuestra Virgen, la Virgen de la Amargura, es una talla tan realista, tan hermosa que, cuando la contemplas en la carrera o al salir o entrar de su casa, la iglesia de Santo Domingo, la emoción se convierte en lágrimas y sientes que tu Virgen, para algunos como yo la única madre que nos queda en este valle de lágrimas, está cerca de ti y te acompañará durante toda tu vida.

Este es el tesoro más grande que tenemos los blancos, nuestra madre del cielo, la más guapa de Lorca, la que abre y cierra, la reina de Lorca, la que mira al cielo. Pero, además, el Paso Blanco ha conservado mantos, capetas, tronos bíblicos que lo hacen inigualable. Un paso feminista sin alharacas cuya Verónica es llevada a hombros solo por mujeres desde tiempos inmemoriales.

Y, tras todo esto, nombres propios. Nuestro presidente, Ramón Mateos, extraordinaria persona, en cuyo mandato seguimos creciendo. Marisa, Maricarmen y el hermano de ambas, Paco Montiel, quien, junto con su hijo y con Cayetano, porta en fila a nuestra Madre. O Diego de la Patro, que no descansa en esa semana para que todo esté en su sitio y adecuadamente. Y el alcalde Pencho Gil, un fuera de serie. Y muchas personas más que con su trabajo altruista y su esfuerzo logran que quienes vivimos esta Semana Santa no la olvidemos ni un solo minuto. Gracias a todos y ¡Viva el Paso Blanco!

#### Cultura / Selvático animal

La cantante, que esta semana hace doblete en Madrid (Recoletos Jazz), reflexiona sobre su carrera y una industria musical que tacha de masculinizada y edadista

## Sole Giménez:

«La música sigue siendo elegida por mentes masculinas» Javier Menéndez Flores. MADRID

urante un cuarto de siglo fue la voz bellísima de Presuntos Implicados, que ha dejado algunas canciones que figuran entre la mejor producción del pop español de los últimos 35 años, como «Alma de blues» y «Cómo hemos cambiado». Pero son ya dos décadas el tiempo que Sole Giménez (París, 1963) lleva defendiendo discos con su solo nombre. ¿El público la reconoce ya como una solista o la siguen viendo como la ex cantante del grupo que le dio éxito profesional y popularidad? «Depende de qué público -reflexiona-. Hay gente que ha tenido a bien acercarse a lo que he hecho en los úl-

timos años y otra que se ha desligado y me ubica mucho en el grupo, y que es desconocedora del trabajo que he hecho como solista. Pero -desdramatiza- eso es algo normal». En cualquier caso, se siente más satisfecha de su andadura en solitario: «Aparte de que tiene más de mí, el esfuerzo que ha supuesto ha sido un "tour de force". Llegar hasta aquí no ha sido fácil. Y lo he hecho con compañía, pero no una compañía con tanta fuerza, y entonces el mérito es mayor». Las cifras constatan que Sole no ha perdido el tiempo: once discos con Presuntos y otros tantos en solitario. Pero, ¿lo ha aprovechado tanto como le habría gustado? ¿Qué cosas ha sacrificado y qué otras han quedado por hacer? «Menuda pregunta para una Piscis dubitativa como soy yo, jajaja.

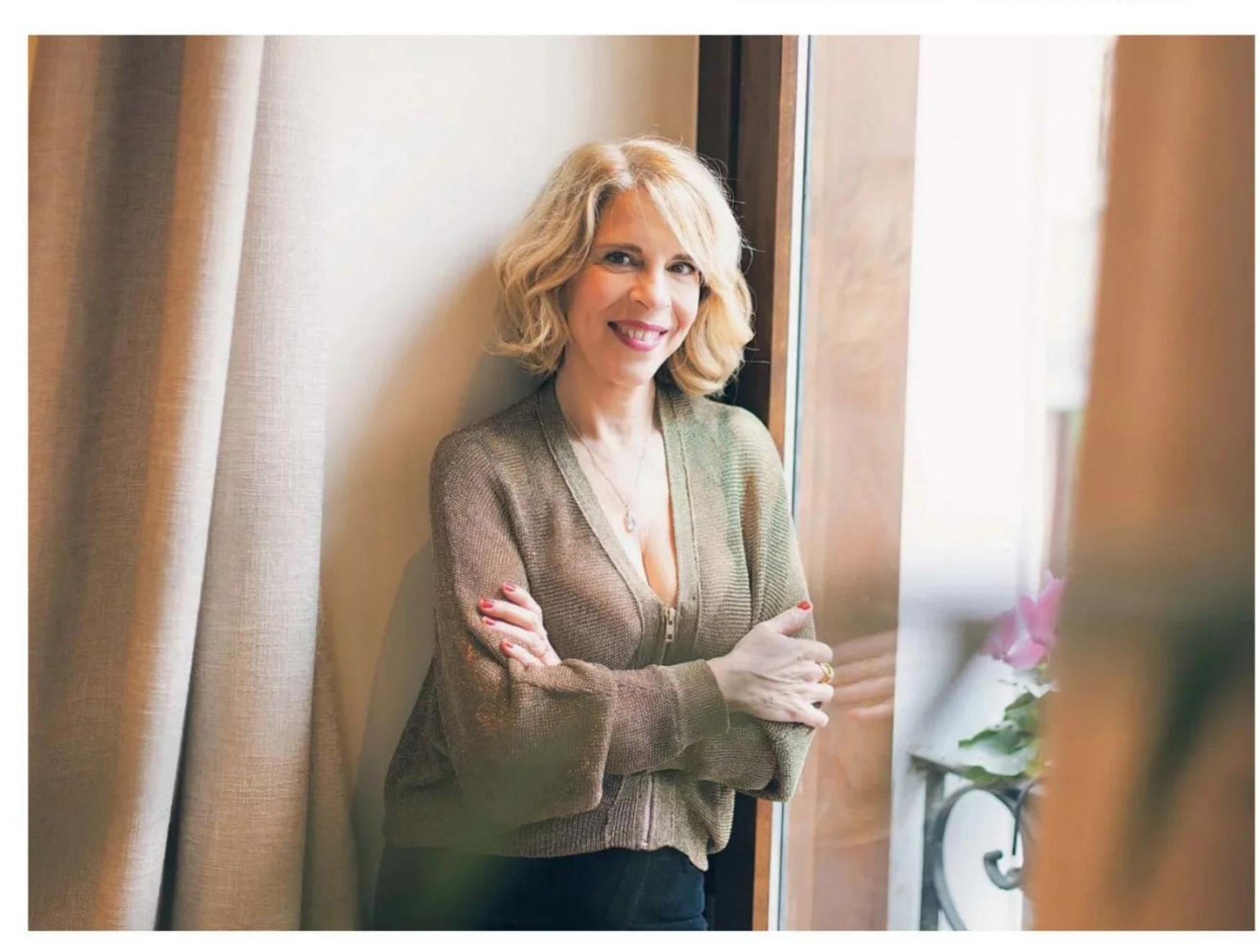

LA RAZÓN • Lunes. 8 de abril de 2024

Iba a disco por año, parecía Woody Allen haciendo películas. Creo que sí he aprovechado bastante bien el tiempo, tanto en Presuntos como en mi carrera de solista. ¿Cosas que me quedan por hacer? Muchísimas. También te digo que me habría gustado que se me diera más la oportunidad en el mundo del jazz, en los festivales, porque es un hábitat en el que disfruto muchísimo. Pero es muy complicado si no eres americana y jovencita y yo qué sé. Y tienes más talento que yo, seguramente. Me hubiera gustado que mi carrera internacional estuviera más clara y hubiera tenido más continuidad. La tengo, pero a poquito. Y eso es algo que sin una compañía grande es complicado, y yo enseguida salí de las compañías grandes y de los gran-



gustado que la gente de la industria confiara más en mí, la verdad». ¿Cree entonces que no se le ha hecho la suficiente justicia, se siente maltratada por la industria? «Es que la industria, en estos últimos 15 o 18 años en los que he podido hacer mi carrera como solista, ha tenido una crisis tremenda. Y ha salido de ella apostando, como siempre, por lo más joven. A mí me sorprende muchísimo que en este país no haya una radio en la que puedan sonar Joan Manuel Serrat o Jorge Drexler. No hay radios para gente que llevamos más tiempo, para música adulta. Hay alguna emisora que empieza a poner música de los 80, pero prima la de fuera. El caso es que sacas un disco y apenas tienes posibilidad de promocionarlo. Eso nos ocurre a todos, no a unos pocos. Y vamos a poner un añadido más -remata-, que es ser mujer».

#### Mujeres sin contrato

Le pregunto si en verdad cree que influye el género en su profesión, ya que hay numerosas estrellas femeninas de la canción, tanto internacionales como nacionales, pero ella no tiene ninguna duda: «Dentro de la industria te aseguro que pesa, y mucho. Es evidente. ¿Ana Belén, Luz Casal? Sí, pero dime diez nombres. La inmensa mayoría de las mujeres que estamos en la música no tenemos contrato discográfico. Existen excepciones, claro, pero en hombres hay muchas más carreras, visibilidad

yposibilidades. Conozco muy pocas artistas internacionales de más de 60 años que estén girando. Madonna. Hay que hacer una reflexión sobre esto -enfatiza-. ¿Por qué una niña que empieza a tocar la guitarra, llega un momento en que lo deja? Pues, a lo mejor, porque el ámbito es muy masculino y ellas se sienten un poco en minoría, no tienen referentes». Y denuncia también un vacío femenino en la parte técnica, en la trastienda: «Llevo 41 años en la música y no hay músicos mujeres, ni productoras. No hay ingenieros mujeres, todos los técnicos son hombres. Todos. La industria es así. Y en las grandes compañías, las mujeres ocupan los puestos que ocupan. Ahora empiezan a llegar un poco, pero la música, en su mayoría, sigue siendo elegida por mentes masculinas. El fenómeno fan es principalmente femenino, de mujeres a hombres, y eso la industria lo sabe desde hace muchísimos años y es una apuesta segura. Cuando sale un artista hombre, guapo, saben que va a tener más éxito». Aclara aquí que no pretende demonizar, sino concienciar: «No creo que digan "si es mujer no la quiero", no te hablo de culpabilizar a nadie. Yo no culpabilizo más que a la costumbre, la tradición y alahistoria que nos precede. Y hay que tomar conciencia de lo que hay para cambiarla. Veo que la mujer sigue estando de cantante, de escaparate, y falta mucha representación femenina en la parte de

«Me sorprende que no haya una radio donde suenen Serrat o Drexler», advierte Giménez

«No te puedes ofender ahora por una canción que hicieron Los Ronaldos», añade

Y subraya que «hay letras del reguetón que me ofenden muchísimo, pero me aguanto» atrás. Hay un claro desequilibrio», concluye. A su juicio, ¿qué medidas debería tomar el Ministerio de Cultura respecto a la música española? «Poner una emisora de radio y televisión donde se hablase y promocionase la música española. Pero no la antigua, ni solo la que les gusta a los niños de 15 años, sino toda. Y que la gente que hace un disco en este país tuviera un canal donde pudiera sonar, más allá de lo que mueva la industria».

Sole es también autora. ¿Qué opina sobre la corrección política y la cultura de la cancelación? «Hay letras del reguetón que me ofenden muchísimo, pero me aguanto. Y lo de revisar obras artísticas me parece una estupidez tan grande... Pero estamos en un mundo en el que se están cometiendo bastantes estupideces. La historia es la historia. Evidentemente, hay que quitar cosas de la historia que no estaban bien, como calles dedicadas a dictadores, pero hay otras cosas, como una película o una canción, que hay que entenderlas en su contexto. No te puedes ofender ahora por una canción que hicieron Los Ronaldos, porque aquel era un contexto muy diferente. Me puede ofender algo que pase hoy en día. Pero hay problemas enormes en este mundo que hay que solucionar, y no son esos. Tanta gente pasándolo mal... Mi energía quiero ponerla en positivo, no en negativo».

#### Opinión

### No tan sola

#### Javier Menéndez Flores

Sole solo sale sola en apariencia. Cuando pisa un escenario, quiero decir. En ese tiempo mágico, lo que dura el trayecto de una actuación, van con ella, entre otros tantos, Serrat, Víctor Manuel, Édith Piaf, Prince. El público no puede verlos, claro, pero ellos están ahí, en su cabeza y en su sangre a la carrera. Son esos los flotadores que te salvan el pellejo aun en la más fiera de las tormentas. En una de esas noches en la que los demonios se alían y los nervios se te clavan en el estómago igual que espuelas. Una gasolina de palabras y melodías que logra que el motor funcione y te conduzca, ilesa, a la otra orilla. Tal vez por ello, porque está fraguada con emociones y texturas diversas, la voz de Sole nos transporta tan lejos, mucho más allá de las canciones que brotan de su boca como una brisa.

La infancia huele a cruasanes recién hechos y a lirio de los valles, y entre el Campo de Marte y el cementerio del Père Lachaise todo el asfalto era orégano y cabía el universo entero. Y aprendió Sole a decir «amigo» y «ami» casi a la vez, y «bicicleta» y «vélo», y «maestro» y «maître». Y lo que nos ha sido inoculado en la niñez no desaparece jamás, por muchas lavadoras que pongas para decolorar los recuerdos.

Pero la tierra que te vio nacer es un amor para siempre, y a Soledad, la mujer de Rufino,

«Somos el producto de

los pasos dados, Sole

bien lo sabe»

cada centímetro de Yecla le quemaba las entrañas, por eso agarraron las maletas de cartón con el escasísimo ajuar, y a los párvulos Juan Luis y Sole, y volvieron a casa, donde las

penas saben distintas y la alegría del paisaje hermano es ya un consuelo. Y que la Virgen del Castillo nos pille confesados.

Llegaron los ochenta con su ruido de rosas y su confeti a todas horas, primavera en vena tras el infinito invierno, y de Murcia a Valencia apenas media un paseo. Y fue allí, en la tierra de las naranjas y el fuego, donde comenzó a cobrar forma el sueño de vivir a cambio de cantar. Y la gloria, ¡bingo!, se presentó en los noventa. Y aunque había que repartir entre tres, salían las cuentas. Qué años aquellos, Sole. Qué verde era aquel valle y qué bello el solo acto de respirar. Y ahí están los discos y los premios y las giras para avalar que no fue un sueño. Por más que te pellizques, aquello, sí, ocurrió.

Pero no me preguntes cómo se pasa de ser presunto a reo, ni por qué donde antes había fraternidad y calma todo se vuelve de pronto frenético y oscuro. Solo que no hay mal que no se solvente con un puñetazo en la mesa y un portazo, por mucho que el vértigo no te

quite la vista de encima. Y la nueva vida que comenzó con un ojalá anda ahora de celebración. Somos el producto de los pasos dados, Sole bien lo sabe. Y aunque es un enigma qué

será lo que emocionará a los chavales del futuro, cuando suena el «Romance de Curro "El Palmo"» ella tiembla como una niña bajo la lluvia.

Sole solo sale sola en teoría. En escena, frente al público, su voz lleva el abrazo de unos cuantos inmortales. La vida empieza hoy, ahora, y mañana otra vez. Y así siempre. Que los heraldos negros frenen en seco, pues el camino por delante está soleado. Y no viajas sola.

#### **Egos**

Fran Gómez. MADRID

a cuenta atrás está a punto de llegar a cero. Ya solo quedan 24 horas para que dé comienzo en Tailandia el juicio contra Daniel Sancho, que se enfrenta a una condena a muerte si finalmente es declarado culpable de los delitos que se le imputan: el asesinato premeditado de Edwin Arrieta, el ocultamiento de su cuerpo y la destrucción de su pasaporte. El hijo del actor Rodolfo Sancho fue detenido en Koh Phangan el pasado 5 de agosto, y desde entonces han pasado ocho meses y cuatro días que han tenido en vilo a las dos familias afectadas.

Ahora, se encuentran ante varios escenarios posibles en los que todo puede pasar. Pese a la certeza inicial de la culpabilidad del acusado, motivada en parte por su propia confesión, los acontecimientos que han tenido lugar durante las últimas semanas hacen cada vez menos improbable que su pena sea mucho menor de la que se estimó al principio, e incluso, como confía él mismo, que sea absuelto de los cargos por los que ha sido investigado. «Estoy convencido, porque actué en defensa propia», declaró desde la cárcel de Koh Samui a la agencia de noticias EFE. En cualquier caso, será el juez instructor quien tenga la última palabra a partir de una serie de puntos clave que se han de poner sobre la mesa para comprender el que será uno de los juicios más mediáticos en España, y aunque sea en la distancia, en los últimos años.

#### Los tiempos

El juicio dará comienzo mañana en la isla de Koh Samui, en la que Sancho ha permanecido detenido desde que pasó a disposición judicial. El proceso se desarrollará a lo largo de 15 días laborables, de martes a viernes. Es decir, se celebrarán cuatro sesiones por semana que comenzarán con un alegato de aproximadamente cinco minutos de cada una de las partes: defensa y acusación.

De este modo, está previsto que el juicio termine el viernes 3 de mayo, también con un alegato final de los actores implicados. Sin embargo, es importante recordar en este sentido que el Código Procesal de Tailandia permite al juez dar por finalizado el proceso antes de lo previsto si este considera que ya cuenta con toda la información necesaria, con los testigos y pruebas suficientes



Daniel Sancho fue detenido en Koh Phangan, Tailandia, el 5 de agosto de 2023 por el presunto asesinato de Edwin Arrieta

**Mañana comienza un proceso** por el que se enfrenta a tres delitos, incluido el asesinato premeditado de Edwin Arrieta, por el que podría ser condenado a la pena capital

## Daniel Sancho: las claves de un juicio a vida o muerte

para dictar un veredicto. Aun así, teniendo en cuenta la dimensión de este caso, no parece probable que al magistrado le sobre tiempo para escuchar a todos los que han sido llamados a declarar, que as-

cienden a 27 solo en el caso de la defensa.

#### La defensa

Aunque el equipo de abogados estará encabezado por un letrado tailandés –el cuarto que se asignó a Sancho después de que los primeros abandonaran o fueran despedidos por «discrepancias»–, los despachos de Marcos García-Montes, Carmen Balfagón y Ra-

món Chippirrás han jugado un papel fundamental a la hora de establecer la estrategia de defensa. La línea principal pasará por invalidar parte del proceso de investigación que las autoridades tailandesas llevaron a cabo los días posteriores al crimen. Aseguran que se cometieron graves «irregularidades» que ponen en entredicho que Sancho asesinara a Arrieta de forma premeditada, tal y como sostiene la hipótesis de la policía. «Lo que Daniel cuenta desde el primer momento es que la víctima le atacó y él se defendió. Se ganaron su confianza y lo utilizaron para hacerle firmar unas declaraciones que él nunca ha realizado», explicó Balfagón a nuestro diario.

Se trata de un matiz importante, puesto que Sancho se enfrentaría entonces a un supuesto delito de homicidio imprudente, lo que, según estimaciones de su defensa,





«Big Joke», la cara del policía más visible de la investigación

#### La «gran broma» de la policía tailandesa

Pocos días antes de que arranque el juicio, se dio a conocer que el Departamento de Policía Metropolitana de Bangkok solicitó la semana pasada la emisión de una orden de arresto contra el antiguo subdirector Surachate Hakparn, conocido como «Big Joke», tras eludir hasta en dos ocasiones los requerimientos para responder unas cuestiones ante los agentes. Él era, al principio, la cara más visible de la investigación del caso de Daniel Sancho, hasta el punto de que fue quien atendió la primera rueda de Prensa convocada en Tailandia, en la que se explicaron los detalles del crimen ante la presencia de

medios internacionales. Fue retirado el pasado 20 de marzo a consecuencia de la investigación abierta contra él por su presunta implicación en una trama de sobornos relacionada con las apuestas ilegales en línea. De hecho, su casa fue registrada en septiembre en el marco de la misma operación. La orden de arresto se retiró el martes 2 de abril por la noche, después de que el afectado abonara una fianza de 100.000 baht -unos 2.500 euros - tras presentarse en una comisaría de Bangkok y responder a un interrogatorio de cerca de dos horas, según publicó el periódico local «The Nation».

le permitiría regresar a España «en

tres o cuatro años».

Para demostrar su teoría, los abogados se valdrán de la declaración de casi treinta testigos, entre quienes destacan amigos de Sancho, comerciantes locales e incluso su propio padre, Rodolfo Sancho. El actor se encuentra en Tailandia desde hace días, preparando el que puede ser un testimonio clave para el futuro de su hijo.

La comparecencia de los testigos llamados por la defensa está prevista para los días 25, 26 y 30 de abril, y 1, 2 y 3 de mayo.

#### La acusación

Igual que ocurre con la defensa, la acusación estará encabezada por la Fiscalía de Tailandia, aunque también ha trabajado codo con codo con el despacho español de Juan Gonzalo Ospina. El letrado ejerce como co-acusación para apoyar a la familia de Arrieta, con

muchos menos recursos que la de Sancho. De hecho, aunque estaba previsto que los padres de la víctima también declarasen de forma telemática para mostrar «el lado humano» de la pérdida de un hijo, finalmente no podrán ser escuchados por la diferencia horaria entre Tailandia y Colombia, además de que el tribunal no cuenta con los recursos técnicos suficientes para llevar a cabo la videoconferencia. Su avanzada edad y la «deplorable» situación en la que ha quedado su economía tras la muerte del cirujano les impide viajar hasta el archipiélago asiático para defender la memoria de su hijo.

Por supuesto, la dirección de la acusación es totalmente opuesta a la de la defensa y mantienen que la investigación por parte de la policía tailandesa se llevó a cabo de forma impecable y sin irregularidades. «Ha sido un trabajo riguroso. Se actuó a la altura de los estándares

de cualquier país europeo. Desde nuestro punto de vista, todas las autoridades tailandesas han actuado de forma correcta», manifestó Ospina ante este periódico. De hecho, está casi seguro de que la estrategia de la defensa no prosperará porque «en el procedimiento judicial y en los autos se confirma que se ha respetado el derecho de defensa de su cliente».

Los 28 testigos propuestos por la Fiscalía, incluido un trabajador del servicio de limpieza de Koh Samui yel sujeto que encontró parte de los restos mortales de Arrieta, declararán los primeros días del juicio, mañana, el 12, 17, 19 y 23 de abril.

#### La indemnización

Más allá de la pena que se le imponga si finalmente es declarado culpable de alguno de los delitos que se le imputan, la acusación también exigirá que Sancho se haga cargo de parte de su respon-

sabilidad civil, es decir, que abone una indemnización a la familia de la víctima. La cuantía se ha estipulado en 410.000 euros, y para calcularla se ha tenido en cuenta el nivel de ingresos de Arrieta, que ascendía a 30.000 euros anuales, con los que mantenía a sus padres y hermana en Colombia: «Es muy difícil cuantificar cuánto cuesta la vida de un ser querido. (...) Edwin era el motor económico de la familia», según los letrados. Sin embargo, desde el despacho de Ospina muestran su desconfianza en cuanto a que la familia de Arriete llegue a ver un solo céntimo de esa indemnización que pudiera corresponderles: «Sabemos que va a ser de cobro imposible o no será totalmente cobrada porque Daniel Sancho es insolvente. De forma independiente de lo que jurídicamente nos corresponde, somos conscientes de que la cantidad solicitada es de difícil cobro».

#### Diario de un viejo que le grita al televisor

#### Él con la calavera en la mano

#### Jesús Amilibia

Cuando lo vi la pasada semana en el Valle de los Caídos, con su profiláctica bata blanca y rodeado de restos humanos, me lo imaginé, no en el paisaje ideal del Perro Xanxe (un paraíso de huesos), sino vestido de príncipe de Dinamarca y recitando el inicio del famoso monólogo de «Hamlet» con la calavera en la diestra o en la zurda, como prefieran, al estilo Laurence Olivier: «Ser o no ser, esta es la cuestión. ¿Cuál es más digna acción del ánimo: sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta u oponer los brazos a este torrente de calamidades y darles fin con atrevida resistencia?». Él hubiera puesto especial énfasis y gravedad en la palabra resistencia, recordando su manual. Ya ha profetizado, eufórico, que gobernará no nueve meses, que eso sería un embarazo, sino nueve años.

¿Qué mensaje nos ha querido enviar Él desde ese escenario de cuento de Allan Poe o de laboratorio forense? ¿Que ya no le sirve solamente sacar a pasear los esqueletos de Franco y José Antonio Primo de Rivera? ¿Qué los huesos son también suyos o que Él es un hueso duro de roer? ¿Qué a partir de ahora todo va a ser una película de terror? ¿Qué Él es el especialista de la serie «SCI Miami» o «Nueva York», a elegir, que va a leer en esos restos toda la memoria democrática de nuestra Guerra Civil? ¿Que el resto de legislatura va a batallar y navegar bajo bandera pirata, una calavera con dos tibias cruzadas, en plan totalmente Barbarroja?

Hay que ver, dirán las lenguas viperinas, con qué mimo elige los huesos para su dóberman. Pero como final glorioso de la escena necrofílica nada mejor que volver a «Hamlet»: «Algo huele a podrido y no sólo en Dinamarca». La adulteración es mía. Perdón, don William.



#### Geografía mítica

## Los caminos del Señor llevan a Oviedo

#### David Hernández de la Fuente. MADRID

as diversas tradiciones sobre el rostro de Cristo, impreso de forma milagrosa en una tela, remontan en último término a la imagen de Edesa, un retrato en lienzo del santo rostro que le llegó al rey Abgar

de Osroene, según la tradición el primer monarca cristiano, de manos de un discípulo cercano a los apóstoles. Esta tradición remite, por un lado, al paño de la Verónica, pero también al sudario de Cristo tras su descendimiento, con su amortajamiento por José de Arimatea y Nicodemo. Hay una larga historia acerca del paradero de estos lienzos. La leyenda, acrecida por escritores diversos ya en tiempos de Constantino, se ha extendido por Oriente y Occidente, sobre todo entre los siglos IV y VI.

Corre esta tradición en paralelo con la de la Vera Cruz, que también hunde sus raíces en la época de Constantino y que, como esta reliquia, en cierto momento se multiplica y se expande por todo el orbe cristiano. Los testimonios sobre el sudario de Cristo hacen pensar en una recepción iconográfica temprana al hilo de la controversia sobre la representación iconográ-

fica de lo divino que atenazó al cristianismo primitivo, ya desde el concilio de Elvira en el siglo IV hasta la controversia iconoclasta en el VIII.

#### Claves teológicas

Un ejemplo de ello es el poeta Nono de Panópolis, que escribe una paráfrasis en verso homérico al Evangelio de San Juan en el V, amplificando notablemente cada versículo en varios hexámetros. En ellos, además de retórica, se nota el eco de comentarios contemporáneos a las Escrituras e incluso de reflejos iconográficos. Cuando Nono describe, por ejemplo, los sudarios que envuelven los cuerpos de Lázaro y de Cristo en el relato de San Juan, glosa los pasajes hablando de la morfología de las vendas de lino y la manera en que estaba atado el sudario, dando claves teológicas y metafóricas mediante la adjetivación. Es posible que ya en el siglo V, cuando escribe este poeta grecoegipcio, hubiera alguna reliquia o imagen de la crucifixión con tres clavos -a los que alude-, un rostro en paño o alguna ekphrasis o descripción más detallada de estos supuestos «realia» de la Pasión.

Otros testimonios acreditan la leyenda en el siglo siguiente, cuando un peregrino en el «Itinerarium Antonini Piacentini» refiere la existencia de una gru-

#### Este santo sudario venerado

Asturias junto al avance islámico de los Santos Lugares, pasando por Toledo, Sevilla y Cartagena

x.com/byneontelegram
x.com/byneontelegram
x.com/byneontelegram
x.com/byneontelegram
x.com/byneontelegram
x.com/byneontelegram
x.com/byneontelegram
x.com/byneontelegram

La reliquia del Santo (1601)
(COL) 4 Sudario se encuentra en la 147

Catedral de Oviedo

ta cerca del Jordán donde se mostraba el sudario de Cristo. En el VII se produce la gran turbulencia en la región sirio-palestina con la captura de Jerusalén por los persas sasánidas y la pérdida de sus reliquias (la Vera Cruz). Jerusalén y las reliquias son recuperadas por el emperador Heraclio, pero pronto la región queda definitivamente en manos árabes a partir de la década de 640. Pero en ese mismo siglo un obispo franco cita el sudario, que será evocado también por el santo iconófilo Juan de Damasco en el VIII, también bajo dominio árabe y en plena controversia de los iconos. Pero el interés occidental por las reliquias se remonta ya a la época carolingia, cuando la corte de Carlomagno recibe noticias de la existencia de estas santas reliquias en Jerusalén. Desde entonces cunde una leyenda, sobre todo a partir del siglo X, sobre los objetos de poder adquiridos en Oriente por el emperador y distribuidos en multitud de reliquias a lo largo de todo el corazón de Europa desde el imperio romano-germánico. No es descabellado asociarla con el origen de la literatura en torno al Grial y la perfecta caballería, así como con el germen ideológico que luego engendra el espíritu de las cruzadas. Uno de los restos más impactantes que pertenece a esta tradición medieval de reliquias es el llamado Sudario de Oviedo, una gran tela que está en la catedral de la capital asturiana. Se documentó la solemne apertura del arca que la albergaba, entre otras muchas reliquias, en presencia del rey Alfonso VI de León el 14 de marzo de 1075, una caja que supues-

tamente había sido preservada del avance islámico desde esa época de pérdida de los Santos Lugares, con un itinerario legendario que pasa por Toledo, Sevilla y Cartagena, ascendiendo geográficamente hasta Oviedo.

El obispo Pelayo da un recuento legendario de estos caminos del rostro de Oviedo desde la época del visigodo Sisebuto cuando la caja llena de reliquias es transportada desde África, coincidiendo con la época de turbación en el Mediterráneo oriental de Heraclio y sus antecesores inmediatos. Luego sería llevada a Toledo hasta el final del reinado de Rodrigo y finalmente habría recalado en Asturias.

Otra leyenda la relaciona con Santo Toribio de Astorga, obispo de comienzos del siglo V que habría sido responsable del traslado de algunas reliquias, como el famoso «Lignum crucis» del monasterio que lleva su nombre en Liébana. Independientemen-

te de la veracidad o no de esos itinerarios, que se encuentran también en otras crónicas o historias, como la silense o la España sagrada, más relevante parece la dimensión mítico-narrativa y, por supuesto, la constante devoción popular de que han gozado estas reliquias. Otro asunto es, sin duda, cómo se entrelazan sus leyendas y apariciones con las diversas fundaciones monásticas y cortes nobiliarias o regias, en este caso, en Asturias y Castilla, como legitimación política o medio de control. Y, por supuesto, el hilo de historia mitificada con la idea goticista que tiende puentes entre los reinos del medievo peninsular y el mundo visigodo, que hace a estas reliquias portadoras de la cultura cristiana.

Hoy siguen contando con un gran número de devotos: un ejemplo clave es el de este sudario ovetense, enormemente venerado y que cuenta incluso con una nutrida nómina de defensores de su autenticidad, en la disciplina que se ha dado en llamar sindonología. Hay quienes lo comparan con la Sábana Santa de Turín y, pese a lo problemático de las fuentes históricas –e incluso del análisis y datación del tejido y los restos biológicos–, piensan que estas piezas de tela podrían ser las herederas de esa vieja tradición de la imagen sobrenatural del sudario de Cristo. LA RAZÓN . Lunes. 8 de abril de 2024



Plaza de Oriente, s/n — Madrid



















El Teatro Real es una institución adherida al programa Bono Cultural Joven

44 TIEMPO

Lunes. 8 de abril de 2024 • LA RAZÓN



#### Abundante nubosidad

Te prevé que entre en la Península un frente atlántico dejando abundante nubosidad y precipitaciones en la mitad noroeste, más abundantes en Pirineos, Cantábrico y Galicia, donde podrían llegar a persistentes en su mitad occidental, y con probabilidad de afectar también a últimas horas al resto de regiones, exceptuando al entorno de Alborán y extremos este y sureste peninsulares donde no se esperan. Tampoco se espera que alcance a Baleares, con intervalos de nubes medias y altas. No se descarta que se pueda producir alguna tormenta o granizada ocasional en áreas de la mitad norte peninsular, y tras el paso del frente tenderá a poco nuboso en la mitad oeste. Por otrolado, previo paso al frente, se dará abundante nubosidad de tipo medio y alto en el tercio este peninsular, con probabilidad de dejar alguna precipitación a primeras horas en el entorno de Aragón, con mayor intensidad en el Pirineo. Se esperan nevadas en las montañas del extremo norte, con una cota por encima de 2000 metros bajando a 1400/1800 metros en Pirineos y a 900/1200 m en el resto, con posibles acumulaciones significativas en la Cantábrica.



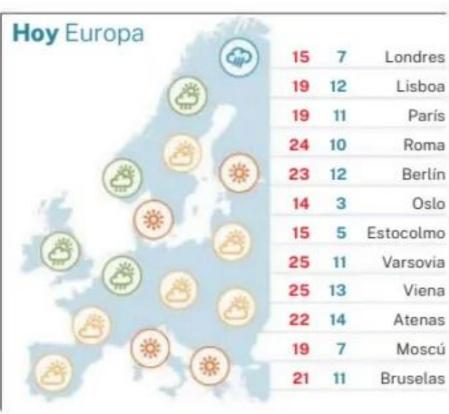

#### A tener en cuenta



El Gobierno de Bolivia inauguró la primera planta productora de biodiésel en el país con la que se busca dejar de depender de la importación de combustibles que en 2023 demandó unos 3.000 millones de dólares.



Un par de dientes de 4.000 años de antigüedad encontrados en una cueva de Irlanda revelaron el impacto «desmesurado» que tienen los cambios en la dieta sobre la salud de los seres humanos, con evidencias de una pérdida de la diversidad de microorganismos bucales respecto a nuestros antepasados.

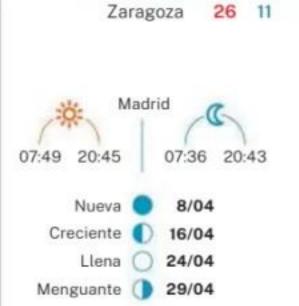

18

15

15

15

17

18

23

15

19

15

23 19

20 11

23 11

22 13

20 10

30 15

25 15

22 17

22 7

3

8

5

6

5

8

5

5

Oviedo

Palencia

Las Palmas

Pamplona

Pontevedra

Salamanca

Santander

Tarragona

Segovia

Sevilla

Soria

Teruel

Toledo

Vitoria

Zamora

Valencia

Valladolid

Palma de Mallorca

Sta. Cruz de Tenerife

#### **Embalses** % capacidad Tajo Guadiana Guadalquivir Ebro Duero Miño-Sil Júcar Guadalete-Bar. Med. Andaluza Segura Galicia Costa Cataluña Int. Cantábrico Occ. Tinto, Odiel y P. Cantábrico Or. P. Vasco Int. 0 20 40 60 80 100

| FIEC       | ipitaciones                                           |
|------------|-------------------------------------------------------|
|            | Media 11,2L/m <sup>2</sup>                            |
| 00000      | Galicia, Aragón y<br>Asturias                         |
| 00001<br>L | Cantabria, Castilla y eón, País Vasco y Navarra       |
| Mad        | Extremadura,<br>rid, Cataluña y Castilla-La<br>Mancha |
| 005        | Andalucía                                             |
| 92         | C. Valenciana y Canarias                              |
| 0          | Resto de comunidades                                  |

Precipitaciones

| kilómetros esquiables |                   |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| Grandvalira           | 121 /215          |  |  |  |  |  |
| Formigal              | 88/143            |  |  |  |  |  |
| Baqueira Beret        | 64/170            |  |  |  |  |  |
| Sierra Nevada         | <b>36</b> /112,5  |  |  |  |  |  |
| Astún                 | 29/50,5           |  |  |  |  |  |
| Port Ainé             | <b>25</b> /27     |  |  |  |  |  |
| Boí Taüll             | 25/46             |  |  |  |  |  |
| Candanchú             | <b>23,5</b> /50,5 |  |  |  |  |  |
| Cerler                | 20/80             |  |  |  |  |  |

Fetaciones con más



**COPA DEL REY** 

El desquite de **Nico Williams** y de todo Bilbao

Pág. 49



NBA

El «33» de **Marc Gasol** ya es leyenda en Memphis Págs. 50 - 51





LUNES 8 DE ABRIL DE 2024



Fran Castro. MADRID

n Ferrari, todo lo que no sea ganar produce un ambiente muy tensoy cortante dentro de la compañía. Algo que se refleja fielmente en la fábrica de Maranello, que vive la competición de forma muy especial. Lo de vencer es algo que no hacen desde 2007, aunque todavía sigue siendo el equipo más laureado. Eso sí, mantienen todavía una filosofía que hace que la pelea esté dentro y fuera de la pista. Este año sobre el asfalto es cierto que están dando los pasos adecuados para acercarse a Red Bull, sobre todo, en determinados circuitos, pero lo que está tensando el ambiente es que la referencia de la «Scuderia» sea Carlos Sainzy no Charles Leclerc. El renEl de Ferrari, con la tercera plaza, es el único piloto que firma un pleno de podios y es la referencia del equipo italiano. En Japón, volvió a ganar Verstappen

# Sainz confirma su rebelión en Ferrari

dimiento de ambos pilotos ha sido similar en las tres temporadas que ya han compartido box y en esta cuarta el único que pone la salsa es el español. En la clasificación general sólo les separan cuatro puntos, aunque el madri-

leño no está por delante porque no pudo disputar el Gran Premio de Arabia Saudí por culpa de una apendicitis. Sainz no sólo está entendiendo mejor el coche que su compañero, sino que ahora también es más rápido en clasificación y eso pone nerviosos a quienes decidieron no renovarle, empezando por el jefe de equipo, Fred Vasseur.

En Japón, el madrileño optó por una estrategia a dos paradas y en las vueltas finales tuvo que adelan-

tar a Leclerc, que sólo hizo una parada y aguantó con neumáticos duros casi toda la carrera. Pero la superioridad de Sainz era tan grande que en el momento previo a encontrarse en pista desde la radio advirtieron a Leclerc que era imposible frenar a su compañero, que no intentara nada porque venía con ruedas frescas y que su carrera era con otro piloto. El monegasco ni siquiera contestó y acató las órdenes. Sainz pasó como un avión y se subió de nuevo al podio. Eso sí, Leclerc hizo una gran prueba para salir octavo (fruto de una mala actuación en clasificación) y acabar cuarto. Pero en Italia ya se empieza a cuestionar la decisión de renovar al de Mónaco y traer a Hamilton cuando el que está por delante de ellos dos es Sainz... con el mismo coche en el caso de su compañero. El inglés está siendo superado por Russell,



**DEPORTES 47** LA RAZON • Lunes, 8 de abril de 2024

#### Fórmula Uno

| Gran Premio de Japón                 |             |
|--------------------------------------|-------------|
| 1. Max Verstappen (Hol/Red Bull)     | 1h.54.23.56 |
| 2. Sergio Pérez (Mex/Red Bull)       | +12.53      |
| 3. Carlos Sainz (Esp/Ferrari)        | +20.86      |
| 4. Charles Leclerc (Mon/Ferrari)     | +26.52      |
| 5. Lando Norris (Gbr/McLaren)        | +29.70      |
| 6. Fernando Alonso (Esp/Aston Martin | n) +44.27   |
| 7. George Russell (Gbr/Mercedes)     | +45.95      |
| 8. Oscar Piastri (Aus/McLaren)       | +47.52      |
| 9. Lewis Hamilton (Gbr/Mercedes)     | +48.62      |
| Mundial                              |             |
| 1. Max Verstappen (Hol/Red Bull)     | 77 punto    |
| 2. Sergio Pérez (Mex/Red Bull)       | 64 pt       |
| 3. Charles Leclerc (Mon/Ferrari)     | 59 pt       |
| 4. Carlos Sainz (Esp/Ferrari)        | 55 pt       |
| 8. Fernando Alonso (Esp/Aston Martin | n) 24 pt    |

Proximo GP: China, 20 y 21 de abril Carrera Sprint, sábado 05:00 Gran Premio, domingo 09:00h

> Carlos Sainz también se subió al podio en el Gran Premio de Japón en Suzuka

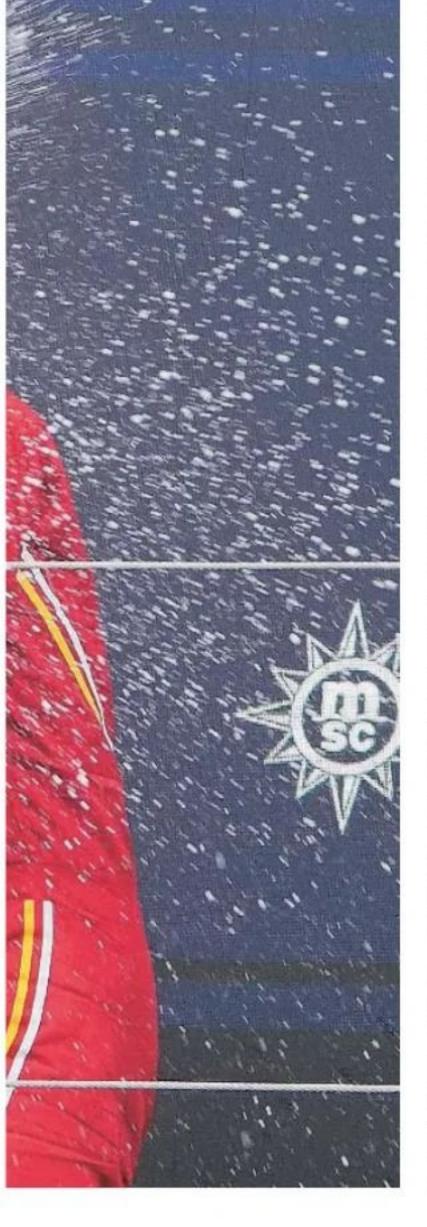

séptimo, y sus carreras con el Mercedes empiezan a ser pobres a pesar del monoplaza. ¿Cómo hará Ferrari para que las cosas se igualen? Pues conociendo la historia del equipo italiano esto no tardará mucho en llegar...

Sainz saboreó el tercer puesto después de una gran actuación: «Estoy muy contento, ha sido una buena carrera; muy dura a causa de la degradación de los neumáticos. Afortunadamente, luego vinieron las nubes y la degradación bajó. Pero tuve que adelantar muchos coches, algo que es muy complicado aquí, en Suzuka», afirmó. «Y ahora a mejorar este coche, porque está claro que hay circuitos como Suzuka en los que no podemos ganar. Pero luego llegan otros, como Australia (donde ganó), en los que, a lo mejor sí», dijo.

Sobre su situación actual, en la que no tiene equipo para la próxima temporada comentó que «se puede mirar de dos maneras esta situación. Por un lado, es una pena no seguir el año que viene, visto lo bien que estamos yendo con Ferrari, con mi grupo de ingenieros y de mecánicos, que estamos haciendo un trabajo que creo que no se puede pedir más. Da un poco de rabia tener que irse el año que viene. Pero, por otro lado, me abre puertas y la posibilidad de ir a otro equipo a, como espero, poder luchar por ese Mundial que en Ferrari llevo buscando tres o cuatro años. Así que, nada, ahora tocará tomar decisiones importantes. A ver qué opciones hay. Y la gente ya sabe que disponible, estoy; y que rápido, voy. Así que, ver qué pasa».

La carrera de Suzuka fue un nuevo monólogo de Red Bull y Verstappen, que no falló en ninguna de las dos salidas (se reanudó por un accidente de Albon y Ricciardo en la primera vuelta) y fue un «martillo» vuelta a vuelta para obtener su tercera victoria de la temporada, la 57 desde que está en la Fórmula Uno. Eligió bien el momento de hacer los pasos por boxes y en ningún momento vivió complicaciones. Sí las tuvo su compañero Pérez, que acabó segundo, pero debió pelear más con coches que son inferiores como el McLaren, el Mercedes o el propio Ferrari.

Sainz quiso inquietarle en los momentos finales, aunque no pasó de ahí por el buen ritmo del RB20. Ahora el campeonato descansa dos semanas y luego volverá a China, que desde la pandemia no celebra un Gran Premio. Tanto Ferrari como el propio Carlos Sainz tienen puestas muchas esperanzas en esta carrera.



Fernando Alonso acabó sexto en el Gran Premio de Japón

## Imposible más con menos

Alonso, sexto, demostró que está muy por encima del potencial del Aston Martin. «Mi mejor carrera desde hace un año», asegura

F. Castro. MADRID

Fernando Alonso volvió a hacer una de esas grandes carreras que pasan inadvertidas en televisión, pero que están llenas de esfuerzo, conocimiento, experiencia y valentía...porque llevar el Aston Martin al sexto puesto por delante de los McLaren y los Mercedes es algo que en estos equipos no son capaces de explicarse. El español arrancó quinto y peleó con coches que claramente están por delante. Sufrió con Piastri durante casi toda la carrera, pero la joya australiana se enteró por qué Alonso está considerado uno de los mejores pilotos de la historia. No pudo adelantarle y en el tramo final, el español no se alejaba demasiado para que el de McLaren tuviera DRS y pudiera defenderse del Mercedes de Russell, que era el verdadero rival del piloto de Aston Martin. El ovetense cruzó la línea de meta en sexta plaza y con el mismo coche, su compañero Lance Stroll lo hizo en la duodécima... Por cosas así, el asturiano está, con 42 años, en las quinielas de escuderías como Red Bull, Mercedes y Aston Martin, que quiere renovarle a toda costa porque «maquilla» todas las carencias técnicas del coche y lo coloca en

lugares donde realmente no le corresponde.

«Seguramente es algo difícil de certificar, pero en mi opinión ésta ha sido mi mejor carrera desde hace al menos un año. Desde entonces, no tenía un fin de semana tan completo como éste. Pero está claro que tenemos el quinto coche. Red Bully Ferrari están en otra liga aparte, y Mercedes y

McLaren también están delante de nosotros. Así que nuestraposición natural es la novenayla décima, en cada crono y en cada carrera», afirmó.

«Hicimos un quinto ayer (clasificación), que fue un pequeño milagro; y un sextohoy(en carrera), que fue un gran milagro.

Tendré esta carrera siempre en mi memoria, pero será abandonada por el público en general en dos o tres días», comentó el ovetense, que admitió que le ofrecía su DRS al australiano Oscar Piastri (McLaren), octavo al final, para protegerse de esa forma de un hipotético ataque final del inglés George Russell (McLaren),

que cruzó la meta en séptima posición. «No sé qué decir, porque después de lo de Australia (donde fue sancionado con veinte segundos de penalización, que le hicieron perder dos puestos, para acabar octavo) igual me descalifican para el resto del campeonato», bromeó Fernando. «Pero está claro que teniendo a Piastri detrás, era una manera de defen-

derse de Russe-

ll», admitió, acto

DRSalsegundoy

protegerse del

tercero. Es una

cosa normal, que

Con 42 años, el seguido. «Seguramente quitaba piloto asturiano un poco de batería en la última quinielas de los recta, para que Piastri se acercamejores equipos ra a un segundo. Creo que también lo utilizaba Carlos el año pasado en Singapur, para darle

Al final se defendió dando DRS a Piastri y así evitar a Russell

está en las

hacemos en las carreras», comentó Alonso.

Ahora vienen dos semanas en las que podría darse un empujón, a tres bandas, en las negociaciones que llevan de forma paralela pilotos como Sainz, Alonso y Pérez, que son los tres que finalizan contrato en 2024 y son los protagonistas del mercado.



≥ Descenso

Liga de Campeones Liga Europa

#### LALIGA 🙈

| -   | Chelon W     |     |            |       |    | PARTIDOS |     |    |    |    |     |    |    |     |     | onics 1 | GOLES |     |    |    |       |    |
|-----|--------------|-----|------------|-------|----|----------|-----|----|----|----|-----|----|----|-----|-----|---------|-------|-----|----|----|-------|----|
|     | EQUIPOS      |     | Ptos. d.g. |       |    | Tot      | tal |    |    | Ca | ısa |    |    | Fue | era |         | To    | tal | Ca |    | Fuera |    |
| _   | 2000 1000    |     |            | - 100 | J. | G.       | E.  | P. | ı  | G. | E.  | P. | J. | G.  | E.  | P.      | F.    | C.  | F. | C. | F.    | C. |
| 1.  | R. Madrid    | (3) | 75         | 46    | 30 | 23       | 6   | 1  | 15 | 13 | 2   | 0  | 15 | 10  | 4   | 1       | 66    | 20  | 37 | 7  | 29    | 13 |
| 2.  | Barcelona    | (3) | 67         | 27    | 30 | 20       | 7   | 3  | 16 | 12 | 1   | 3  | 14 | 8   | 6   | 0       | 61    | 34  | 34 | 19 | 27    | 15 |
| 3.  | Girona       | 0   | 65         | 26    | 30 | 20       | 5   | 5  | 15 | 12 | 2   | 1  | 15 | 8   | 3   | 4       | 62    | 36  | 38 | 16 | 24    | 20 |
| 4.  | Atlético     | 49  | 58         | 21    | 30 | 18       | 4   | 8  | 15 | 13 | 1   | 1  | 15 | 5   | 3   | 7       | 56    | 35  | 34 | 16 | 22    | 19 |
| 5.  | Athletic     | A   | 56         | 22    | 30 | 16       | 8   | 6  | 15 | 11 | 3   | 1  | 15 | 5   | 5   | 5       | 50    | 28  | 36 | 14 | 14    | 14 |
| 6.  | R. Sociedad  | 4   | 49         | 12    | 30 | 13       | 10  | 7  | 14 | 6  | 5   | 3  | 16 | 7   | 5   | 4       | 43    | 31  | 21 | 15 | 22    | 16 |
| 7.  | Valencia     |     | 44         | 1     | 30 | 12       | 8   | 10 | 15 | 8  | 5   | 2  | 15 | 4   | 3   | 8       | 33    | 32  | 18 | 8  | 15    | 24 |
| 8.  | Betis        |     | 42         | 0     | 30 | 10       | 12  | 8  | 15 | 7  | 6   | 2  | 15 | 3   | 6   | 6       | 36    | 36  | 21 | 13 | 15    | 23 |
| 9.  | Osasuna      |     | 39         | -7    | 30 | 11       | 6   | 13 | 15 | 6  | 3   | 6  | 15 | 5   | 3   | 7       | 36    | 43  | 17 | 21 | 19    | 22 |
| 10. | Villarreal   |     | 38         | -5    | 30 | 10       | 8   | 12 | 16 | 5  | 4   | 7  | 14 | 5   | 4   | 5       | 48    | 53  | 26 | 26 | 22    | 27 |
| 11. | Getafe       |     | 38         | -6    | 30 | 9        | 11  | 10 | 15 | 8  | 4   | 3  | 15 | 1   | 7   | 7       | 37    | 43  | 18 | 14 | 19    | 29 |
| 12. | Las Palmas   |     | 37         | -4    | 30 | 10       | 7   | 13 | 15 | 6  | 4   | 5  | 15 | 4   | 3   | 8       | 29    | 33  | 17 | 13 | 12    | 20 |
| 13. | Alavés       |     | 32         | -10   | 30 | 8        | 8   | 14 | 15 | 6  | 3   | 6  | 15 | 2   | 5   | 8       | 26    | 36  | 15 | 17 | 11    | 19 |
| 14. | Sevilla      |     | 31         | -7    | 30 | 7        | 10  | 13 | 15 | 4  | 5   | 6  | 15 | 3   | 5   | 7       | 37    | 44  | 21 | 23 | 16    | 21 |
| 15. | Mallorca     |     | 31         | -10   | 30 | 6        | 13  | 11 | 15 | 5  | 7   | 3  | 15 | 1   | 6   | 8       | 25    | 35  | 14 | 12 | 11    | 23 |
| 16. | R. Vallecano |     | 30         | -13   | 30 | 6        | 12  | 12 | 14 | 2  | 7   | 5  | 16 | 4   | 5   | 7       | 25    | 38  | 14 | 22 | 11    | 16 |
| 17. | Celta        |     | 28         | -12   | 30 | 6        | 10  | 14 | 15 | 3  | 5   | 7  | 15 | 3   | 5   | 7       | 32    | 44  | 10 | 17 | 22    | 27 |
| 18. | Cádiz        | *   | 25         | -19   | 30 | 4        | 13  | 13 | 15 | 4  | 7   | 4  | 15 | 0   | 6   | 9       | 21    | 40  | 14 | 17 | 7     | 23 |
| 19. | Granada      | *   | 14         | -30   | 30 | 2        | 8   | 20 | 15 | 2  | 6   | 7  | 15 | 0   | 2   | 13      | 30    | 60  | 18 | 26 | 12    | 34 |
| 20. | Almería      | ¥   | 13         | -32   | 30 | 1        | 10  | 19 | 15 | 0  | 8   | 7  | 15 | 1   | 2   | 12      | 28    | 60  | 14 | 28 | 14    | 32 |

| PRIMERA<br>DIVISIÓN | Alavés | Almería | Athletic | Atlético | Barcelona | Betis | Cádiz | Celta | Getafe | Girona | Granada | Las Palmas | Mallorca | Osasuna | R. Madrid | R. Sociedad | R. Vallecano | Sevilla | Valencia | Villarreal |
|---------------------|--------|---------|----------|----------|-----------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------|----------|---------|-----------|-------------|--------------|---------|----------|------------|
| Alavés              |        | 1-0     | 0-2      |          | 1-3       | 1-1   | 1-0   |       |        |        | 3-1     | 0-1        | 1-1      | 0-2     | 0-1       | 0-1         | 1-0          | 4-3     | 1-0      | 1-1        |
| Almeria             | 0-3    |         | 0-0      | 2-2      |           | 0-0   |       | 2-3   |        | 0-0    | 3-3     | 1-2        | 0-0      | 0-3     | 1-3       | 1-3         | 0-2          | 2-2     | 2-2      |            |
| Athletic            | 2-0    | 3-0     |          | 2-0      | 0-0       | 4-2   | 3-0   | 4-3   | 2-2    | 3-2    |         | 1-0        | 4-0      |         | 0-2       | 2-1         | 4-0          |         | 2-2      |            |
| Atlético            | 2-1    | 2-1     |          |          | 0-3       | 2-1   | 3-2   |       | 3-3    |        | 3-1     | 5-0        | 1-0      |         | 3-1       | 2-1         | 2-1          | 1-0     | 2-0      | 3-1        |
| Barcelona           | 2-1    | 3-2     | 1-0      | 1-0      |           | 5-0   | 2-0   | 3-2   | 4-0    | 2-4    | 3-3     | 1-0        | 1-0      | 1-0     | 1-2       |             |              | 1-0     |          | 3-5        |
| Betis               | 0-0    |         | 3-1      | 0-0      | 2-4       |       | 1-1   |       | 1-1    | 1-1    | 1-0     | 1-0        | 2-0      | 2-1     | 1-1       |             | 1-0          |         | 3-0      | 2-3        |
| Cádiz               | 1-0    | 1-1     | 0-0      | 2-0      |           | 0-2   |       | 2-2   |        | 0-1    | 1-0     |            |          | 1-1     | 0-3       | 0-0         | 0-0          | 2-2     | 1-4      | 3-1        |
| Celta               | 1-1    | 1-0     |          | 0-3      | 1-2       | 2-1   | 1-1   |       | 2-2    | 0-1    | 1-0     |            | 0-1      | 0-2     | 0-1       | 0-1         | 0-0          | 1-1     |          |            |
| Getafe              | 1-0    | 2-1     |          |          | 0-0       | 1-1   | 1-0   | 3-2   |        | 1-0    | 2-0     | 3-3        |          | 3-2     | 0-2       |             | 0-2          | 0-1     | 1-0      | 0-0        |
| Girona              | 3-0    | 5-2     | 1-1      | 4-3      |           | 3-2   |       | 1-0   | 3-0    |        |         | 1-0        | 5-3      | 2-0     | 0-3       | 0-0         | 3-0          | 5-1     | 2-1      |            |
| Granada             |        | 1-1     | 1-1      | 0-1      | 2-2       | 1-1   | 2-0   |       | 1-1    | 2-4    |         | 1-1        | 3-2      |         |           | 2-3         | 0-2          | 0-3     | 0-1      | 2-3        |
| Las Palmas          |        | 0-1     | 0-2      | 2-1      | 1-2       |       | 1-1   | 2-1   | 2-0    |        | 1-0     |            | 1-1      | 1-1     | 1-2       | 0-0         | 0-1          |         | 2-0      | 3-0        |
| Mallorca            | 0-0    |         | 0-0      |          | 2-2       | 0-1   | 1-1   | 1-1   | 0-0    | 1-0    | 1-0     |            |          | 3-2     |           | 1-2         | 2-1          | 1-0     | 1-1      | 0-1        |
| Osasuna             | 1-0    | 1-0     | 0-2      | 0-2      | 1-2       |       | 2-0   | 0-3   | 3-2    | 2-4    | 2-0     | 1-1        |          |         | 2-4       | 1-1         | 1-0          | 0-0     |          |            |
| R. Madrid           |        | 3-2     | 2-0      | 1-1      |           |       |       | 4-0   | 2-1    | 4-0    | 2-0     | 2-0        | 1-0      | 4-0     |           | 2-1         | 0-0          | 1-0     | 5-1      | 4-1        |
| R. Sociedad         | 1-1    |         | 3-0      |          | 0-1       | 0-0   | 2-0   | 1-1   | 4-3    | 1-1    | 5-3     |            | 1-0      | 0-1     |           |             | 0-0          | 2-1     |          | 1-3        |
| R. Vallecano        | 2-0    |         |          | 0-7      | 1-1       | 2-0   | 1-1   | 0-0   |        | 1-2    |         | 0-2        | 2-2      |         | 1-1       | 2-2         |              | 1-2     | 0-1      | 1-1        |
| Sevilla             | 2-3    | 5-1     | 0-2      | 1-0      |           | 1-1   |       | 1-2   | 0-3    | 1-2    |         | 1-0        |          | 1-1     | 1-1       | 3-2         | 2-2          |         | 1-2      | 1-1        |
| Valencia            |        | 2-1     | 1-0      | 3-0      | 1-1       |       | 2-0   | 0-0   | 1-0    |        | 1-0     | 1-0        | 0-0      | 1-2     | 2-2       | 0-1         |              | 0-0     |          | 3-1        |
| Villarreal          | 1.1    | 21      | 2.3      | 12       | 2 4       | 1.2   | 0.0   | 3.2   | 1.1    | 1.2    | 5.1     | 1.2        | 1.1      | 3.1     |           | 0.3         |              |         | 1.0      | = 10       |

#### PRÓXIMA JORNADA

| Athletic     |   | Villarreal  |
|--------------|---|-------------|
| Atlético     | - | Girona      |
| Betis        | - | Celta       |
| Mallorca     | - | Real Madrid |
| Osasuna      |   | Valencia    |
| Las Palmas   | - | Sevilla     |
| R. Sociedad  | - | Almería     |
| Cádiz        | - | Barcelona   |
| R. Vallecano | - | Getafe      |
| Granada      | - | Alavés      |

#### JORNADA 32 (19-22 ABRIL)

Athletic - Granada Celta-Las Palmas R. Vallecano - Osasuna Valencia-Betis Girona - Cádiz Getafe-R. Sociedad Almería-Villarreal Alavés-Atlético Real Madrid - Barcelona Sevilla - Mallorca

#### GOLEADORES

16 Bellingham (1p, R. Madrid), Budimir (3p, Osasuna) y Dovbyk (4p, Girona). 15 Borja Mayoral (4p, Getafe). 14 Morata (Atlético) y Sorloth (Villarreal).

#### LA QUINIELA

Jornada: 49 Fecha: 7-4-2024

| Eldense-Andorra        |   |   | 2       |
|------------------------|---|---|---------|
| Levante-Zaragoza       | 1 |   |         |
| Huesca-Leganés         |   | X |         |
| Mirandés-Sporting      |   |   | 2       |
| Villarreal B-Burgos    | 1 |   | - Tire- |
| Espanyol-Albacete      | 1 |   |         |
| Tenerife-Eibar         | 1 |   |         |
| Cartagena-Valladolid   |   |   | 2       |
| Racing de SAlcorcón    |   |   |         |
| C. Palace-M. City      |   |   | 2       |
| Aston Villa-Brentford  |   | X |         |
| Brighton-Arsenal       |   |   | 2       |
| M. United-Liverpool    |   | X |         |
| Sheffield-Chelsea      |   | X |         |
| Athletic Club-Mallorca | 1 | - | 1       |

#### COMENTARIO

La recaudación de esta jornada de La Quiniela ha ascendido a 1.926.537,00 euros, sin bote acumulado. El escrutinio no se conocerá hasta esta noche, una vez termine el Racing-Alcorcón, correspondiente a la casilla 9.

#### LALIGA A HYPERMOTION

|     | F0111B00   |   |        |         |    | CASA |    |    | FUERA |    | GO | LES |
|-----|------------|---|--------|---------|----|------|----|----|-------|----|----|-----|
|     | EQUIPOS    |   | Puntos | Jugados | G. | E.   | P. | G. | E.    | P. | F. | C.  |
| 1.  | Leganés    | * | 61     | 34      | 9  | 6    | 2  | 8  | 4     | 5  | 47 | 21  |
| 2.  | Espanyol   | 2 | 57     | 34      | 10 | 6    | 1  | 5  | 6     | 6  | 51 | 36  |
| 3.  | Éibar      |   | 55     | 34      | 10 | 4    | 3  | 6  | 3     | 8  | 55 | 40  |
| 4.  | Valladolid | 0 | 55     | 34      | 11 | 4    | 2  | 5  | 3     | 9  | 40 | 31  |
| 5.  | Oviedo     | ۰ | 54     | 34      | 10 | 6    | 1  | 4  | 6     | 7  | 44 | 29  |
| 6.  | Racing     |   | 53     | 33      | 11 | 2    | 3  | 4  | 6     | 7  | 54 | 47  |
| 7.  | Elche      |   | 53     | 34      | 9  | 5    | 3  | 6  | 3     | 8  | 35 | 31  |
| 8.  | Sporting   |   | 52     | 34      | 9  | 6    | 2  | 5  | 4     | 8  | 41 | 33  |
| 9.  | Levante    |   | 51     | 34      | 9  | 6    | 2  | 3  | 9     | 5  | 41 | 38  |
| 10. | R. Ferrol  |   | 51     | 34      | 8  | 8    | 1  | 5  | 4     | 8  | 41 | 40  |
| 11. | Burgos     |   | 50     | 34      | 11 | 6    | 0  | 3  | 2     | 12 | 41 | 43  |
| 12. | Tenerife   |   | 45     | 34      | 9  | 4    | 4  | 3  | 5     | 9  | 32 | 35  |
| 13. | Eldense    |   | 42     | 34      | 6  | 7    | 4  | 4  | 5     | 8  | 41 | 49  |
| 14. | Huesca     |   | 42     | 34      | 5  | 6    | 6  | 4  | 9     | 4  | 29 | 23  |
| 15. | Zaragoza   |   | 41     | 34      | 7  | 3    | 7  | 3  | 8     | 6  | 32 | 32  |
| 16. | Cartagena  |   | 39     | 34      | 6  | 1    | 10 | 4  | 8     | 5  | 31 | 44  |
| 17. | Mirandés   |   | 37     | 34      | 7  | 4    | 6  | 2  | 6     | 9  | 38 | 48  |
| 18. | Andorra    |   | 35     | 34      | 7  | 3    | 6  | 2  | 5     | 11 | 27 | 40  |
| 19. | Alcorcón   | ¥ | 34     | 33      | 4  | 8    | 5  | 4  | 2     | 10 | 25 | 44  |
| 20. | Amorebieta | ¥ | 34     | 34      | 6  | 5    | 7  | 2  | 5     | 9  | 30 | 41  |
| 21. | Albacete   | × | 33     | 34      | 6  | 7    | 4  | 1  | 5     | 11 | 39 | 50  |

#### RESULTADOS

| Amorebieta   | 3-1 | R. Ferrol  |
|--------------|-----|------------|
| Cartagena    | 0-2 | Valladolid |
| Elche        | 0-2 | Oviedo     |
| Huesca       | 0-0 | Leganés    |
| Levante      | 2-1 | Zaragoza   |
| Mirandés     | 1-3 | Sporting   |
| Espanyol     | 2-1 | Albacete   |
| Racing       | -   | Alcorcón   |
| Eldense      | 0-2 | Andorra    |
| Villarreal B | 2-1 | Burgos     |
| Tenerife     | 2-1 | Éibar      |

#### PRÓXIMA JORNADA

Albacete-Tenerife Alcorcón-Villarreal B Andorra - Eibar Burgos-Racing R. Ferrol-Huesca Levante-Amorebieta Sporting-Cartagena Zaragoza-Elche Valladolid - Eldense Leganés - Espanyol Oviedo-Mirandés

#### GOLEADORES

- 18 Braithwaite (6p, Espanyol).
- 17 Peque (8p, Racing S.).
- 13 Martín (4p, Mirandés)...

#### El infiltrado

#### Una final que es puro fútbol

#### Gonzalo Miró

n un momento en el que el fútbol español está en el punto de mira por la contaminación que corroe sus estamentos, en un momento en el que carece de un presidente que se siente al lado de Felipe VI, en un estadio bajo

sospecha por la corrupción, con la crispación política en máximos y con Real Madrid y Barcelona queriendo apostar por la Superliga... la final de la Copa del Rey reconcilia al aficionado con este deporte.

22. Villarreal B

33

34

Dos equipos que no estaban entre los favoritos y cuyos entrenadores han sacado un rendimiento exquisito a sus plantillas regalaron una final emocionante, con momentos para ambos y decidida en una tanda de penaltis de infarto. Cierto es que de gente dispuesta a empañar una fiesta así no se escapa nadie, y las bestias que prefieren darse de bofetadas antes que ver disfrutar del fútbol también comparecieron. Eso y el habitual bochorno que produce la incapacidad de las aficiones de Athletic Club y Barcelona de respetar el himno de todos, es tan cansino como repetitivo.

5

5

12

32

51

Además de ambos entrenadores, el partido tuvo un nombre propio y fue el de Nico Williams. El chaval de 21 años se echó un equipo histórico a la espalda, demostró saber manejar la presión y dejó patente que todavía tiene un amplio margen de mejora. Sería tan buena noticia que el Athletic Club consiguiera mantenerle en la plantilla ante

La final de la Copa del Rey es un evento que reconcilia al aficionado con el fútbol

las ofertas que seguro llegarán por la joven estrella, como lo ha sido que los bilbaínos levantasen su primer gran título en los últimos 40 años.

En un mundo en el que el futuro está abocado a ser dominado por los más poderosos, el Athletic se ha mantenido fiel a sus principios, compite ajustándose a unas normas distintas a las de los demás y consigue que su limitado mercado no le impida situarse con los mejores. ¡Chapeau! La victoria de un equipo así es una bocanada de aire fresco, un atisbo de esperanza que demuestra que no siempre gana la pasta. Que en Bilbao saquen la gabarra esta semana, es algo que cualquier aficionado de verdad al fútbol debería celebrar.

LA RAZÓN • Lunes. 8 de abril de 2024

DEPORTES 49



Muniain y De Marcos, con el título de campeones de la Copa del Rey

## El desquite de Nico Williams

El MVP de la Copa cerró sus redes hace un año por los insultos que recibió por los fallos en semifinales

#### F. Martinez. MADRID

La Copa que el Athletic Club conquistó en La Cartuja ante el Mallorca, en los penaltis, en una noche angustiosa, dio paso a muchos momentos para el recuerdo. Por un lado, el de Iker Muniain señalando a De Marcos con el trofeo en la mano y diciéndole que lo iban a levantar los dos. Llevan media vida juntos en el vestuario, habían perdido cuatro finales y esta vez les tocó estar por fin en el lado de los campeones.

También está la imagen de Ernesto Valverde con las manos en la cabeza justo después de que Berenguer anotara el penalti definitivo. La alegría de un entrenador muy reservado de puertas afuera y muy querido de puertas adentro. «Este título no tiene comparación con ningún otro. Supone algo especial por el tiempo que llevábamos persiguiéndolo, por las finales perdidas, por lo que supone para el Athletic», explicó. Con el Barcelona ganó Ligas arrasando y también una Copa y llegó un momento en el que él mismo tenía que reivindicar el valor que tenía, ya que en la Ciudad Condal parecían no dárselo, porque en Europa el equipo caía de forma estrepitosa. Con el Olympiacos también conquistó todas las competiciones locales. «En Grecia cuando ganábamos me iba a comer algo con una cerveza en un bar perdido de Atenas y el dueño decía: "¿Qué hacéis aquí?"», desveló. Con el Athletic, en su segunda etapa en el banquillo (esta es la tercera) también levantó una Supercopa, pero la Copa es diferente, es lo que en Bilbao se llevaba esperando desde hace 40 años. «Nos hemos quitado un lastre», decía Iribar, la leyenda del conjunto de San Mamés, en Radio Euskadi. Él, como tantos otros, lloró.

Lloró la afición y lloraron casi

todos los jugadores. No pudo reprimir el llanto Nico Williams, que tuvo un abrazo con su hermano Iñaki que duró unos segundos eternos, mientras el pequeño le decía al mayor: «Te lo mereces». Es, sin duda, su Copa. Iñaki cogió un avión a toda prisa en enero, después de la eliminación de Ghana de la Copa de África, para llegar a Bilbao y estar disponible para el partido de cuartos contra el Barcelona... Salió en la segunda parte y marcó el tanto que adelantó a su equipo en la prórroga. El protagonista de la final fue Nico, el hombre más peligroso, iluminado en la acción que permitió a Sancet empatar el partido en la segunda parte. Fue el MVP. También tenía una espina clavada. El año pasado el Athletic se quedó en las semifinales ante Osasuna y él pudo desequilibrar la balanza. No se le ha olvidado. «Tuve dos ocasiones que no pude convertiry nos quedamos a las puertas de la final», recordó sin que le preguntaran. Era una espina que se ha sacado y que le hizo ser presa de la vida moderna: los insultos que recibió a través de las redes sociales le obligaron a

#### El Mallorca busca ahora el final feliz a la temporada

«Mi familia estaba por ahí y la persona sufre por ellos. Yo estoy bien. Mañana me pondré a pensar en el Madrid y veré cómo puedo sobrevivir a este partido», dijo Javier Aguirre. La aventura de la Copa para el Mallorca ha sido maravillosa, con un mal final. La de LaLiga no ha terminado y el equipo insular todavía tiene que luchar para salvarse. Con 31 puntos (los mismos que el Sevilla), le saca uno al Rayo, tres al Celta y seis al Cádiz, con Granada y Almería ya casi en Segunda. Le queda por jugar: R. Madrid (casa), Sevilla (fuera), Cádiz (f), Atlético (c), Las Palmas (c), Osasuna (f), Almería (c) y Getafe (f).

cerrarlas temporalmente. Estamos hablando de un chico que en ese momento tenía 20 años, «Esta vez he hecho las cosas bien. Estoy muy contento de hacer historia, de tener un nombre en el club y espero que disfrute mucha gente», afirmó el extremo, que admitió que ha sido «un camino muy largo». «Del parque a historias como ésta», resumió. «Los dos han sido cuidados de una forma privilegiada», recordaba en este periódico Manolo Larumbe, presidente del Pamplona, donde los dos empezaron a jugar antes de ir a Bilbao. «Tenían grandes apuros y el Pamplona hizo lo indecible. Tenerlos días, llevarlos de vacaciones, buscarlos, traerlos, no pedirles lo que no podían dar y cuidarlos en temas de educación», proseguía Larumbe.

«Siempre he sido el hermano de, pero ya me estoy haciendo mi nombre... Aunque mi hermano ya sabe que le quiero y siempre ha sido mi referente», fue otra de las reflexiones de Nico, que con actuaciones como la de la final se ha revalorizado. Renovó su contrato con el Athletic hasta 2027. Seguro que este verano van a llamar a su puerta. «Yo ahora estoy pensando en disfrutar y en ir a Bilbao», contestó Nico. La gran fiesta será el jueves, cuando la gabarra vuelva a navegar 40 años después.



#### M. Ruiz Diez. MADRID

Cuando Marc Gasol conquistó en 2019 el anillo de campeón de la NBA con los Toronto Raptors, su anillo no era igual que el resto de los jugadores de la franquicia canadienses. En el suyo figuraba un lema, «Grit and grind» algo así como «Apretar los dientes y trirurar», que pasearon los Grizzlies en la mejor época de la franquicia del estado de Tennessee. En los años en que Marc Gasol se convirtió en un referente en la Liga estadounidense y en el faro que guiaba al equipo de Memphis. Los Grizzlies reverenciaron ayer al pívot de la manera más especial que se puede hacer en el deporte estadounidense: retirando su camiseta.

Marc Gasol ya figuraba en la historia de los Memphis Grizzlies y el acto de la pasada madrugada lo confirmó oficiamente. La franquicia colgó en lo más alto del FedEx Forum el dorsal «33» que defendió durante once temporadas. Marc, fiel a su carácter, quiso un homenaje compartido con sus amigos y excompañeros de equipo Mike

# Un símbolo para una ciudad

La retirada del «33» de Marc Gasol por parte de los Grizzlies revela la dimensión del pívot español en la historia de la franquicia y de la capital del estado de Tennessee

Conley, Tony Allen y Zach Randolph, que marcaron una era en la franquicia que les llevó hasta las finales de la Conferencia Oeste. Conley, Allen, Randolph y Gasol saltaron juntos a la pista cuando finalizó el partido entre los Grizzlies y los Sixers, se sentaron uno al lado del otro en el centro del parqué y empezaron a recordar los viejos tiempos. «No me lo habría perdido por nada del mundo», aseguró Conley, el único que sigue en activo y que el viernes jugó un partido con sus Minnesota Timberwolves en Phoenix. Fue un equipo célebre por su dureza defensiva y su intensidad, lo del «Grit and grind». Se convirtió en una manera de entender el baloncesto y la vida que se convirtió en identidad tanto de la franquicia como de la ciudad.

Los aficionados que acudieron al pabellón no solo sacaron del armario las camisetas de Gasol, sino que desempolvaron banderolas y carteles de la época más gloriosa de un equipo rocoso. El «33» de Marc se unió en el techo del FedEx Forum de Memphis al «50» de Randolph, que fue retirado en diciembre de 2021. Los Grizzlies quisieron esperar a que Gasol dejase el baloncesto para colgar su «33», un paso que dio en enero pasado tras sus últimas dos campañas en el Girona.

Alaceremonia acudió la familia Gasol al completo, también su hermano mayor, Pau, que jugó para los Grizzlies siete temporadas antes de que los de Memphis lo traspasaran a Los Angeles Lakers a cambio de los derechos de Marc. Entre ambos pusieron el apellido Gasol en Memphis durante 18 campañas seguidas.

#### La importancia de Marc y su legado

Para Marc, Memphis es una ciudad decisiva tanto en su vida deportiva como personal. La retirada de la camiseta es el reflejo de ello. «Lo más importante, paralelamente a su carrera, es el legado que deja fuera de las pistas», asegura Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto, «Es un día importante e histórico para el baloncesto español. Cuando regresa de la NBA, a su equipo, el Bàsquet Girona, en el que creció profesionalmente y personalmente, lo sube a la Liga Endesa, ahora es presidente, trabajando mucho con la formación y con un impacto importante en la sociedad», destaca la responsable de la FEB.

**DEPORTES 51** LA RAZÓN • Lunes. 8 de abril de 2024

Marc, junto a Pau, en la retirada de su camiseta con el «33» de los Grizzlies



Las emociones y las pruebas de amor que recibimos allá donde vamos han sido abrumadoras»

«La ciudad de Memphis es parte de nosotros, de mi familia, para el resto de nuestras vidas»

«Para ser realmente grande en la NBA y dejar huella tienes que tener un cierto nivel de locura»

#### Marc Gasol

Exjugador de Memphis Grizzlies

Un Marc Gasol emocionado tomó el micrófono y, con su esposa e hijas al lado, se dirigió a los aficionados, muchos con la camiseta con su nombre, para agradecerles «el amor constante» recibido por la ciudad. Gasol les prometió que incluso cuando dejó la franquicia en 2019 para ir a los Toronto Raptors y ganar su único anillo, se llevó con él a los Grizzlies y fue entonces cuando reveló la inscripción en el anillo. «Cuando logré lo más grande que hay en el baloncesto, que es ganar un anillo de la NBA, ahí estaban estos tipos que tanto significan para mí», afirmó Marc, hablando de Allen, Conley y Randolph, ante un FedEx Forum y unos compañeros desbordados de emoción.

Después de reproducir un emotivo vídeo de cinco minutos en las pantallas del pabellón y que Gasol se dirigiese a los fans, la ceremonia entró en su momento cumbre. Con humo, música y fuego, un gigantesco dorsal con el «Gasol 33» apareció en la pista junto al jugador y empezó a alzarse hacia el techo ante la emocionada mirada del pívot de Sant Boi de Llobregat.

## Adiós al liderato en el Clásico

Unicaja, nuevo líder de la Liga Endesa, tras la derrota del Real Madrid en el Palau

#### Mariano Ruiz Díez. MADRID

El sexto Clásico de la temporada fue para el Barça y el liderato de la Liga Endesa, para el Unicaja. El Madrid se ha llevado este curso los dos duelos directos en los que había un título en juego (Supercopa y Copa del Rey), pero en el Palau tardó en aparecer más de diez minutos. «Hemos regalado el primer cuarto», denunció Chus Mateo tras la derrota. Ese regalo y el papel de Ricky (11 puntos, 2 rebotes y 4 asistencias)

yLaprovittola(25 puntosy5 asistencias) fueron determinantes para que el Barcelona se impusiera al Real Madrid.

Una de las muchas virtudes de Llull no es ofrecer titulares cuando se le entrevista, pero... «La manera en que hemos salido ha sido simplemente vergonzosa y hay que hacérselo mirar», soltó a Movistar + en el descanso. El resumen del capitán hacía referencia a un primer cuarto en el que el equipo de Chus Mateo se vio desbordado. Se mezcló un soberbio Barça con un Madrid apático para lo que requiere un Clásico. Era el sexto duelo directo del curso, pero el primero de Ricky. Y el base fue protagonista. Su lectura del juego y su toma de decisiones fue exquisita. El Barcelona, además, corrió mucho y mostró un acierto extraordinario desde la línea de tres así que el Madrid se vio en el



85

#### Real Madrid

Satoransky (3) 5

79

| Kalinic (0)<br>Parker (9) | 6 |
|---------------------------|---|
| Vesely (11)               | 7 |
| Willy (10)                | 7 |
| Rubio (11)                | 8 |
| Da Silva (5)              | 6 |

Brizuela (0) S.C. Jokubaitis (2)

Deck (14) Yabusele (10) Tavares (6) Rodriguez (0) s.c. Rudy (3) Hezonja (9) Poirier (4)

**EUROPA PRESS** 

Campazzo (8)

Musa (14)

Llull (11)

Árbitros: Peruga, Caballero y Araña. Eliminados Tavares y Poirier. Técnica a

Incidencias: 7.726 espectadores en el Palau Blaugrana. Parciales: 27-11, 18-22, 19-25 y 21-21.

comienzo del segundo cuarto 21 abajo (40-19).

Ricky y Laprovittola manejaban el partido a su antojo y la defensa tenía a Campazzo desactivado. Tuvo que ser el orgullo de Llull el que hiciera aparecer al Madrid. Un parcial de 2-14, con la ayuda de Deck y una defensa zonal, sacó a flote a un equipo a la deriva. Después de la sangría inicial, el Madrid estaba en condiciones de pelear. Lo hizo porque al Barça se le agotó la puntería, solo fue capaz de agarrarse a Laprovittola y Campazzo se hizo notar. La solidez de los exteriores blancos contrastó con la poca presencia de dos de sus jugadores determinantes. Tavares y Poirier, cosa rara, acabaron eliminados y desquiciados.

La escalada de los blancos llegó al punto de disponer de dos ocasiones para empatar. Con la amenaza de la remontada, Grimau llamó a filas a Ricky y Laprovittola. El argentino volvió a ser determinante. Anotó 9 puntos en el último cuarto y terminó sacando de quicio a la defensa del Madrid. Los blancos se dejaron el liderato en el Palauy Unicaja, a seis jornadas para el final de la primera fase, es el nuevo líder de la ACB.

#### Liga Endesa

|                         | J. | G. | P. | PF.   | PC.   |
|-------------------------|----|----|----|-------|-------|
| 1. Unicaja              | 28 | 23 | 5  | 2.471 | 2.146 |
| 2. Real Madrid          | 28 | 23 | 5  | 2.455 | 2.197 |
| 3. Barcelona            | 28 | 19 | 9  | 2.457 | 2.251 |
| 4. UCAM Murcia          | 28 | 18 | 10 | 2.353 | 2.233 |
| 5. Lenovo Tenerife      | 28 | 18 | 10 | 2.358 | 2.240 |
| 6. Dreamland G. Canaria | 28 | 17 | 11 | 2.354 | 2.275 |
| 7. Valencia Basket      | 28 | 17 | 11 | 2.321 | 2.268 |
| 8. BAXI Manresa         | 28 | 16 | 12 | 2.346 | 2.341 |
| 9. Baskonia             | 28 | 15 | 13 | 2.454 | 2.460 |
| 10. Joventut            | 28 | 14 | 14 | 2.266 | 2.389 |
| 11. Surne Bilbao Basket | 28 | 13 | 15 | 2.224 | 2.261 |
| 12. Casademont Zaragoza | 28 | 11 | 17 | 2.324 | 2.406 |
| 13. MoraBanc Andorra    | 28 | 10 | 18 | 2.307 | 2.346 |
| 14. Bäsquet Girona      | 28 | 10 | 18 | 2.247 | 2.410 |
| 15. Río Breogán         | 28 | 8  | 20 | 2.067 | 2.223 |
| 16. Covirán Granada     | 28 | 8  | 20 | 2.258 | 2.436 |
| 17. Monbus Obradoiro    | 28 | 7  | 21 | 2.251 | 2.388 |
| 18. Zunder Palencia     | 28 | 5  | 23 | 2.187 | 2.430 |
|                         |    |    |    |       |       |

#### 28ª iornada

| LO JOINGGO                     |         |
|--------------------------------|---------|
| C. Zaragoza-Monbus Obradoiro   | 98-79   |
| Surne Bilbao-D. G. Canaria     | 81-71   |
| Río Breogán-Zunder Palencia    | 73-65   |
| Joventut-UCAM Murcia           | 75-82   |
| BAXI Manresa-Unicaja           | 77-88   |
| Lenovo Tenerife-Bàsquet Girona | 74-60   |
| MoraBanc Andorra-C. Granada    | 88-62   |
| Valencia Basket-Baskonia       | 111-101 |
| Barcelona-Real Madrid          | 85-79   |
|                                |         |

29ª jornada: 13-14 de abril

Ricky Rubio fue uno de los jugadores del Barça más destacados en el Clásico

#### Lo importante es participar

## Las mujeres no podían correr tantos kilómetros

Carmen Valero fue víctima del retraso con el que las pruebas de fondo se incorporaron al programa olímpico del atletismo femenino

#### Lucas Haurie

Los obituarios que glosaron la figura de Carmen Valero, fallecida a principios de este año, coincidían en calificarla como «pionera» porque fue la primera mujer española que compitió en las pruebas de atletismo de unos Juegos Olímpicos. Y lo debería haber sido por partida doble, quitándole a Mayte Zúñiga el honor de ser la primera en disputar una final e incluso anticipándose a la primera medallista, María Vasco. Pero la lentitud con la que se aparejaron los calendarios en ambos sexos obligó a la mejor fondista del mundo en aquel momento, la segunda mitad de la década de los setenta, a bajar de distancia.

Turolense de Castelserás, pura España vacía, Carmen Valero residió en Cataluña desde niña y su irrupción en la élite planetaria del atletismo fue como el avistamiento de un ovni. ¿De dónde salía ese fenómeno que dejaba patidifuso al mundillo del atletismo? Pues de un modesto club de Sabadell, donde desde muy joven comenzó a coleccionar títulos nacionales en campo a través y en los 1.500 metros, la prueba femenina más larga sobre el tartán. Con 18 años, en el Europeo de Roma, comprobó que las carreras en pista se le hacían cortas, pero en el Mundial de cross de 1975, en Rabat y sobre 4,2 kilómetros, maravilló al mundo con un espléndido bronce.

Su consagración planetaria llegó en la localidad galesa de Chepstow en el Campeonato del Mundo



Carmen Valero, legendaria atleta española

#### La fecha

#### 26-7-1976

#### La peor carrera de su vida

Carmen Valero quedó eliminada al terminar octava de su serie de 1.500 metros en los Juegos de Montreal y no quiso poner excusas: «Ha sido la peor carrera de mi vida», dijo.

#### Retirada y reaparición

No fue a Moscú 80, porque se retiró por desavenencias con la Federación, aunque reapareció en 1986 y fue dos veces campeona de España de 5.000. Sin embargo, ya no tenía nivel para destacar en los eventos internacionales.

del año siguiente, un 1976 olímpico, en el que masacró a la concurrencia sobre un circuito de casi 5 kilómetros embarrado. Carmen Valero ganó su primer título universal (repitió al año siguiente en Dusseldorf) con más de veinte segundos de ventaja sobre sus compañeras de podio, dos futuras campeonas olímpicas como la soviética Tatiana Kazankina y la italiana Gabriella Dorio. En los Juegos de Montreal, de haber habido programada alguna prueba de fondo, se habría paseado. Pero tuvo que inscribirse en 800 y 1.500, las dos carreras más largas para mujeres.

La doble vuelta a la pista era una prueba de toma de contacto con Montreal 76, ya que Valero carecía de velocidad terminal para rivalizar en un embalaje con los bólidos musculados de la Europa del Este. Ganó Kazankina por delante de la búlgara Nikolina Shtereva y de la germanoriental Elfi Zinn, con la española lejos de la cabeza en su serie. En los 1.500, sí podía la aragonesa meterse en la final, al menos, pero maniobró torpemente en una serie muy pareja y no encontró hueco para meterse en el embalaje masivo, siendo penúltima. Con naturalidad, confesó su decepción por haber perpetrado «la peor carrera de mi vida». Kazankina se colgó otro oro con dos valquirias azules de la DDR secundándola en el podio.

Unos meses antes de Moscú 80, harta de que la Federación Española de Atletismo le negase las ayudas que le habrían permitido entrenarse como una profesional, Carmen Valero anunció su retirada por sorpresa. Seis años más tarde, ya en la treintena y madre de familia, volvió a competir sin haber perdido un ápice del talento de antaño. Ganó dos títulos nacionales de 5.000 metros, una prueba que las mujeres ya corrían en Mundiales y Juegos Olímpicos, pero la larga inactividad la había alejado de los estándares internacionales y no volvió a lucir la camiseta de España.

#### Para no perderse

#### L8

#### **Tenis**

Masters 1.000 Montecarlo (Movistar +).

#### **M9**

#### Fútbol / Liga de Campeones

Ida de cuartos: Arsenal-Bayern y Real Madrid-City. (21:00, Movistar Liga de Campeones).

#### X10

#### Fútbol / Liga de Campeones

Ida de cuartos: Barcelona-PSG (Movistar +) y Atlético-Dortmund. (21:00, Movistar Liga de Campeones).

#### J11

#### Fútbol / Liga Europa

Ida de cuartos: Leverkusen-West Ham, Benfica-Olympique, Milan-Roma y Liverpool-Atalanta. (21:00, Movistar Liga de Campeones).

#### Baloncesto / Euroliga

34ª jornada: Zalgiris-Real Madrid (19:00, Movistar +).

#### V12

#### Fútbol / LaLiga EA Sports

31° jornada: Real Betis-Celta (21:00, Movistar LaLiga TV y Gol Play).

#### Baloncesto / Euroliga

34ª jornada: Partizán-Valencia (20:30); Virtus-Baskonia (20:30) y ASVEL-Barça (21:00). (Movistar +)

#### **S**13

#### Fútbol / LaLiga EA Sports

31ª jornada: Atlético-Girona (14:00, Dazn); Rayo-Getafe (16:15, Movistar LaLiga TV); Mallorca-Real Madrid (18:30, Dazn) y Cádiz-Barcelona (21:00, Movistar LaLiga TV).

#### Motociclismo

Sprint Gran Premio de las Américas (22:00, Dazn).

#### **D14**

#### Fútbol / LaLiga EA Sports

31ª jornada: Las Palmas-Sevilla (14:00, Movistar LaLiga TV); Granada-Alavés (16:15, Dazn); Athletic-Villarreal (18:30, Movistar LaLiga TV) y Real Sociedad-Almería (21:00, Dazn).

#### Motociclismo

Gran Premio de las Américas: Moto3 (18:00); Moto2 (19:15) y MotoGP (21:00). (Dazn).

## La recomendación de la semana «La sociedad del pelotón», el individuo y el grupo

PNadie puede saber mejor lo que se vive dentro del pelotón que un ciclista profesional. Guillaume Martin lo es, además de licenciado en filosofía, y en este libro explora la convivencia y las contradicciones entre el individuo y el grupo. Y lo hace como si narrara una carrera, desde el calentamiento hasta el final. Martin

se preocupa si el individuo es solo él, o solo lo que se ve. Aunque, en realidad, las carreras evidencian que el individuo es mucho más que él solo. Un individuo rodeado de un grupo que camina en la misma dirección siempre es más fuerte. Pero hay conflictos y diferencias que interpretar.



PASATIEMPOS 53 LA RAZÓN • Lunes. 8 de abril de 2024

#### Autodefinido Sudoku

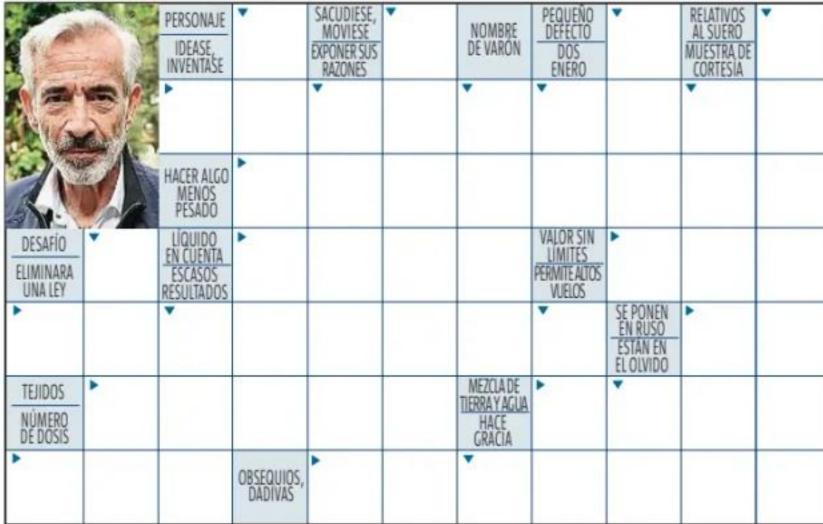

| Medic |   | 7 |   |   |   | 8 |   | 2 |        |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|
|       | 8 |   |   | 4 | 3 | 6 |   |   |        |
| 3     | 8 |   |   | 7 |   |   |   | 4 |        |
|       |   |   | 6 |   | 2 |   | 8 |   | 7      |
|       | 4 | 2 |   |   |   |   |   | 6 | 7<br>5 |
|       | 7 |   | 3 |   | 1 |   | 4 |   |        |
|       |   | 3 |   |   |   | 1 |   |   | 6      |
|       |   |   |   | 5 | 6 | 9 |   |   | 6<br>3 |
|       |   | 6 |   | 3 |   |   |   | 5 |        |

9

9

6

547 82 00

0000

000

www.rttm.es • www.pidetaxi.es

6

9

3

000

-00

0 0

8

6

9

Whatsapp 610203040

8000

000

#### **Ajedrez** Crucigrama 10 11 12 ÷

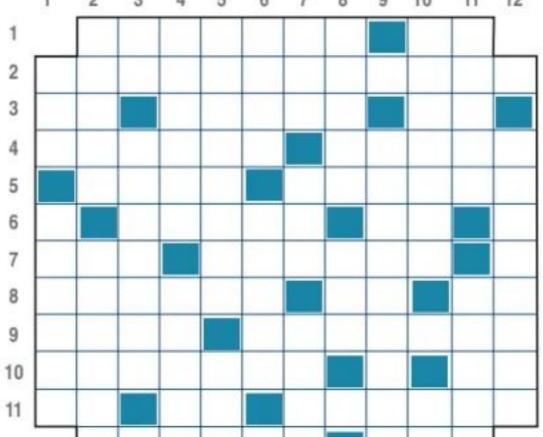

Horizontales: 1. Sus carreras traen cola. Reducción del gasto. - 2. Alimento

líquido que tiene que ver con la literatura (tres palabras). - 3. Lo último en

zapatos. Parte opuesta de algo. Dos de dos. - 4. Vuelve a la vida. Taberna

de escasa fama. - 5. Una ruta incomprensible. En el comercio, mercancía.

- 6. Ostentación en el porte exterior. Buena parte de Irún. - 7. El que se

sienta en el banquillo. Obliga a elegir entre dos opciones. - 8. Alaska es un

caos. Acaba loca. Un arma que no tiene límites. - 9. Aumenta lo malo. Que

no hacen daño. - 10. Da la cara con las monedas. Van en patera. - 11. Se

ven en ARCO. Ración de nécora. Llaman a los espíritus. - 12. Cumpliesen

con sus deberes religiosos. La punta del esternón.

12

0

Juegan blancas



No estoy muy convencido

Ocho diferencias

8000

#### Jeroglífico

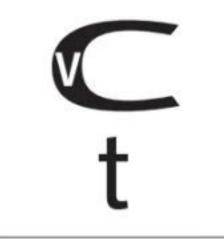

Agabo, Amancio, Asincrito, Dionisio, Flegon y Herodión.

#### Cumpleaños

Santoral

Grupo Alfil

9

8

4



JUAN VILLALONGA

empresario (71)

#### ÁLVARO DOMECO ROMERO

ganadero y empresario (84)

#### MELCIOR MAURI

ciclista retirado (58)

#### JOHN SCHNEIDER

actor y cantante (64)

#### Loterías

| Domingo, 7 de abril | ONCE               |
|---------------------|--------------------|
| Número premiado     | S:008 <b>57383</b> |
| Sábado, 6           | S:012 62818        |
| Viernes, 5          | S:066 30979        |
| Jueves, 4           | S:034 <b>55692</b> |
| Miércoles, 3        | S:022 78860        |
| Martes, 2           | S:019 <b>95545</b> |
| Lunes.1             | S:019 51234        |

#### BONOLOTO

Domingo, 7 de abril Números

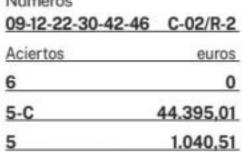

90

28,47

((j))

1-2-8

2.054,05

#### LOTERÍA NACIONAL

Sábado, 6 de abril Número premiado

72271



#### LA PRIMITIVA





#### **EL GORDO**



08-18-28-40-47

vueltas. - 12. Formasen de mala manera. Soluciones

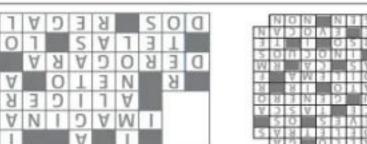



2, Db8+!! Txb8 3, AJEDREZ: 7. Ae4+ Tb7 v en ce, te CONVENCETE. Con JEROGLÍFICO:

#### David Jaramillo. MADRID

as creaciones de David Miralles dicen mucho de él. Podría decirse que es un humanista audiovisual, una de esas personas curiosas que prefieren escarbar en las particularidades humanas antes que dejar volar la imaginación para buscar soluciones a problemas que todavía no tenemos. En un mundo cada vez más dominado por la ficción, él va en contravía. Sus trabajos nos traen de vuelta, nos cuestionan, nos remueven íntimamente. Y eso es lo que ahora vuelve a hacer con «Muros», la serie documental de cuatro capítulos que hoy estrena en Movistar Plus+. Hablamos con él de su experiencia dentro de las cárceles indagando sobre las historias que ha decidido contarnos, de eso que nadie ve.

#### ¿Por qué «Muros», David?

Creo que es algo que obedece a la intención de devolverle a la libertad su verdadero sentido. En los tiempos que corren, parece que las palabras pierden su significado y se emplean con ligereza, convirtiéndose a veces en meros eslóganes vacíos. ¿Qué es la libertad? ¿Qué implica perderla? Y qué mejor lugar que buscar esas respuestas en las cárceles, en historias reales.

#### Diego, Cata, Culopato, Medhi, Mari, Eugenio, Feli, Isidoro, Yago y Bárbara son los nombres propios de esas historias. ¿Por qué ellos y no otros?

En el delito encuentras extremos. Por un lado, hay gente que ha cometido delitos terribles y, por otro, encuentras gente que quizás es inocente. Luego están los famosos, que pueden ser políticos, futbolistas, actores... Normalmente, todos estos son los casos que conocemos, de los que oímos hablar permanentemente en los medios de comunicación. Pero en el medio está lo que yo he llamado el «preso común», es decir, esos que nunca salen en medios de comunicación, que son gente sin voz, de los que nadie habla, que igual son el 80 o 90% de los presos. Son ellos los que ocupan nuestro documental, ellos son los Diego, Cata, Feli, Bárbara y todos los que tú mencionas, esas son las historias que me interesaba conocer, porque las suyas son historias que no son particulares, son especiales, las suyas son las historias de muchos.

¿Hubo alguna historia que quiso contar y no pudo?

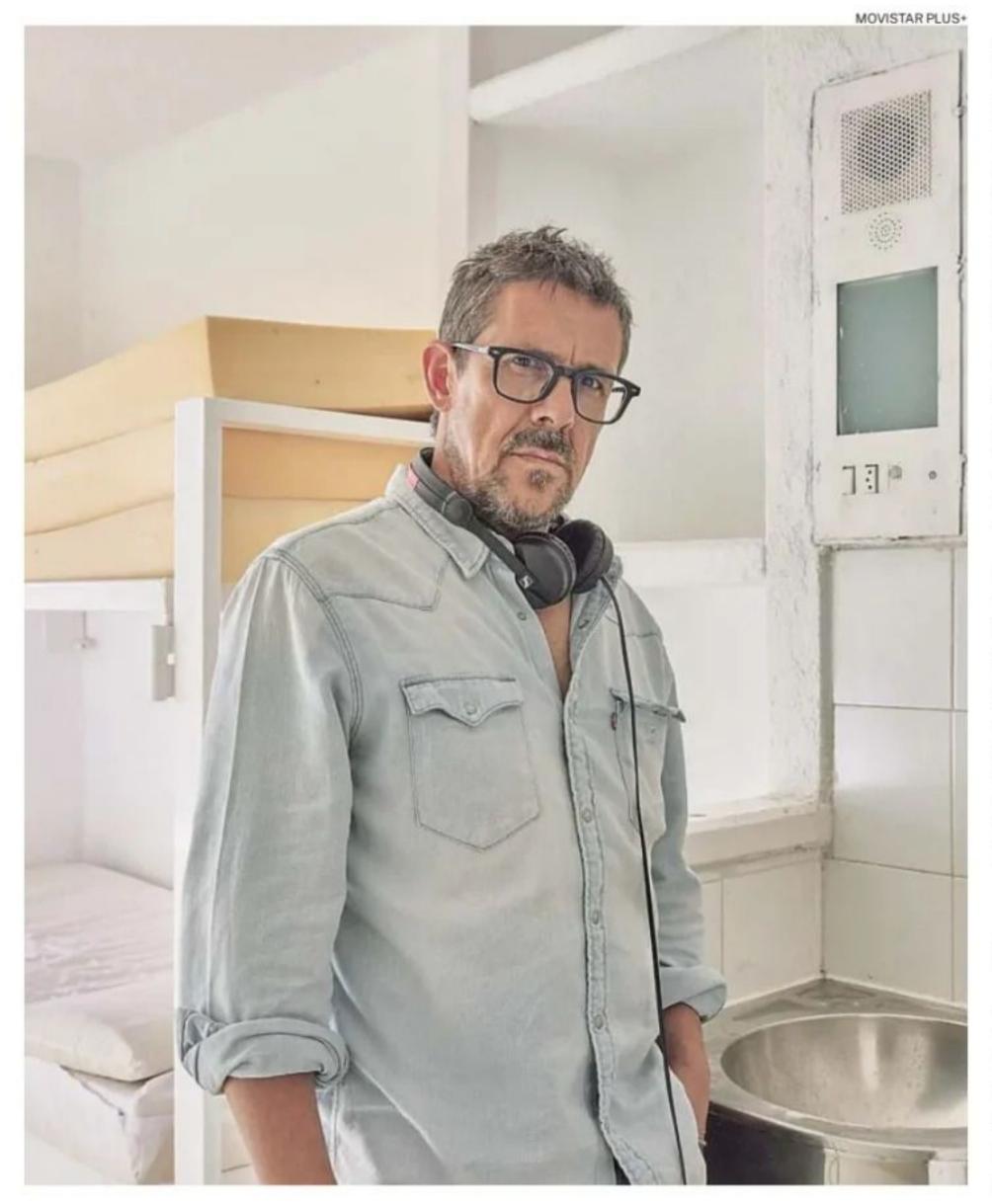

David Miralles Director

## «Cada día que pasas en la cárcel es un día más lejos de la reinserción social»

Hoy hay 55.000 presos en la cárceles de España y «Muros» cuenta la historia de 10 de ellos, sin filtros, sin prejuicios

No, ha sido increíble las facilidades que hemos recibido, tanto desde las instituciones para dejarnos grabar y hacer, prácticamente, lo que queríamos, como de los presos, que estuvieron absolutamente dispuestos para contar su historia. Al final escogimos estas diez porque eran las más representativas, aunque es verdad que hubo una chica cuya historia queríamos contar, pero tuvimos que desistir, porque ella estaba en un momento muy duro de adicción y nos pareció que era mejor retirarnos. Era una historia interesante porque tenía una familia absolutamente normal, que estaba viviendo el drama de la droga, por una parte, y de la cárcel, por otra. Sin embargo, pensamos que se podía reflejar bien en las demás historias.

Las adicciones son un elemento común en las historias elegidas. Bueno, es que es que en la cárcel, básicamente, lo que te encuentras es exclusión social, pobreza, inmigración, adicciones, enfermedad mentales... Entonces sí, cuando coges la vida de alguien de allí y vas siguiendo las miguitas de pan hacia atrás, casi siempre te encuentras algún tipo de adicción al juego, a las compras compulsivas o, por supuesto a las drogas. Pero, también encuentras cuál es el motivo de esa adicción. Ves que no es por ocio o diversión, como quizás lo es para gente que consume drogas de una manera mucho más lúdica. Esto es otra historia. Por ejemplo Medhi no consumía cuando comenzamos a hablar con él, pero empezó allí dentro.

#### Sorprendever que para algunos es su hogar.

Es que para muchos de ellos la cárcel no es ajena. Han crecido en barrios donde sus padres, sus hermanos, sus amigos han estado en ella. La cárcel se hereda, por desgracia. Entonces, a pesar de las limitaciones para comunicarse con su familia, que son muchas, ven su vida allí con cierta normalidad. Alguno nos ha dicho abier-



Buscaba la historia del 'preso común', ese que no tiene voz ni sale en los medios de comunicación»

tamente que sabe que, aunque salga, volverá porque no dejará de hacer lo que hace, es lo único que tiene como cierto. Estoy bastante convencido de que, para todo este grupo, cada día que pasan en la cárcel es un día más lejos de la reinserción. Al menos, con las estrategias o el método actual que se sigue ahí dentro.

#### ¿Qué se lleva de esta experiencia?

Eso, la experiencia. Como director, me he acercado a sus vidas desprovisto de prejuicios, buscando un acercamiento íntimo y personal. Sus historias son conmovedoras y, a veces, incluso teñidas de un inesperado sentido del humor. Hemos intentado hacer una serie documental con un lenguaje sencillo y directo, sin artificios ni adornos innecesarios, que esperamos que no deje indiferente a nadie.

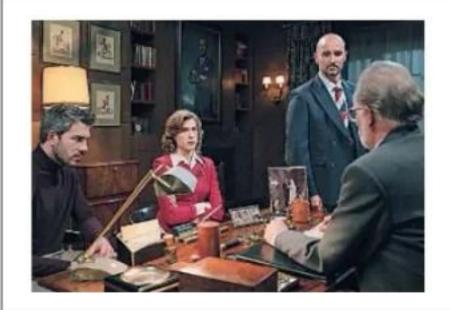

#### «SUEÑOS DE LIBERTAD»: CRISIS EN LA FAMILIA DE LA REINA



Antena 3 estrena hoy, a las 15:45 horas, un nuevo episodio de su exitosa serie diaria

«Sueños de libertad», disponible en atresplayer. Hoy, la petición de Luis de pertenecer al grupo directivo provoca una crisis en los De la Reina. Tras la conversación que tuvieron Don Agustín y Mateo, éste quiere hacer una donación al hospital. Pero algo no le acaba de cuadrar. María trata de hacer un acercamiento a Begoña, pero ésta la acusa de meterse donde no debe. Carmen no sabe qué hacer tras la propuesta de Lorenzo sobre la película. Begoña se encuentra con Eugenia en la nueva residencia. Sin embargo, sigue manteniendo el secreto de su tía ante Jesús. Damián no se toma bien la proximidad entre Digna e Isidro. La nueva serie cuenta con episodios de 50 minutos y transcurre en la España de 1958. Está protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay.

#### LA1

08:00 La hora de La 1. 10:40 Mañaneros.

14:00 Informativo territorial.

14:10 Ahora o nunca.

15:00 Telediario 1. 15:50 Informativo territorial.

16:15 El tiempo.

16:30 Salón de té La Moderna.

17:30 La Promesa. 18.30 El cazador.

20:30 Aquí la Tierra.

21:00 Telediario 2.

21:55 La suerte en tus manos.

22:05 4 estrellas.

22:55 MasterChef.

01:50 Comerse el mundo. 02:50 La noche en 24 horas.

#### LA2

10:55 El salvaje mar Báltico. 11:45 Culturas 2.

12.10 «Adiós Gringo».

13:45 Grandes viajes ferroviarios continentales.

14.45 Diario de un nómada. 15:45 Saber y ganar.

16.30 Grandes documentales.

18.05 Documenta2.

19.00 Se ha escrito un crimen.

20:25 La 2 express.

20:35 Las recetas de Julie.

21:30 Cifras y letras.

22.00 Días de cine clásico. «El padrecito».

#### TELEMADRID

07:00 Buenos días, Madrid.

11:20 120 minutos.

14:00 Telenoticias. 15.30 «La mandolina del

capitán Corelli».

17:35 Disfruta Madrid.

19:00 Madrid directo.

20:30 Telenoticias. 21:15 Deportes.

21:35 Juntos.

22:30 Cine. «Pánico nuclear».

#### ANTENA 3

08:55 Espejo público. 13:20 Cocina abierta con Karlos

Arguiñano.

13:45 La ruleta de la suerte. Concurso con Jorge

Fernández. 15:00 Antena 3 Noticias 1.

Con Sandra Golpe.

15:30 Deportes.

15:35 El tiempo.

15:45 Sueños de libertad.

17:00 Pecado original.

18:00 Y ahora Sonsoles.

20:00 Pasapalabra. Concurso con Roberto

Leal.

21:00 Antena 3 Noticias 2. Con Vicente Vallés y

Esther Vaquero.

21:30 Deportes.

Con Rocio Martinez, Angie Rigueiro y Alba

Dueñas. 21:35 El tiempo.

21:45 El hormiguero 3.0. Con Pablo Motos.

Invitados: Eva González, presentadora de televisión; David Bisbal y

Lola Indigo, cantantes. 22.45 Hermanos.

02:30 The Game Show.

Con Cristina Porta, Gemma Manzanero v Aitor Fernández.

#### TRECE

12:00 Regina Coeli.

12:05 Ecclesia al día.

14:30 Trece noticias 14:30.

14.50 «Ciudad en llamas».

16.50 Sesión doble. «Texas». 18:45 Abierto redacción.

18.50 Western, «Sierra».

20:30 Trece noticias 20:30.

21:05 Trece al día.

22:00 El cascabel.

00:30 El Partidazo de Cope.

#### LA SEXTA

07:00 Previo Aruser@s.

09:00 Aruser@s.

Con Alfonso Arús.

11:00 Al rojo vivo.

14:30 La Sexta noticias 1<sup>a</sup> edición.

Con Helena Resano.

15:10 Jugones.

15:30 La Sexta meteo.

15:45 Zapeando.

Con Dani Mateo.

17:15 Más vale tarde.

Con Iñaki López y Cristina

Pardo. 20:00 La Sexta noticias 2ª

edición.

Con Cristina Saavedra y Rodrigo Blázquez.

21:00 La Sexta Clave. Con Joaquín Castellón.

21:20 La Sexta meteo.

21:25 La Sexta deportes. Con Carlota Reig y Óscar

Rincón. 21:30 El intermedio. Programa de humor

con El Gran Wyoming y Sandra Sabatés.

22.30 El taquillazo. «El asesino de ángeles». 00:45 Cine, «La princesa de

mama». 02:20 Pokerstars.

03:05 Play Uzu Nights.

03.50 Minutos musicales

#### MOVISTAR PLUS+

11:10 Jack el Destripador.

12.09 Agatha Christie. 14:52 Thatcher.

15:50 Cine. «Plan de escape».

17:43 Cobain: Montage of Heck.

20:01 Ilustres ignorantes. 20:30 InfoDeportePlus+.

21:00 El día después.

22:00 Narco Circo. «Pacto con el diablo».

23:00 Muros.

#### **NEOX**

07.00 Neox Kidz.

10.10 El príncipe de Bel Air.

12.30 Los Simpson. 16.00 The Big Bang Theory.

18.30 El joven Sheldon.

20.20 S.W.A.T. Los hombres de Harrelson.

02:50 Jokerbet: ¡damos juego!

03:35 The Game Show. 04.15 Minutos musicales

06:15 Bestial.

#### NOVA

10.40 Doctor en los Alpes 14:30 Cocina abierta con Karlos

Arguiñano.

15:00 Esposa joven. 16:20 El zorro, la espada y la

rosa.

18:15 Bella Calamidades. 19:45 Cabo.

21:30 Melek. 22.55 Cine Supernova. «La

dama de oro».

#### MEGA

09.55 Crímenes imperfectos. 14.00 Mountain men.

16.30 Vida bajo cero. 19.10 La casa de empeños.

21.20 ¿Quién da más?

23:45 El Chiringuito: la cuenta

atrás.

00:00 El Chiringuito de Jugones.

#### STAR CHANNEL

09:35 Bones.

10.30 CSI Las Vegas.

12.18 Bull.

14:03 Will Trent Agente

especial. 14:58 Tracker.

15:50 Cine. «2 Guns».

17.37 CSI Las Vegas. 21:05 CSI: Vegas.

22:00 Cine. «Misión Imposible: Fallout».

#### CUATRO

07.30 ¡Toma salami! 08:05 Planeta Calleja.

09.30 Alerta Cobra.

11:30 En boca de todos.

Con Nacho Abad.

14:00 Noticias Cuatro.

14:45 ElDesmarque Cuatro.

Con Manu Carreño.

15:05 El tiempo. 15:20 Todo es mentira.

18:00 Tiempo al tiempo.

20:00 Noticias Cuatro. 20:40 ElDesmarque Cuatro.

Con Ricardo Reves. 20:55 El tiempo.

21.05 First Dates

22.50 Martínez y hermanos 02:00 ElDesmarque madrugada.

#### TELECINCO

08:55 La mirada crítica.

10:30 Vamos a ver. 15:00 Informativos Telecinco.

15:30 ElDesmarque Telecinco.

15:40 El tiempo. 15:50 Así es la vida.

17:00 TardeAR.

20:00 Reacción en cadena. 21:00 Informativos Telecinco.

21:35 ElDesmarque Telecinco. 21:45 El tiempo.

21:50 Supervivientes: Última

22.50 Mental Masters.

#### WARNER TV

06.44 Friends. 11.08 The Big Bang

Theory. 15:40 Cine. «Caza al asesino

(2015)».

17.32 Rizzoli & Isles. 19.21 FBI.

23.49 Friends. 03:07 Cine. «Killers».

04:37 Cine. «¡Scooby!».

22:05 Cine. «La trampa».

¿Aún no tienes tu freidora de aire?

## LARAZON 25

te trae la FREIDORA DE AIRE más práctica para preparar comida sana casi sin aceite

**RECORTA LOS CUPONES DE LUNES A VIERNES** 

Solo 34,95€. Promoción válida para todo el territorio nacional excepto Baleares, Canarias, Melilla, Navarra, País Vasco, Soria, Tarragona, Lérida y Gerona.





lunes, 8 de abril de 2024

uando eres pequeño puedes creer que las cosas son gratis, pero con el paso del tiempo no se tarda en saber que todo tiene un coste. Hay que desconfiar cuando alguien dice o cree que algo saldrá gratis. Sánchez plantea las catalanas como un plebiscito sobre su humillante política de cesiones a Puigdemont y Junqueras. Con el fin de conseguir el éxito que le negaron las generales, autonómicas, municipales y gallegas, ha puesto en marcha una estrategia de bipolarización para esconder la corrupción en el PSOE, la amnistía y el resto de las cesiones. Es cierto que consiguió la presidencia del Gobierno a cambio de formar una coalición con los comunistas y el apoyo de formaciones independentistas de izquierda y derecha, así como de los antiguos dirigentes del aparato político y militar de ETA. Fue una indignidad y un ejercicio ignominioso carente de toda ética o coherencia. En cambio, su anterior legislatura se ajustaba, aunque tuviera aliados poco recomendables, a una alianza de izquierdas.

Entiendo su desesperación ante la posibilidad de que

#### Sin Perdón

## Otro éxito de Sánchez: el referéndum pactado



Francisco Marhuenda

«Nadie imagina que Junqueras apoye a Illa sin conseguir a cambio un referéndum pactado»

acabe abruptamente su sueño como amo y señor de La Moncloa. Se siente como Scarlet O'Hara en «Lo que el viento se llevó»: «Aunque tenga que matar, engañar o robar, a Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre». En su caso es perder el poder, la corte de palmeros y los privilegios, así como el aforamiento judicial y la impunidad política. El plebiscito catalán pasa por colocar a Illa como presidente de la Generalitat, porque no le basta sacar un diputado más que el resto de las formaciones. Puigdemont considera que Junqueras y ERC le engañaron y le traicionaron. Por supuesto, era consciente de que coincidían con Sánchez en el objetivo de acabar con él, pero las urnas otorgan unos curiosos resultados. Nadie imagina que Junqueras apoye a Illa sin conseguir a cambio un referéndum pactado. No creo que quiera pasar a la historia como un tonto al servicio de sanchismo y un botifler. A Puigdemont le dijeron que se vendía por unas monedas y proclamó la independencia. ¿Qué sucederá si el PSC y ERC se alían para que no sea presidente tanto si gana las elecciones como si queda segundo detrás de Illa?



ace poco menos de dos años, Moncloa pactó varios aspectos de la Ley de Memoria Democrática con EH Bildu.

Cuando se lee una frase como la anterior, es preciso tomarse un momento de reflexión.

Sí, el Gobierno pactó la Ley de Memoria Democrática con EH Bildu, pese a que palabras como «memoria», «democracia» y «EH Bildu» son incompatibles en una misma frase.

Pasado el tiempo, Pedro Sánchez se apareció en la basílica de Cuelgamuros, de infausto recuerdo. El presidente se hizo grabar una suerte de tétrico documental (acordarse del Nodo resultaba inevitable) en los lúgubres túneles de tal monumento, hasta llegar a las catacumbas y fotografiarse rodeado de restos mortales.

Iniciar así, con efluvios de nuestro pasado más sombrío, una campaña electoral ha dejado de ser un hito novedoso. Es una tradición equivalente a la pegada de carteles. Que Franco muriera hace ya cuarenta y nueve años no parece ser suficiente, y un sector de la política española sigue instalado en aquello que le ocurrió a cierta izquierda en la Transición: que esperaLa situación

## Contra Franco vivíamos mejor



Vicente Vallés

«El Gobierno y sus socios perseveran en recuperar el viejo lema de los ultras: "Franco, presente"» ba una ruptura más intensa y rápida y acabó por extender la broma –si es que solo era una broma– de que «contra Franco vivíamos mejor», como respuesta a los residuos del régimen que pretendían convencer a los españoles de que «con Franco vivíamos mejor». No tuvieron éxito ni unos ni otros.

De repente, aquel sector añorante de la izquierda disfrutaba de la democracia que España llevaba cuatro décadas demandando, pero, siempre insatisfecha, evocaba los viejos y épicos tiempos de la lucha antifranquista. No nos conformamos con nada.

Ahora, son el Gobierno y sus socios los que perseveran en recuperar el viejo lema de los ultras: «Franco, presente». Pretenden que el dictador salga en su ayuda en estos tiempos electorales complejos para movilizar a los nostálgicos –viejos y jóvenes– que echan en falta las emociones que producía vivir contra Franco. Mientras, cierta derecha –en obstinada ineptitud– sigue sin encontrar la forma de encarar conceptos tan obvios como que el franquismo fue una dictadura o que las familias tienen derecho a enterrar dignamente a sus muertos. Y así seguimos, medio siglo después.

Teléf: 954 36 77.00\*